## espectáculos

## Luis Ortega, en una apuesta fuerte para el cine nacional

El director de El jockey, que se estrena hoy, habla sobre el hecho creativo y la mediocridad que afecta a la industria cinematográfica.



## deportes

Soluciones a mano: la fórmula de Gallardo para un equipo ganador

Colidio, Kranevitter, Fonseca, González Pirez, Nacho Fernández y Simón subjeron el nivel.



# LA NACTON

**JUEVES 26** DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Gobierno multará a las empresas de luz y gas que cobren tasas municipales

POLÉMICA. La medida podría generar conflictos entre las compañías y las comunas

El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos -que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones-a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar el cobro de tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales en las facturas de los servicios esenciales, como la luz y el gas, que prestan a sus clientes.

Ese es el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre. La situación, admitieron en las empresas de servicios públicos, podría dar lugar a un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan. Por otra parte, la Secretaría de

Industria y Comercio ya recibió notificaciones de los amparos en contra de la norma y se presentó en la Justicia. Son los casos de Pilar y el municipio de La Rioja. En ambos, el Gobierno rechazó las medidas cautelares e impugnó la legitimidad de los municipios. Página 16 Página 17

Prorrogan hasta el 31 de octubre la primera etapa del blanqueo

## Sobrevuelo presidencial sobre el desastre de Córdoba



sociedad — CÓRDOBA.-El presidente Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobrevolaron ayer las zonas serranas más afectadas por los incendios. En el séptimo día de fuego sin control, el Presidente viajó junto a parte de su gabinete para informarse sobre la magnitud de la catástrofe. Observó desde el aire, pero no hizo escala en ninguna de las áreas devastadas. Página 22

## Rosario. La ciudad que recuperó la calma y se ilusiona con vivir en paz

En los primeros ocho meses de este año bajaron 65% los homicidios con relación a igual período de 2023

Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.- Hace un año, en pleno fervor de la campaña electoral, a nadie se le hubiera ocurrido prometer que 12 meses después la cifra de homicidios llegaría a ser tan baja como en agosto pasado, con dos crimenes registrados. En agosto de 2023 se habían

producido 24 asesinatos y 2022 había terminado con un récord de 288 homicidios, lo que llevó a índices de criminalidad inéditos -24 cada 100.000 habitantes-que cuadruplicaban el promedio de la Argentina. En los ocho primeros meses de 2024 los homicidios descendieron un 65%. Rosario volvió a cierta "normalidad". Continúa en la página 26

## Maduro ya tiene orden de captura de la Justicia argentina

DD.HH. El pedido será remitido a Interpol

El juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro y de su segundo, Diosdado Cabello, acusados de violaciones de los derechos humanos. El magistrado dispuso que las órdenes de detención se tramiten por Interpol con el objetivodequeambos presten declaración indagatoria en la causa que se tramita en la Argentina, a partir de denuncias de refugiados venezolanos que relataron torturas, persecuciones y asesinatos. Para que se concrete la detención, deberían salir de Venezuela. La última vez que Maduro viajó al exterior fue en septiembre del año pasado, a China. Página 15

## **EL ESCENARIO**

## Milei, ante el desafío de los fieles

Carlos Pagni -LA NACION-

Tn partibus infidelium. Esa expresión latina fue utilizada durante siglos por la Iglesia Católica para designar a las diócesis que habían quedado en áreas conquistadas por musulmanes. "En tierras de infieles". El Congreso, los gobiernos de provincias, las intendencias municipales, la fragmentada estructura sindical son, para Javier Milei, "partibus infidelium". Tierras de infieles. Allí, aunque se mueva con cautela, siempre está expuesto al fracaso. Continúa en la página 11

## La Casa Rosada espera un índice de pobreza récord

INDEC. Se acercaría al nivel de 2002: el dato se conocerá hoy. Página 12

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

## Guerra en Medio Oriente | PLANES DE INVASIÓN

# Israel prepara tropas para una incursión en el Líbano y Hezbollah ataca al Mossad

El jefe del Ejército israelí dijo que los últimos ataques buscan "preparar el terreno para una posible entrada" en el país; la milicia chiita disparó un misil contra la base de la agencia cerca de Tel Aviv

TEL AVIV.-Israel anunció ayer que prepara una "posible" ofensiva terrestre en el Líbano, tras varios días de bombardeos contra posiciones del movimiento islamista Hezbollah en una escalada que puede conducir a una "guerra total" en Medio Oriente, según advirtió el presidente estadounidense, Joe Biden.

"Se pueden oir los aviones desde aquí; estamos atacando todo el día. Tanto para preparar el terreno ante una posible entrada como para seguir atacando a Hezbollah", declaró el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Herzi Halevi, ante una brigada de tanques. indicó un comunicado castrense.

"Su entrada allí con fuerza (...) mostrará [a Hezbollah] lo que es encontrarse con una fuerza de combate profesional", añadió.

El Ejército israelí anunció anteriormente la movilización de dos brigadas de reserva y su despliegue en el norte del país, para "continuar el combate" contra la milicia islamista.

Biden consideró, poco después de esos anuncios, que "una guerra total es posible", aunque también aseguró, en declaraciones a la cadena ABC, que "todavía está en juego la oportunidad de llegar a un acuerdo que podría ser un cambio fundamental para toda la región".

Por el momento, Israel, que afirma que su ofensiva aérea busca asegurar el regreso a sus hogares de los habitantes del norte desplazados por los enfrentamientos con Hezbollah, bombardeó por tercer día consecutivo el sur y el este del Líbano, dos bastiones de la agrupación chiita, respaldada por Irán.

Al menos "72 personas murieron y 400 resultaron heridas" ayer en varios bombardeos, que también tuvieron como objetivo pueblos situados fuera de los bastiones del movimiento, indicó el ministro de Salud libanés, Firass Abiad.

Más de 90.000 personas se vieron forzadas desde el lunes pasado a abandonar sus hogares en el Líbano a causa de los ataques israelíes, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU.

El Ejército israelí indicó que en ese Eilat, en el sur de Israel. período había bombardeado "más

de 2000" posiciones de Hezbollah, incluyendo "varios cientos" ayer.

El lunes pasado, los primeros ataques israelíes masivos en el Líbano mataron a 558 personas e hirieron a más de 1800, según las autoridades libanesas, la cifra más alta en un día desde el final de la guerra civil en el país (1975-1990).

Desde octubre, un total de 1247 personas, en su mayoría civiles, murieron en el Líbano en el marco de los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, según la misma fuente.

Nur Hamad, una estudiante de 22 años de Baalbek, describió ayer el "clima de terror" desde que empezaron los bombardeos en los alrededores de la ciudad.

"Pasamos cuatro o cinco días sin dormir, sin saber si nos íbamos a despertar por la mañana. Los chicos tienen miedo; los adultos también", dijo.

En Maaysara, una región montañosa unos 30 kilómetros al norte de Beirut, se podía ver una casa casi completamente destruida, donde los rescatistas removían los escombros.

Los muertos "eran civiles que habían evacuado sus hogares" en el sur del Líbano, declaró Fátima, residente del pueblo.

## Alarma en Tel Aviv

En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron al amanecer en Tel Aviv, cien kilómetros al sur de la frontera libanesa, cuando Hezbollah disparó un misil tierra-tierra que fue interceptado, según el Ejército.

"Es la primera vez que un misil de Hezbollah alcanza la zona de Tel Aviv", indicaron los militares.

El movimiento chiita libanés afirmó que el objetivo del misil Qader era la sede del Mossad, los servicios de inteligencia exterior israelí, considerados "responsables del asesinato de los líderes" de Hezbollah "y de las explosiones de beepers y handies" de la semana pasada, que dejaron decenas de muertos.

Por la noche, la organización proiraní Resistencia Islámica en Irak reivindicó un ataque con drones contra la ciudad portuaria de

El Ejército israelí señaló que ha- Agencias AFP, DPA y Reuters

bía interceptado un dron procedente del este y que otro había caído cerca de Eilat, en tanto que los socorristas dieron parte de dos heridos leves en el ataque.

El jefe de la Unrwa, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, teme que el Líbano se convierta en una nueva Franja de Gaza, donde un conflicto enfrenta a Israel con el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre de 2023.

También el papa Francisco denunció en el Vaticano la "terrible escalada" en el Libano, calificándola de "inaceptable".

"Estamos asestándole a Hezbollah golpes que nunca imaginó. Lo estamos haciendo con fuerza y astucia. Les puedo prometer algo: no descansaremos hasta que [los desplazados del norte] regresen a sus hogares", afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hezbollah prometió seguir atacando a Israel "hasta el final de la agresión en Gaza".

Además de la ola de explosiones de dispositivos de transmisión de Hezbollah la semana pasada, atribuidas a Israel, un ataque israelí el 20 de septiembre en los suburbios del sur de Beirut diezmó a la unidad de elite del movimiento.

El guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, afirmó que los recientes asesinatos en el Libano de varios jefes de Hezbollah por Israel no lograrán "poner de rodillas" al movimiento.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamas que dejó 1205 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes, que incluyen a los rehenes que murieron o fueron asesinados en cautiverio en Gaza.

De las 251 personas secuestradas, 97 siguen en Gaza, 33 de las cuales han sido declaradas muertas por el Ejército.

En represalia, Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza que ha dejado hasta el momento 41.495 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, considerados fiables por la ONU. •



Bombardeo israelí a posiciones de Hezbollah en Khiam, el Líbano



Combatientes de Hezbollah, en un funeral en Beirut

## Una guerra empujaría a Irán a cambiar su estrategia nuclear

## **EL ANÁLISIS**

Steven Erlanger THE NEW YORK TIMES

BERLÍN ara Irány su nuevo presidente, la guerra de Israel contra Hezbollah en el sur del Líbano es un nuevo bochorno que le mete presión al gobierno de Teherán para que salgaadefenderaunodesus "grupos delegados" más importantes y tome represalias contra los israelíes.

Hasta ahora, Irán viene esquivando las provocaciones de Israel para arrastrarlo a una guerra regional más amplia, algo que su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, claramente quiere evitar. De hecho,

el presidente iraní, Masud Pezeshkian, fue a la ONU con la esperanza de presentarle al mundo una cara más moderada y de reunirse con diplomáticos europeos para reanudar conversaciones sobre el programa nuclear de Irán para lograr una flexibilización de las sanciones económicas, algo vital para relanzar la paralizada economía del país.

Durante su paso de esta semana por Nueva York, Pezeshkian fue muy directo: dijo que Israel busca arrastrar a su país a una guerra más amplia. "Es Israel el que está buscando desatar una guerra total", dijo el mandatario iraní. "Nos están arrastrando a un punto al que no queremos llegar".

Tras una serie de humillaciones

EL MUNDO 3 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



RABIH DAHER/AFP



que llegaron a su clímax con la intensificación de los ataques de Israel contra Hezbollah, claramente Irán enfrenta varios dilemas.

Por un lado, Irán quiere volver a la estrategia de dísuasión con Israel, y al mismo tiempo evitar una guerra a gran escala que podría involucrar a Estados Unidos y terminar destruyendo a la república islámica en su propio territorio. Quiere proteger a las fuerzas delegadas -Hezbollah, Hamasylos hutíes de Yemen-que le proporcionan lo que Irán llama "defensa de avanzada", pero sin ir a la guerra en nombre de esos grupos.

También quiere lograr el levantamiento de algunas de las sanciones económicas punitivas en su contra mediante la reanudación de las negociaciones nucleares con Occidente, y al mismotiempo preservar sus estrechas relaciones militares y comercialescon Rusiay China, los principales enemigos de Washington.

"Los puntos esenciales para Irán siguen siendo los mismos", apunta Ali Vaez, director del Proyecto Irán del International Crisis Group, "Irán no quiere involucrarse en absoluto

en una guerra regional extendida", dice Vaez, y agrega que probablemente por eso hasta ahora Irán no tomó represalias por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, cuando se encontraba de visita en Irán para asistir a la toma de posesión de Pezeshkian.

Desdeelderrocamientodelsha Reza Pahlevien 1979 y la instauración de la república islámica, Irán se propuso extender su influencia por toda la regióny destruir a Israel. Para eso desarrolló una red de fuerzas delegadas a lasquefinancia, arma yapoya, pero a lasque no controla del todo: Hamasy la Jihad Islámica Palestina en la Franjade Gazay Cisjordania, los hutíes en Yemen, los musulmanes chiitas en Irak y los alauitas en Siria, y Hezbollahen el sur del Líbano, que según se ce Vaez. "Por un lado, está evaluancree cuenta con más de 150.000 misiles y cohetes con alcance suficiente para hacer impacto en cualquier parte del territorio israelí.

ce casi un año expuso el rol de Irán en el centro de la escena. Y los israelíes nuclear". 

• aprovecharon esa oportunidad para destruir o debilitar a dos de esas Traducción de Jaime Arrambide

fuerzas delegadas de los iraníes: a Hamas en su frontera sur, y en su frontera norte a Hezbollah, que en apoyo de Hamas viene lanzando cohetes contra Israel y ya ha expulsado desus hogares a miles de israelíes. Al mismo tiempo, Israel viene librando una guerra más secreta contra Irán, como el asesinato de oficiales de alto rango en un ataque con misiles contra el consulado iraní en Damasco, Siria, en abril. Desde entonces, Israel elrán intercambian ataques en el territorio del otro y luego retroceden.

"Israel está tratando de provocar a Hezbollah para que lance un ataque que desataría una guerra total, y con eso el gobierno de Tel Aviv se sentiría habilitado para llevar los combates a la que considera su verdadera amenaza estratégica, el territorio del propio Irán", señala Suzanne Maloney, experta en Irán y directora del programa de política exterior de la Brookings Institution.

#### Disuasión

Hezbollah "tampocoestá dispuesto a involucrarse en un conflicto que probablemente conduzca a su propia destrucción", apunta Maloney. Para Irán, "Hezbollah es su gran herramienta de disuasión: por su capacidad bélica y su proximidad con Israel, son la primera línea de defensa de la república islámica, y si la agrupación es destruida, los iraníes quedan mucho más vulnerables".

Esos "grupos delegados" en otros países son la avanzada de la defensa de Irán para proteger su territorio nacional. Pero se supone que esas fuerzas deben luchar por Irán, y no al revés, explica Vaez. "La idea de Irán nunca fue tener que salir en defensa de esos grupos".

En el breve discurso que pronunció anteayer ante las Naciones Unidas, Pezeshkian acusó de barbarie a Israel y se refirió a las fuerzas delegadas de Irán como luchadores por la libertad. Perotambién hablóde "una nueva era" y prometió desempeñar "un papel constructivo". El mandatario agregó que su país está dispuesto areanudar conversaciones con Occidente sobre la cuestión nuclear.

Pezeshkian es considerado un moderado dentro del sistema político iraní y su victoria en las elecciones presidenciales de este año es vista como una señal de que Khamenei quiere reducir las tensiones internas que estallaron en 2022 y que se exacerbaron durante el mandato del duro Ebrahim Raisi, que era visto como posible sucesor del líder supremo hasta su muerte en un accidente de helicóptero.

Flanqueado por negociadores experimentados y bien conocidos en Occidente, en la ONU Pezeshkian está tratando de mostrar que su gobierno es moderado, pragmático y que está abierto a la negociación diplomática. Pero el momento no es oportuno: en Estados Unidos hay elecciones en noviembre y esta podría ser una última oportunidad de lograr un acercamiento.

Si las fuerzas delegadas de Irán son muy castigadas militarmente y las nuevas negociaciones sobre la cuestión nuclear no llevan a ninguna parte, dentro de Irán hay voces fuertes que reclaman reconvertir el programa nuclear de Irán para fabricararmas y lograr la disuasión de esa manera. Irán también podría optar por profundizar sus relaciones con Moscú con la esperanza de obtener su avanzado sistema de defensa aérea S-400, ya que sus sistemas actuales han demostrado ser vulnerables al ataque de Israel.

"Irán está en una encrucijada", dido si existe un camino diplomático para hablar de la cuestión nuclear. Al mismo tiempo, si permite que Israel debilite significativamente a El ataque de Hamas a Israel de ha- Hezbollah, Irán se sentirá menos seguro y podría cambiar su estrategia

## LA FUERZA DE HEZBOLLAH

#### Poderosos misiles

Pese a los operativos israelíes de la semana pasada contra dispositivos de comunicación y a los bombardeos que siguieron, el movimiento libanés Hezbollah se mantiene en pie de guerra con su enemigo del sur debido a factores decisivos, como poderosos misiles, una cadena de mando flexible, un vasto arsenal subterráneo y una extensa red de túneles.

El grupo cuenta con unos 150.000 cohetes, según estimaciones de expertos. Hezbollah dijo ayer, por ejemplo, que había atacado una base de inteligencia israelí cerca de Tel Aviv, a más de 100 kilómetros de la frontera. El grupo a ún no ha dicho si lanzó alguno de sus cohetes más potentes y de mayor precisión, como el Fateh-110, un misil balístico de fabricación iraní con un alcance de entre 250 y 300 kilómetros. El Fateh-110 tiene una ojiva de entre 450 y 500 kilogramos, según un artículo de 2018 publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

#### Cadena de mando flexible

Hezbollah ha seguido lanzando cohetes hacia Israel porque la cadena de mando continuó funcionando a pesar de haber sufrido un breve período de desorganización después de que los beepers y las radios detonaran. La capacidad de comunicación de Hezbollah está respaldada por una línea telefónica fija-que el grupo describió como fundamental-, así como por otros dispositivos. Muchos de sus combatientes llevaban, por ejemplo, modelos antiguos de beepers que no se vieron afectados por el ataque de la semana pasada.

Hezbollah intensificó el uso de beepers después de prohíbir a sus combatientes utilizar teléfonos celulares en el campo de batalla en febrero, en respuesta a las muertes de comandantes en ataques israelíes.

Si la cadena de mando se rompe, los combatientes de primera línea son entrenados para operar en grupos pequeños e independientes compuestos por unas pocas aldeas cerca de la frontera, capaces de luchar contra las fuerzas israelíes durante largos períodos, dijo una fuente de alto rango.

Eso es precisamente lo que ocurrió en 2006, durante la últimaguerra entre Hezbollah e Israel, cuando los combatientes del grupo resistieron durante semanas, algunos en aldeas de primera línea invadidas por Israel.

## Arsenal subterráneo

Se estima que Hezbollah tiene un arsenal subterráneo y el mes pasado publicó imágenes que parecían mostrar a sus combatientes conduciendo camiones con lanzacohetes a través de túneles. En lo que dos fuentes consultadas dijeron que era un indicio de lo bien ocultas que están algunas de las armas, el domingo se lanzaron cohetes desde zonas del sur del Líbano que habían sido atacadas por Israel poco antes. Las fuentes no especificaron si los cohetes disparados el domingo fueron lanzados desde el subsuelo.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el bombardeo del lunes había destruido decenas de miles de cohetes y municiones de Hezbollah. El Ejército de Israel dijo que en ese operativo fueron atacados misiles de crucero de largo alcance, cohetes con ojivas capaces de transportar 100 kg de explosivos, cohetes de corto alcance y vehículos aéreos explosivos no tripulados.

Boaz Shapira, investigador de Alma, un grupo de expertos israelí especializado en Hezbollah, dijo que Israela ûn no había atacado sitios estratégicos, como misiles de largo alcance y sitios de drones. "No creo que estemos ni cerca de terminar esto", dijo Shapira.

## Red de túneles

El arsenal y los túneles del grupo se han ampliado desde la guerra de 2006, especialmente los sistemas de guía de precisión, según ha afirmado el líder de la agrupación, Hassan Nasrallah. Los responsables de Hezbollah han dicho que el grupo ha utilizado una pequeña parte del arsenal en los combates durante el año pasado.

Las autoridades israelíes han dicho que la infraestructura militar de Hezbollah está estrechamente integrada en las aldeas y comunidades del sur, con municiones y plataformas de lanzamiento de misiles almacenadas en casas de toda la zona. Israel ha estado bombardeando algunas de esas aldeas para degradar las capacidades de Hezbollah.

Los detalles confirmados sobre la red de túneles siguen siendo escasos. Un informe de 2021 de Alma afirmó que tanto Irán como Corea del Norte ayudaron a construir la red de túneles después de la guerra de 2006. Israel y a ha luchado para erradicar a los comandantes de Hamas y a las unidades de combate autónomas de los túneles que cruzan Gaza. "Es uno de nuestros mayores desafíos en Gaza, y es ciertamente algo que podríamos enfrentar en el Líbano", dijo Carmit Valensi, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, un grupo de expertos.

Otro experto señaló que, a diferencia de Gaza, donde la mayoría de los túneles se excavan manualmente en un suelo arenoso, los del Líbano se han excavado en las profundidades de las rocas de la montaña. "Son mucho menos accesibles que en Gaza y aún menos fáciles de destruir".

# En la ONU, Zelensky dijo que no aceptará una paz impuesta

RECHAZO. El presidente ucraniano cuestionó los intentos de países como Brasil y China de presentar propuestas favorables a Moscú que solo conducirán a una "tregua congelada"



Zelensky, ayer, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

NUEVA YORK.—El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tomó ayer la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en un discurso en el que intentó asegurar la continuidad del apoyo de la comunidad internacional contra la invasión rusa, ahora en juego ante el temor a una conflagración a gran escala en Medio Oriente.

También cuestionó proyectos para acabar con la guerra que estimó más favorables a Moscú, como el que plantean Brasil y China.

"Lamentablemente, en las Naciones Unidas es imposible resolver cuestiones de guerra de manera justa ni lograr la paz porque demasiado depende del Consejo de Seguridad y su poder de veto. Cuando el agresor ejerce el poder de veto la ONU queda impotente y no puede poner fin a la guerra. Pero la fórmula de paz sí lo puede lograr", dijo el mandatario ucraniano, en relación con su hoja de ruta para resolver la guerra, que ha discutido con decenas de países.

Zelensky cuestionó que otras alternativas propuestas para acabar con la guerra, además de no velar por los intereses de los ucranianos, solo lograrán una "tregua congelada" en vez de la paz.

"Si alguien en el mundo busca alternativas a la propuesta (...) lo más probable es que quieran formar parte de lo que está haciendo [Vladimir] Putin. El punto es que se ignora lo que están escondiendo. Cuando el dúo chino-brasileño trata de convertirse en un coro de

voces con alguien en Europa, en África, diciendo algo como alternativa a una paz justa y total, pues hay que preguntarse cuál es su interés real", señaló.

Los gobiernos del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y del mandatario chino, Xi Jinping, instaron de forma conjunta a que se den conversaciones de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania con la participación de ambos países.

Los dos gobiernos apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz "en un momento adecuado que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, así como la discusión justa de todos los planes de paz", según un documento presentado en mayo en el que listaban ciertas exigencias para la desescalada, como no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y la no provocación por ninguna de las partes.

La semana pasada, Lula mantuvo una conversación telefónica con Putin en la que trataron temas como la guerra en Ucrania y una próxima cumbre de los Brics (que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).

## Guerras coloniales

"Todos deben entender: no van a impulsar su poder a expensas de Ucrania. El mundo ya pasó por guerras coloniales y conspiraciones de las grandes potencias a expensas de los países más pequeños. Cada país, inclusive China, Brasil, las naciones europeas, africanas, el Medio Oriente, todos entienden por qué esto debe quedar en el pasado. Los ucranianos nunca van a aceptar que alguien en el mundo piense que ese pasado colonial horrendo que no favorece a nadie hoy pueda ser impuesto a Ucrania en lugar de llevar una vida pacífica. Quiero paz para mi pueblo: auténtica y justa paz", agregó.

"Hay que restablecer la seguridad nuclear, la energía debe dejar de usarse como arma, hay que velar por la seguridad alimentaria, necesitamos que vuelvan todos los soldados capturados y civiles deportados a Rusia. Hay que cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y cumplir con el derecho de Ucrania a la integridad territorial y soberanía al igual que lo hacemos para cualquier otra nación", dijo Zelensky.

Además, denunció que las fuerzas del Kremlin planean atacar las plantas nucleares de su país.

"Hace poco recibí otro informe alarmante de parte de nuestro servicio de inteligencia. Parece que ahora Putin planea atacar nuestras plantas nucleares y la infraestructura, para desconectar estas instalaciones de la red de energía", aseguró Zelensky.

Mientras Rusia prosigue sus bombardeos diarios en territorio ucraniano, Zelensky pidió anteayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que obligue a Moscú a hacer las paces con Kiev. "Solo se puede obligar a Rusia a hacer la paz, y eso es exactamente lo que debemos hacer: obligar a Rusia a hacer la paz", dijo, consciente de que, tras más de dos años y medio de guerra, el apoyo a su país puede estar agotándose.

En particular en Estados Unidos, donde una victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría suponer un cambio de la política en Washington. Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado una amplia coalición de apoyo militar y financiero a Ucrania.

El presidente ucraniano también tiene previsto presentar hoy en Washington a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y al Congreso los detalles de un "plan de victoria" que, según él, pretende poner fin a la invasión rusa de su país, iniciada en febrero de 2022.

Kiev pide a sus aliados occidentales más sistemas de defensa antiaérea y misiles de largo alcance para defender mejor sus ciudades de los ataques diarios rusos. ●

Agencias AFP, AP y ANSA

## Rusia usaría armas nucleares si es atacada con misiles

Putin hizo referencia al empleo por parte de Ucrania de los vectores de largo alcance de fabricación norteamericana y británica

MOSCÚ.—El presidente Vladimir Putinadvirtió ayer a Occidente que Rusia podría utilizar armas nucleares si fuera atacada con misiles convencionales, y que Moscú consideraría cualquier ataque contra Rusia que contara con el apoyo de una potencia nuclear una agresión conjunta.

La decisión de cambiar la doctrina nuclear oficial de Rusia es la respuesta del Kremlina las deliberaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña sobre si se debe o no permitir a Ucrania disparar misiles occidentales convencionales contra Rusia.

En la apertura de una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin dijo que los cambios eran una respuesta a un panorama global que cambia rápidamente y que ha generado nuevas amenazas y riesgos para su país.

El jefe del Kremlin, de 71 años, el principal responsable de la toma de decisiones sobre el vasto arsenal nuclear de Rusia, dijo que quería subrayar un cambio clave en particular. "Se propone que la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, se considere como un ataque conjunto contra la Federación Rusa", dijo Putin. "También se fijan claramente las

"También se fijan claramente las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares", dijo Putin, añadiendo que Moscú consideraria tal medida si detectara el inicio de un lanzamiento masivo de misiles, aviones o drones contra ella. Rusia también se reserva el derecho a utilizar armas nucleares si ella o Bielorrusia son objeto de una agresión, incluso con armas convencionales, agregó.

Putin afirmó que las aclaraciones se habían calibrado cuidadosamente y estaban a la altura de las modernas amenazas militares a las que se enfrenta Rusia, lo que confirma que la doctrina nuclear

estaba cambiando.

La doctrina nuclear actual publicada de Rusia, establecida en un decreto de 2020 de Putin, dice que el país puede utilizar armas nucleares encasode un ataque nuclear por parte de un enemigo o un ataque convencional que amenace la existencia del Estado.

Los cambios delineados por Putin incluyen una ampliación de las amenazas bajo las cuales Rusia consideraría un ataque nuclear, la inclusión de su aliada Bielorrusia bajo el paraguas nuclear y la idea de que una potencia nuclear rival que apoye un ataque convencional contra Rusia también se consideraría que la está atacando.

La guerra de Ucrania, que se prolonga ya por dos años y medio, desencadenó la confrontación más grave entre Rusia y Occidente desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, considerada la más cercana a una guerra nuclear intencional entre las dos superpotencias de la Guerra Fría.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insta desde hace meses a los aliados de Kieva que permitan a Ucrania disparar hacia Rusia misiles occidentales, incluidos los Atacms estadounidenses de largo alcance y los Storm Shadows británicos, para limitar la capacidad de Moscú de lanzar ataques.

Con Úcrania perdiendo ciudades claves ante el avance gradual de las fuerzas rusas en el este del país, la guerra está entrando en lo que los funcionarios rusos dicen que es la fase más peligrosa hasta la fecha.

Zelensky pidió a Occidente cruzar y hacer caso omiso de las llamadas "líneas rojas" de Rusia, y algunos aliados occidentales instaron a Estados Unidos a hacer precisamente eso, aunque la Rusia de Putin, que controla poco menos de una quinta parte del territorio ucraniano, advirtió que Occidente y Ucrania arries-

gan una guerra global.

"Rusia ya no tiene ningún instrumento para intimidar al mundo aparte del chantaje nuclear", dijo Andriy Yermak, jefe de Gabinete de Zelensky, en respuesta a las declaraciones de Putin. "Esos instrumentos no funcionarán".

Putin, que presenta a Occidente como un agresor decadente, yel presidente estadounidense, Joe Biden, que denomina a Rusia como una autocracia corrupta y a Putin como un asesino, advirtieron que una confrontación directa entre Rusia y la OTAN podría escalar hasta convertirse en una Tercera Guerra Mundial. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, también advirtió del riesgo de una guerra nuclear.

Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. En conjunto, Rusia y Estados Unidos controlan el 88% de las ojivas nucleares a nivel mundial. •

Agencias Reuters y AP



Preparativos en Tallahassee, Florida, ante la inminente llegada de Helene

## Helene se vuelve huracán y pone en alerta a EE.UU.

**EMERGENCIA.** Miles de personas fueron evacuadas en Florida y Georgia; se esperaban intensas Îluvias con potenciales inundaciones letales

WASHINGTON.-Latormentatropical Helene se convirtió en huracán ayer, tras intensificarse rápidamente en el Mar Caribey desplazarse por la costa mexicana de camino a Estados Unidos, provocando evacuaciones, cierres de escuelas y declaraciones de emergencia en los estados de Florida y Georgia por parte de las autoridades.

El centro de la tormenta se encontraba cerca de la península de Yucatán, en México, indicó el Centro Nacional de Huracanes, y se esperaba que se intensificara y creciera al cruzar el Golfo de México. Se pronosticaban fuertes lluvias en el sudeste de Estados Unidos a partir de ayer, con una marejada ciclónica potencialmente letal a lo largo de toda la costa de Florida, indicó el organismo.

La tormenta es de tal magnitud que varias áreas rurales unos 55 kilómetros al norte de la línea formada por Georgia y Florida se encontraban bajo alerta de huracán, y podrían producirse lluvias incluso en estados tan alejados de la costa como Tennessee, Kentucky e Indiana.

"Tendrán fuertes lluvias tierra adentro provocadas por el huracán,

y las tormentas tardarán algo de tiempo en disminuir una vez que estén en la zona", dijo Brian McNoldy, investigador ambiental de la Universidad de Miami.

Los meteorólogos advirtieron de posibles tornados durante la noche de ayer en el oeste de Florida y el sur de Alabama, y dijeron que el riesgo de tornado aumentará hoy, expandiéndose por toda Florida y hacia Georgia y Carolina del Sur.

## Evacuaciones

El centro emitió alertas de huracán en partes de la península de Yucatán en México y en la costa noroeste de Florida, donde se esperan marejadas ciclónicas de hasta 4,5 metros.

Según las previsiones, Helene podría convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor hoy, con vientos de más de 177 km/h, cuando se espera que llegue a la costa de Florida en el Golfo de México, apuntó el NHC.

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para casi todos los 67 condados de Florida. Hay ordenes de evacuación parcial obligatoria en diez condados, mientras que otros dos ordenaron la evacuación de todos los residentes.

GETTY

"Habrá impactos de esta tormenta... realmente a todo lo largo de la península de Florida", dijo DeSantis en Tampa.

En San Petersburgo, vecino de Tampa, se veían largas filas de vehículos que esperaban en varios centros de distribución de arena para llenar sacos con los cuales hacer barreras protectoras.

La maestra Lorraine Major, que ha vivido en Florida toda su vida, hacía sus preparativos. "Los dos últimos años, los huracanes están siendo de verdad muy fuertes", añadió la mujer, de 44 años.

Muchos distritos escolares de la costa oeste y noroeste de Florida planeaban cerrar los centros o reducir las horas de clase a partir de ayer. Las gasolineras del área de Tallahasee comenzaron a quedarse sin combustible el lunes, y el agua y otros suministros se agotaron en los supermercados.

Las autoridades federales repartieron agua y comida. •

Agencias Reuters, AFP y ANSA

## Las fallas de seguridad en el atentado a Trump "fueron evitables"

Una investigación del Senado detectó múltiples errores en la custodia del exmandatario

WASHINGTON.- Las múltiples fallas del Servicio Secreto antes del acto de campaña de julio en el que un pistolero le disparó al expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump eran "previsibles, evitables y [estaban] directamente relacionadas con los acontecimientos que resultaron en el intento de asesinato de ese día", de acuerdo con una investigación del Senado publicada ayer.

Como la investigación interna del Servicio Secreto y la que lleva adelante la Cámara de Representantes, el reporte provisional del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado detectó múltiples fallas en casi todos los niveles antes del tiroteo en Butler, Pensilvania, incluyendo la planificación, las comunicaciones, la seguridad y la asignación de recursos.

"Las consecuencias de estas fallas fueron nefastas", dijo Gary té de Seguridad Nacional.

Los investigadores hallaron que no había una cadena de mando clara entre el Servicio Secreto y otras agencias ni un plan para cubrir el edificio donde se situó el tirador para efectuar los disparos. Los agentes operaban en varios canales de radio independientes, lo que provocó que se perdieran comunicaciones, y un operador de drones sin experiencia quedó atascado en una línea de asistencia cuando su equipo comenzó a dar problemas.

Las comunicaciones entre los responsables de seguridad fueron un "juego telefónico de varios pasos", dijo Peters.

El reporte determinó que el Servicio Secreto fue notificado sobre la presencia de una persona en el tejado del edificio unos dos minutos antes de que Thomas Matthew Crooks efectuara ocho disparos hacia el lugar donde se encontraba Trump, a menos de 150 metros de distancia.

Trump fue alcanzado en una oreja por una bala o un fragmento de bala, un asistente al mitin murió y otros dos resultaron heridos antes de que el agresor fuera abatido por un fran- Agencias AP y AFP

cotirador del Servicio Secreto.

De acuerdo con el informe, aproximadamente 22 segundos antes de los disparos de Crooks, un policía local alertó por radio de la presencia de un individuo en el inmueble. Pero la información no se transmitió al personal del Servicio Secreto que fue entrevistado por los investigadores.

El comité entrevistó también a un francotirador del Servicio Secreto que dijo que vio a agentes con sus armas desenfundadas corriendo hacia el edificio en el que estaba pertrechado el tirador, pero señaló que no se les ocurrió avisar a nadie para que sacaran a Trump del escenario.

#### Informe interno

El reporte llega días después de que el Servicio Secreto hizo público un documento que resume las conclusiones de un reporte todavía pendiente de finalizar de la agencia sobre lo Peters, senador demócrata por que salió mal, y antes de la vista Michigan y presidente del Comique celebrará hoy un grupo de trabajo bipartidista de la Cámara de Representantes que investiga el tiroteo.

> El comité de la Cámara de Representantes investiga también un segundo intento de asesinato contra Trump a principios de este mes, cuando agentes del Servicio Secreto arrestaron a un hombre con un rifle escondido en el campo de golf del club que el republicano tiene en Florida.

> Cada una de las pesquisas encontró nuevos detalles que reflejan una falla masiva en la seguridad, y los legisladores dicen que hay mucho más que quieren averiguar mientras intentan evitar que vuelva a ocurrir.

> El equipo de Trump anunció ayer que el candidato volverá al lugar de los hechos para un mitin electoral el 5 de octubre. "El regreso del presidente Trump a Butler marcará su primera visita al lugar del atentado desde que fue alcanzado por la bala de un asesino el 13 de julio, pero se salvó en lo que el mundo ha reconocido como un acto de providencia divina", dijo su campaña. •







revistalivingarg



Revista Living



espacioliving

XXIII Congreso Internacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social

Paz con Justicia: El gran desafío histórico de la Argentina

23, 24 y 25 de octubre de 2024



Actividad no arancelada con inscripción previa y cupos limitados. Informes e inscripción: YMCA.ar/civ





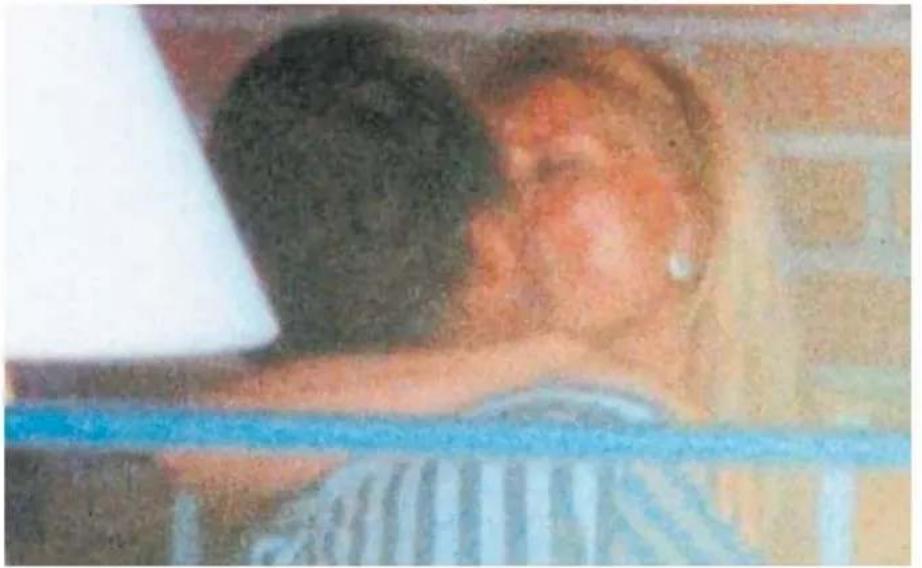

## Juan Carlos, a los besos con una amante cuando era rey

I, mantuvo un largo amorío con la vedette Bárbara fotos del entonces jefe del Estado español a los besos Reyy hasta se habló de un pago de cuatro millones de euros por parte de la corona española para comprar su silencio, una incógnita que fue revelada ayer por la hasta conseguir el pago. •

MADRID.- El rey emérito de España, Juan Carlos revista holandesa Privé, que publicó por primera vez con la exvedette en la terraza de su casa en Madrid. La mujer, según la revista, luego chantajeó al monarca

## Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su asunción en repudio por la conquista

MÉXICO. La presidenta electa dijo que el rey español no hizo una condena de esos "agravios", como pidió López Obrador en 2019

MADRID.- España no estará representada en la investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el 1º de octubre, en respuesta a la decisión de México de no invitar a Felipe VI por negarse a condenar los "agravios" de la conquista española, como el mandatario Andrés Manuel López Obrador solicitó en 2019.

Luego de que la polémica tomara temperatura, la propia Sheinbaum emitió ayer un comunicado en el que explicó los "antecedentes" que la llevaron a invitar solamente al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y no a Felipe VI, que es quien suele representar a España en las investiduras latinoamericanas, desde antes incluso de ser rey.

Una carta enviada a España en 2019 por el presidente saliente LópezObrador "lamentablemente no mereció respuesta alguna de forma directa", señaló Sheinbaum en la nota, en la que expone los pasos previos del conflicto para excluir a Felipe VI de la invitación.

Según explicó, México acaba de elevar los derechos de los pueblos indígenas a rango constitucional y Sheinbaum apuesta por establecer una "renovada perspectiva histórica acorde con el desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera". En ese sentido, dijo confiar en que su gobierno sea "punto de partida" para que dos países con una "solida" relación de amistad e importantes vínculos económicos, sociales y culturales encuentren "vías de entendimiento".

Más tarde, Sheinbaum negó que se hubieran roto las relaciones con España tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura. Consultada a su llegada a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en Ciudad de

México, la presidenta electa negó rotundamente que con este posicionamiento se fracturaran las relaciones. "No, ¿cómo creen? Pero necesitamos respeto", afirmó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español había emitido un comunicado en el que calificaba de "inaceptable" que el rey Felipe VI no fuera invitado a la investidura en México. "El gobierno de España considera inaceptable la exclusión de su majestad el rey de la invitación a la toma de posesión", aseguró el ministerio anoche. "Por este motivo [...] ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel", añadió.

Sheinbaum, del mismo partido que López Obrador, señaló en el comunicado que "se invitó solamente al presidente (del gobierno) de España", Pedro Sánchez. "Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular", añadió, sin dar detalles.

## Carta de López Obrador

La misiva de López Obrador exhortaba a realizar una "ceremonia conjunta" para que el "reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios causados" durante los años de la conquista, recordó la mandataria electa. Además de la falta de respuesta, Sheinbaum lamentó que parte del documento de 2019 se hubiera filtrado a la prensa. "Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México", añadió.

Aver, Pedro Sánchez habló con los medios de comunicación desde Nueva York, antes de su intervención en la Asamblea General de la ONU, sobre la crisis diplomática con México. "Sobre las conversaciones que mantengo con la presidenta electa no voy a hacer declaraciones, pero el gobierno de España considera a México un país hermano. Somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable que se excluya la presencia de nuestro jefe de Estado", declaró.

"No podemos aceptar esa exclusión, y por eso hemos manifestado la ausencia de cualquier representante diplomático en señal de protesta por una exclusión que consideramos inaceptable e inexplicable por el grado de relación que tienen España y México", dos países "hermanos", manifestó.

El presidente confirmó que hablócon Sheinbaum el lunes último, pero no quiso entrar en detalles de la conversación por "discreción".

Sánchez reconoció que le produce "enorme frustración" que el gesto venga de un gobierno progresista como el mexicano, y lamentó: "Parece que no podemos normalizar relaciones políticas por algo con lo que España ha fijado una posición de empatía con la sociedad mexicana".

Consultado sobre si considera que, como plantea López Obrador y ahora también su sucesora, debería haber una disculpa por los "agravios" de la época colonial, el jefe del Ejecutivo sostuvo que "España ya ha manifestado su posición al respecto" a través del jefe de Estado y del gobierno.

En su caso, recordó que como presidente y secretario general del PSOE expresó su "enorme gratitud" por la recepción que brindó el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas "a cientos de miles de españoles que huian de la Guerra Civil y de la represión franquista", y que en "un gesto absolutamente revolucionario" incluso puso también a disposición barcos para su traslado. "Yo reivindico ese México y esa España y me siento muchomás cerca y más próximo a esos valores", dijo Sánchez. •

Agencias AFP y Reuters

## Por abusos sexuales, el Papa embiste contra otro poderoso grupo conservador

VATICANO. Expulsó a diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, una cuestionada e influyente organización católica de derecha peruana

#### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.- En vísperas de partir hoy hacia Luxemburgoy Bélgica, el 46º viaje internacional de su pontificado, que durará hasta el domingo y en el que el secularismo y el escándalo de abusos en la Iglesia estarán en la agenda, el papa Francisco expulsó a diez importantes miembros del cuestionado grupo religioso católico peruano conservador Sodalicio de Vida Cristiana (SDV). Todos fueron acusados de abusos de diverso tipo y entre ellos figura Alejandro Bermúdez, periodista que fue director de la agencia católica Aci Prensa.

El SDV es una organización católica peruana de derecha que fue fundada en 1971 en respuesta al auge de la Teología de la Liberación por un laico, Luis Fernando Figari. tor de Aci Prensa. Apodado "el Maciel peruano" (por la similitud de su caso con el de Marcial Maciel Degollado, el controvertido sacerdote mexicano que fundó el influyente movimiento católico conservador de los Legionarios de Cristo), Figari fue expulsado del SDV en agosto pasado, en una primera embestida del Vaticano contra este grupo muy poderoso.

La debacle del SDV comenzó en 2015, cuando apareció en Perú un libro llamado Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que recopilaron los testimonios de 30 exintegrantes que denunciaron abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por Figari y otras cabezas del movimiento.

Tras haber decidido intervenir a este grupo en 2018, en julio del año pasado el Papa decidió enviar al arzobispo maltés Charles Scicluna, máximo experto en abusos del Vaticano y al sacerdote español Jordi Bertomeu, oficial de la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrinade la Fe (DDF) en misión especial a Perú para investigar los abusos sexuales, de poder e irregularidades económicas cometidas por este grupo, que habría blanqueado millones de dólares en paraísos fiscalesy hechonegocios millonarios con cementerios privados.

Scicluna y Bertomeu son muy conocidos por haber ido en misión especial a Chile en 2018 para justamente investigar el escándalo de abusos que hubo allíy, tras su informe, un "tsunami" sacudió a la jerarquía católica de ese trasandino.

La investigación que Scicluna y Bertomeu realizaron en Perú determinó la dimisión, a principios de abril y mucho antes de cumplir los 75 años, del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, de 67 años, prelado vinculado al Sodalicio y a un escándalo por tierras en las que hasta hubo campesinos muertos. En un mensaje grabado a mediados de abril, el Papa, informado acerca de la investigación en curso y que evidentemente invitó a Eguren a dar un paso al costado, aludió a esos turbios negociados y respaldó a los campesinos: "Yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar", les pidió.

En agosto pasado, en otro paso adelante, Figari fue expulsado del SDV. Y ayer la Conferencia Episco-

pal peruana hizo conocer una nota de la nunciatura (embajada de la Santa Sede) que indicó que el Papa, en otrogolpe que fue fruto de la mismainvestigación de Scicluna y Bertomeu, decidió expulsar del SDV a otras diez personas más que importantes de este grupo que, según algunas voces, podría ser disuelto. Se trata del exsuperior general Eduardo Antonio Regal Villa; del arzobispo emérito de Piura, Eguren; los exsuperiores regionales, Rafael Alberto Ismodes Cascón, y Erwin Augusto Scheuch Pool; los exformadores Humberto Carlos Del Castillo Drago, Oscar Adolfo Tokumura, el reverendo Daniel Alfonso Cardó Soria; los exmiembros incorporados, Ricardo Adolfo Trenemann Youngy Miguel Arturo Salazar Steiger; y el periodista Alejandro Bermúdez Rosell, exidrec-

"Para adoptar tal decisión disciplinar se ha considerado el escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial", indicó la nota de la nunciatura. "Se trata de casos de: 1) abuso físico, incluso con sadismo y violencia; 2) abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados; 3) abuso espiritual, con instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual; 4) abuso del cargoy de autoridad, con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo, así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de esta institución;5) abuso en la administración de los bienes eclesiásticos; 6) abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo", agregó. "El papa Francisco, junto a los obispos del Perú y de aquellos lugares en los que está presente el SDV, entristecidos por lo ocurrido, piden perdón a las víctimas y se unen a sus sufrimientos. Asimismo, ruegan a esta Sociedad de Vida Apostólica que inicie un camino de justicia y reparación", concluyó la nota.

En vísperas de su viaje a Luxemburgo y Bélgica, en el que se espera que el Pontífice se reúna con víctimas de abusos sexuales, el nuevo golpe al SVD fue interpretado como otra demostración de la determinación de Francisco a darles voz a los sobrevivientes y a echar por tierra esa cultura del abuso y el silencio que reinó en el seno de la Iglesia durante décadas. "Creo que hay elementos inéditos en esta decisión del Santo Padre, que es muy valiente porque la toma después de haber enviado una misión especial a Perú, y después de haber escuchado a la periodista Paola Ugaz, que fue perseguida por jueces y políticos peruanos", dijo a LA NACION una fuente informada del Vaticano. La misma fuente destacó que "es la primera vez en la historia de la Iglesia que un periodista que se presenta como 'católico' (de hecho, es un consagrado) es castigado por el ejercicio inmoral del periodismo", en alusión a Bermúdez. •



## +INFORMACIÓN LOS JUEVES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

+ VERDAD
A LA NOCHE
CON ESTEBAN TREBUCO



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LOS NÚMEROS DE AEROLÍNEAS QUE DESCRIBE EL **PROYECTO**

La propuesta de privatización del diputado Hernán Lombardi se funda en los costos de mantener la aerolínea



## Debate en el Congreso | EN MEDIO DEL CONFLICTO CON LOS GREMIOS

# El Gobierno defendió la privatización de Aerolíneas, pero no logró el dictamen

La discusión continuará el próximo martes; hubo momentos de tensión cuando el vicejefe de Gabinete y el secretario de Transporte respondieron preguntas de diputados opositores



Los diputados José Luis Espert y Pamela Verasay, ayer, junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta

PRENSA DIPUTADOS

## Delfina Celichini

LA NACION

En un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendieron ayer la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero el oficialismo libertario y sus aliados de Pro fracasaron en su primer intento de obtener dictamen esa misma jornada y el debate continuará el próximo martes.

En su primera intervención, los funcionarios de Javier Milei cuestionaron el déficit de la empresa. la compararon con el régimen absolutista del rey francés Luis XIV y hablaron de un "despilfarro" de recursos. Sobre el conflicto gremial que atraviesa el sector, acusaron de "delincuentes" a una porción de los trabajadores que hacen huelga.

Si bien estaba citado, el presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, no asistió. Fuentes de la empresa confirmaron su ausencia cuando ya estaba iniciada la reunión. Según informaron los referentes del plenario a LA NACION, el

presidente de la entidad justificó su faltazo "por temas de agenda".

En el encuentro se empezaron a debatir dos iniciativas que buscan declarar a la empresa "sujeta a privatización", algo que preveía la Ley Bases, pero que, a instancias de un sector de la oposición en el Senado, se quitó. La presidenta del plenario, Pamela Verasay (UCR), anticipó que los miembros de la comisión podrán sugerir nuevos invitados hasta mañana. Así, el tratamiento de estos proyectos se preanuncia largo y es probable que continúe en las próximas semanas.

El diputado de Unión por la Patria (UP) y secretario general de la CTA Hugo Yasky propuso que en la próxima cumbre se convoque a los representantes de los sindicatos en conflicto. "Asumamos el compromiso de gestar una mediación para actuar en el conflicto que ustedes sistemáticamente decidieron que tiene que seguir abierto", exigió a los funcionarios presentes.

Tras una primera explicación de los proyectos por parte de sus autores-Hernán Lombardi, de Pro, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica-, disertó Rolandi. El funcio-

nario defendió la privatización de la aerolínea de bandera, criticó en duros términos la administración actual y habló de dos ejes: el "déficit de la compañía" y "el avasallamiento de su dirigencia".

Para graficar el déficit, indicó que la empresa perdió el equivalente a "900 aviones". "Ese fue el despilfarroy la locura de seguir manteniendo una empresa a la que nunca se le limitó el giro discrecional de fondos", consideró.

Sobre el segundo punto, esbozó una comparación entre la dirigencia actual y el rey francés Luis XIV, al que se le adjudica la frase "el Estado soy yo". "Aerolíneas Luis XIV manejaba la capacidad de todo el sistema aerocomercial", indicó Rolandi, quien destacó que cuando la administración libertaria empezóa trabajar sobre la desregulación que inició con el DNU 70/2023, "vimos que en la Argentina no existe un criterio para la asignación de recursos entre las aerolíneas de todo el eslabón aerocomercial".

El funcionario consideró que en la compañía del Estado "se vuela muy caro porque Aerolíneas Argentinas se comió al resto con prácticas que

no existen en otro lugar". Y exigió a los legisladores presentes: "Saquémonos a este yunque".

A su turno, el secretario de Transporte Mogetta subrayó que el objetivo de la privatización es que Aerolíneas "compita con las mismas reglas con las que funcionan las otras aerolíneas, porque la distorsión no le ha hecho ningún favor a la compañía". Sobre el déficit, precisó que la compañía "ha tenido que ser asistida en 8000 millones de dólares por el Estado argentino, algo que este país no está en condiciones de destinar para sostener una aerolínea deficitaria".

Mogetta evaluó que los nueve paros que se sucedieron a lo largo de la gestión de Milei "hacen perder entre un millón y dos millones de dólares por dia". Y concluyo: "Por su capacidad de personal e historia, Aerolíneas tiene las condiciones para competir con otras, permitámosle que eso suceda". Terminadas las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, se abrió la ronda de preguntas de los diputados miembros de las comisiones del plenario.

Los dos proyectos que se discu-

ten plantean lo mismo: la autorización inicial al Poder Ejecutivo para que luego envíe el pliego de privatización al Congreso y se inicie el procedimiento pautado en la ley de reforma del Estado. Por eso, es esperable que haya un dictamen común, aunque esa posibilidad todavía es lejana. Es probable que una porción del radicalismo acompañe, así como parte del bloque Encuentro Federal, que exige que el Gobierno precise las condiciones de venta de la compañía antes de "firmar un cheque en blanco".

El plenario por momentos se transformó en un hervidero. Con carteles en los que se leía la frase: "Los cielos no sevenden, Aerolíneas Argentinas se defiende", el kirchnerismoy la izquierda se rehúsan a ceder a manos privadas el control de la compañía estatal. De hecho, esta semana parte del bloque de UP recibió al piloto y secretario general de uno de los gremios más duros (APLA), Pablo Biró, con el fin de plantear una estrategia para frenar la liquidación de la empresa. Mientras transcurrió el debate en la comisión, el frente de gremios aeronáuticos manifestaron su rechazo con una protesta en las inmediaciones del Congreso.

## El debate

Fernando Carbajal, de la UCR, señaló que los proyectos de Pro y la CC "están mal presentados". Explicó que la ley de privatizaciones pecisa que la declaración de una empresa del Estado como "sujeta a privatización" es una facultad del Poder Ejecutivo. "Encarrilen el trámite de la ley, está todo mal y yo cumplo en avisárselo", dictaminó el formoseño. Y sumó: "El proyecto debe contener necesariamente cuál es la propuesta de privatización que trae. No les vamos a firmar un cheque en blanco".

Diego Giuliano, diputado de Unión por la Patria, exsecretario de Transporte durante el gobierno de Alberto Fernández y cercano a Sergio Massa, analizó la intención de privatización del Gobierno: "Hay un clima de conflicto gremial y tiene una sensación de revancha".

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot hizo hincapié en la forma en que el Gobierno pretende privatizar la aerolínea de bandera. "Tienen que explicar qué formato de privatización, qué metodología, qué controles y qué beneficios al comprador le van a dar", dictami-

A modo de respuesta, Rolandi calificó de "anacrónico" el concepto de "aerolínea de bandera". "Estamos discutiendo algo que ya no existe", consideró. Respecto de la conectividad, indicó que "es cierto que hay rutas que no son rentables, pero hay una articulación entre el Estado y empresas privadas que es más eficiente y aporta al federalismo".

El momento de mayor tensión se dio cuando Mogetta catalogó de "delincuentes" a una porción de los trabajadores de Aerolíneas. "No son trabajadores, llamemos las cosas por su nombre, están defendiendo delincuentes", les achacó al bloque de UP, lo que desencadenó gritos y silbidos de desaprobación. •



## La Justicia rechazó la denuncia de Seguridad contra Biró

Bullrich había acusado al líder de los pilotos de "incitación a la violencia"

El mismo día en que Diputados comenzó a debatir en comisión los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas, la Justicia le dio ayer un revés al Gobierno al desestimar la denuncia que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le hizo al líder de los pilotos, Pablo Biró.

Fue justo una semana después de que la funcionaria nacional anunciara que había ido contra el gremialista que la administración de Javier Milei tiene en la mira, a quien había acusado por "incitación a la violencia". Esto tras dichos que Biró había pronunciado en radio, donde aseguró que el conflicto en la línea aérea de bandera se iba a poner "mucho peor" desde ese momento en adelante, mientras recrudecían los embates desde Balcarce 50.

Según pudo averiguar LA NA-CION, el fiscal Franco Picardi le envió un escrito al juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado había recaído la denuncia, para avisarle que no instruiría ninguna causa contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Mientras tanto, desde el sindicato abonaron esos dichos. "El fiscal directamente descartó la denuncia", indicaron. El vocero del sindicato, Juan Pablo Mazzieri, se expresó en X en el mismo sentido: "Estamos fuertes; estamos convencidos".

Mástarde, en Radio 10, Biró celebró la decisión del fiscal Picardi y le recordó a Bullrich que esta es la segunda presentación en su contra que queda dada de baja.

En diálogo con LA NACION, la ministra de Seguridad le respondió al gremialista. "Si él deja de parar el país, nadie lo va a demonizar. Si él amenaza, seguiremos por el camino de la denuncia", avisó y se limitó a decir sobre la decisión de Picardi: "Si así lo considera...".

La medida no cayó bien en su cartera. Quien esbozó una réplica aún más fuerte fue el jefe legal del ministerio, Fernando Soto, que tildó como "una vergüenza" que ni siquiera se haya admitido la investigación. "Es una decisión política más que jurídica, porque los fiscales están para investigar, no para desestimar", dijo.

"Impedir que se investigue la posibilidad de la comisión de un delito de amenazas coactivas hace que el fiscal se arrogue la suerte de la investigación; su decisión está teñida de una motivación política", dijo, en referencia a Picardi. • Paula Rossi

El exministro de Transporte cree que es "imposible" privatizar Aerolíneas Argentinas en este contexto, pero que sin ella el mercado sería atractivo para los inversores internacionales

## Guillermo Dietrich. "Habría que pensar en una ley para presentar la quiebra"

Texto María Julieta Rumi | Foto Fernando Massobrio

l exministro de Transporte de Cambiemos Guillermo Dietrich se refirió al actual conflicto en Aerolíneas Argentinas en una entrevista con Lanacion. Dijo que habría que sacar una ley para que la línea aérea de bandera se presente en quiebra y luego analizar si continúa como una compañía más chica en manos privadas.

Según el exfuncionario, a pesar de la situación macroeconómica, habría interesados en ingresar al mercado argentino. Pero consideró que el actual funcionamiento de la firma actúa como un "limitador".

#### -¿Cómo analiza la estrategia del Gobierno, que busca que distintas líneas aéreas ofrezcan más vuelos de cabotaje?

-Frente a esta contingencia, claramente lo primero que hay que hacer
es trabajar en la capacidad que se
puede cubrir con las compañías aéreas existentes si Aerolíneas deja de
volar. Obviamente, no es lo mismo
una empresa que ya está volando en
el país que una que no está volando.
Por suerte, existen estas compañías
y, eventualmente sin Aerolíneas en el
mercado argentino, no tengo ninguna duda de que muchas compañías

## van a estar interesadas en venir. -:Ve posible la privatización?

-¿Ve posible la privatización? Pienso que Aerolíneas es imposible de privatizar. Si el Gobierno, con todo el poder que tiene el Estado, no puede lograr que sea viable económicamente trabajando en toda la capa de beneficios y de privilegios que se han ido generando con los sindicatos, no hay chance de que lo haga un privado, y hoy esta compañía es totalmente inviable. Todo indica que hay una resistencia total a hacer cualquier cambio, entonces se sigue poniendo plata y afectando a todo el sistema porque Aerolíneas no le pagaa Aeropuertos, no le paga a EANA y tiene una deuda gigante con YPF. Ahora, este gobierno está equilibrando un poco la cancha, pero con el kirchnerismo es un escándalo lo que se hizo contra la competencia. Creo que la Argentina, por segunda vezen los últimos 24 años, está encarando sus problemas estructurales. Hay que resolverlos de raíz.

#### -Macri hablaba de tres opciones para Aerolíneas, entre ellas presentar la quiebra. ¿Para eso se necesita una ley? ¿Hay que desembolsar dinero por los leasings de aviones?

-Si presentás la quiebra, va a un concurso de acreedores y nadie pone más plata. Es discutible si lo podés hacer sin ley o no. Entra en la discusión si Aerolíneas es una empresa



# mente el conflicto. -¿En 2016 la compañía estuvo cerca de dejar de funcionar por la amenaza de renuncia del gerente de operaciones?

funcione más para escalar fuerte-

-No me acuerdo el detalle, pero el otro día el equipo que estuvo con Aerolíneas me contó que en diciembre de 2016 nos amenazaron con esto, pero el escenario era muy distinto. A nosotros ahí no se nos cruzaba por la cabeza el cierre de la empresa, sino que buscábamos eficientizarla y creíamos, quizás ingenuamente, que podíamos hacerlo. Creiamos que los sindicatos iban a entender que esto terminaba siendo bueno para la empresa y para los empleados, con oportunidades de crecimiento, etcétera, pero claramente no lo logramos. Este gobierno intentó lo mismo en estos 10 meses y tampoco lo logró, por lo tanto, pareciera ser que el problema son ellos, que no están dispuestos a moverse en nada. Todo indica que

la empresa va hacia su desaparición por culpa de Biró y compañía.

#### -Muchos hablan del ejemplo de Alitalia/ITA, que tuvo una transformación exitosa. ¿Cómo se podría apuntar a eso?

-Es la alternativa a la quiebra. En Alitalia había un problema similar alde Aerolíneas: muchos subsidios, una resistencia sindical muy grande y problemas para adaptarse a los nuevos tiempos. Hicieron una votación entre los empleados y decidieron que no estaban dispuestos a cambiar los convenios, la empresa fue a la quiebra y de la quiebra surgió ITA, con algunos activos de Alitalia y algunos empleados, pero la mayoría quedó afuera. Pero, en la opción quiebra, o desaparece todo y se venden todos los bienes que tiene la empresa o se permite una continuidad sin los convenios.

## -¿Cuál sería la dotación óptima para una empresa chica?

-Es dificil decirlo. Depende de si aparece un socio estratégico. Yo creo que si sale algo de ahí tiene que ser 100% privado. Y ahí dependerá del plan de negocios del privado. Es difícil ser competitivo en el mundo actual en los vuelos largos. De hecho, Aerolíneas ya dejó de volar a Nueva York. De todas formas, terminaría siendo un nuevo actor del sistema, como si viniera Gol y se instalara a volar en la Argentina, o si volviese Latam, que estaría buenísimo, pero me cuesta creerlo después de todo lo que les pasó. O cualquier otra compañía. Y seguro crecerían mucho JetSmarty Flybondi, eso sin ninguna duda.

-Dijo que pecaron de ingenuos al pensar en sanear la compañía. ¿Qué haría hoy distinto? -Creo que siempre hay que intentar ese proceso, porque hay que darle una oportunidad a la compañía y no mearrepiento de haberlo intentado. Ouizá deberíamos haber sido más agresivos desde el minuto uno. De hecho, también por eso cambiamos el presidente a finales del primer año de gestión. Pero también el clima de época era distinto. Nos parecía que, para poder profundizar la discusión de Aerolíneas, los argentinos tenían que ver que existían otras alternativas, y fue así como encaramos el tema low cost. Ese proceso fue exitoso porque, principalmente, le demostró a un montón de gente que no podía volar, porque las tarifas son carísimas, que había otra opción. Entonces, entre este modelo que sobrevivió porque tienen sus propios sindicatos y el cambio profundo que tuvo la sociedad después del desastre del kirchnerismo, y ese basta a los privilegios, hoy la opinión pública está en otro lugar, creo que hay una saturación con Aerolíneas y los sindicatos. Eso permite avanzar con cosas que eran más dificiles en nuestra época.

#### -¿Por qué cree que la sociedad se saturó en este sentido?

-En un país donde hay restricciones enormes para todo, para la obra pública, para los salarios gubernamentales, para los jubilados, etcétera, y que lo comparto, no podés tener un oasis de exceso y de privilegios que es Aerolíneas. De hecho, la crisis se acelera porque el Gobierno plantea que Aerolíneas tenga los mismos aumentos que los estatales y la gente de Aerolíneas, que quiere que la empresa sea pública, no quiere estar encuadrada en el marco estatal en cuanto a los aumentos. Esto demuestra una tremenda inconsistencia y ahí el conflicto escala.

#### -¿Es posible que llegue un inversor con el cepo cambiario?

sor con el cepo cambiario? El mercado argentino sin Aerolíneas es superatractivo para un montón de actores desde una posición estratégica. Por lo tanto, yo creo que sí existirían interesados, porque hablamos de inversiones a largo plazo. Pero cualquiera que busca entrar a la Argentina tiene miedo, porque Aerolíneas te distorsiona todo. Entonces, mientras exista de esta forma, es un limitador. La han sufrido tremendamente Flybondi y JetSmart, porque no les daban espacios de amarre en Aeroparque, no les daban mangas ni los mejores horarios, etcétera. Cuando gobierna el kirchnerismo, Aerolíneas es quien maneja la política aerocomercial. (Mariano) Recalde, (Pablo) Ceriani, todos ellos son cómplices y responsables de este desastre.



## Debate en el Congreso | EL PRESUPUESTO 2025

## Milei posterga hasta después de la marcha el veto a la ley universitaria

ESTRATEGIA. El Gobierno llevará "al límite" el plazo para rechazar la norma aprobada por el Congreso; teme otra protesta masiva

#### Jaime Rosemberg LA NACION

La decisión original sigue en pie. pero cambiaron los tiempos. De regreso de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei reiteró a sus colaboradores de confianza que vetará la ley de financiamiento universitario aprobada y convertida en ley por el Senado con más de dos tercios de los votos el viernes 13 del actual.

De todas formas, se modificaron. al menos por el momento, los plazos. El Presidente y su entorno utilizarán todo el tiempo que les permite la ley, que fija diez días hábiles luego del envio del texto al Poder Ejecutivo. El objetivo es estirar la decisión. El veto saldrá entonces. según coincidieron altas fuentes del Gobierno ante las consultas de LA NACION, después de la marcha organizada por la comunidad educativa y sectores políticos y sindicales para el miércoles 2 de octubre.

"¿Loves al Presidente dandomarcha atrás?", ironizaron ayer muy cerca de Milei, dando por sentado que el veto se producirá, a pesar de las protestas de la oposición. El rechazo al aumento que dispuso el Congreso llegará, también, a pesar de las advertencias que hicieron llegar incluso sectores aliados al Gobierno, como el bloque de diputados del macrismo y otros partidos.

Desde despachos oficiales coinciden en que, eso sí, "jugarán al límite" antes de dar a conocer el veto presidencial, que se firmaría finalmente el jueves 3 o a más tardar el viernes 4. Las razones de la postergación son claras: la idea es intentar tranquilizar los ánimos y no "cebar" a sectores independientes para que participen de la movilización por el veto del Presidente.

El principal temor en Balcarce 50 es que se repitan imágenes como las del 23 de abril pasado, cuando una fuerte movilización protestó en las calles contra el ajuste en las universidades, movilización que culminó con el envío de fondos para las casas de estudio. En aquel momento, el Gobierno criticó la "politización"



La marcha universitaria del 23 de abril

de la protesta, y puso el acento en la presencia de dirigentes como el exministro de Economía Sergio Massa.

En nombre del equilibrio fiscal, el Presidente anunció horas después de aquella votación que vetaría la ley. "Veto total", escribió el primer mandatario en la red social X. La norma establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1º de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado destina a las 60 casas de altos estudios del país.

Mientras se prepara para hoy el paro nacional del gremio estatal ATE, al que se sumarán movimientos sociales agrupados en la UTEP, desde el Gobierno sugieren por lo bajo que están abiertas las negociaciones con autoridades de la UBA y dirigentes del radicalismo para intentar llegar a una solución negociada antes de la movilización del miércoles próximo. Desde esos sectores confirmaron a LA NACION que los sondeos desde la Casa Rosada

existieron, pero que no avanzaron. "Nos piden bajar la marcha para hablar luego del veto total. Imposible", contaron a LA NACION desde la conducción de la UBA, donde pesa y mucho la figura de Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR y dirigente del sector que encabeza el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau. Por otro lado, y en un renovado desafío a las universidades, desde el Gobierno afirmaron que se "estudia" traspasar las universidades a la órbita de las provincias, aunque la idea estaría en estado embrionario.

La postergación programada del veto coincide con la caída del Gobierno en las encuestas -reconocida incluso puertas adentro de la Casa Rosada-y un reclamo de mayor cercanía desde los propios aliados. "Está bien que baje la inflación o que entren dólares del blanqueo. Pero queremos aunque sea una para la gente", cuestionó una espada legislativa aliada de La Libertad Avanza, preocupada por las consecuencias "en la calle" del por ahora postergado veto presidencial a mayores fondos para las universidades. •

## Kicillof consiguió la media sanción para su "RIGI bonaerense"

Logró el aval en Diputados, con varias abstenciones; hubo rechazos de Pro. libertarios y la izquierda

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó ayer el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas que envió el gobernador Axel Kicillof, queotorga exenciones impositivas a los inversores que motoricen proyectos que impliquen, al menos, US\$5 millones. La iniciativa tuvo apoyo de los 37 diputados del oficialismo y se sancionó con varias abstenciones, como las de los bloques radicales, de la Coalición Cívica y de la bancada de exlibertarios colaborativos con el gobernador.

La sesión comenzó con un quorum de 80 legisladores. El proyecto fue tratado sobre tablas, por lo que el oficialismo necesitó dos tercios de los presentes para habilitar su debate. Diez diputados del bloque UCR + Cambio Federal y seis de Acuerdo Cívico UCR + GEN aportaron a esos dos tercios, pero se abstuvieron en la votación. La Coalición Cívica, con tres diputados, también se abstuvo, al igual que los nueve exlibertarios del bloque Unión, Renovación y Fe.

Unión por la Patria fue la única bancada que votó de modo favorable. En contra se pronunciaron Pro (12 diputados), Pro-Libertad (cinco), La Libertad Avanza (siete) y los monoblogues Libre, Frente de Izquierda y PTS-FIT.

La aprobación del régimen llega dos meses después de que el gobierno de Kicillof perdiera la inversión para una planta de gas natural licuado que se instalará en Río Negro, provincia que, a diferencia de Buenos Aires, adhirió al RIGI nacional de Javier Milei.

El régimen bonaerense está destinado a la industria manufacturera, los servicios y la explotación de recursos naturales (incluye minería, energía, petróleo y gas). La inversión mínima que se exige es de US\$5 millones.

Para inversiones de 5 millones a 50 millones de dólares, la norma establece una rebaja impositiva de 30% durante cinco años. En las que van de 50 millones a 200 millones de dólares, la reducción es de 25% por cuatro años, y cuando el monto supere los 200 millones

de dólares, es de 20% por tresaños. La iniciativa prevé un 10% más de exención, por dos años, si el proyecto incrementa los puestos de trabajo, se ubica en zonas de ingresos bajos o en parques industriales, sustituye importaciones o supone innovación tecnológica. Y un 5% adicional, por un año, si mejora exportaciones, contribuye con políticas de género o de sostenibilidad ambiental.

#### Los argumentos

El diputado Gustavo Pulti (Unión por la Patria) defendió el proyecto. "Hay quienes han imaginado un contrapunto con el RIGI. El RIGI promueve que las inversiones por más de US\$200 millones no paguen el 35% de Ganancias, sino el 25%, que las importaciones no paguen aranceles y que las exportaciones no abonen retenciones. En ninguna parte se habla de valor agregado ni de proveedores locales", señaló.

Guillermo Kane (FIT) se opuso y dijo en la sesión que Kicillof presentó el proyecto solo porque "no quiere que lo corran por no favorecer a la empresa privada".

Romina Braga (Coalición Cívica) consideró que el proyecto es "una reacción por haber perdido la inversión que iba a ocurrir en Bahía Blanca", y que "es parte de un gobierno que no planifica".

Para María Laura Cano Kelly (PTS-FIT), el régimen de Kicillof "es una yapa al RIGI". El radical Claudio Frangul (Acuerdo Cívico UCR+GEN) reprochó: "Es importante que se generen incentivos, pero hicimos sugerencias que no fueron tomadas en cuenta".

Guillermo Castello (Libre) dijo que Kicillof "sigue con la idea de que lo grande es maloy ofrece más beneficios al que invierte menos".

"Lo que llegó no es un RIGI, porque expulsa a las grandes inversiones", afirmó el diputado Fernando Compagnoni (Pro-Libertad). Valentín Miranda (UCR + Cambio Federal) advirtió: "Sugerimos 13 modificaciones y no hay una que sea aceptada".

Matías Ranzini (Pro) calificó de "garabato de RIGI" el proyecto. Y cuestionó los beneficios por políticas de género: "Va a convenir más contratar travestis que chicos recién salidos de escuelas técnicas". • Javier Fuego Simondet

## Con una sesión consensuada, el Senado muestra una tregua

El proyecto que amplía el uso del Registro Nacional de Datos Genéticos, que si hoy es aprobado será ley, es la iniciativa más importante

## Gustavo Ybarra

LA NACION

En lo que se perfila como un temario sin conflictos, el Senado se dispone a sesionar hoy, desde las II, para tratar un temario en el que se destaca el proyecto que amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos para la resolución de todo tipo de investigación penal y la declaración del Día Nacional por la Memoria del Submarino ARA San Juan, iniciativas que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados.

El plan de labor acordado ayer incluye, además, el tratamiento de

los pliegos que postulan extenderles más allá de los 75 años la permanencia en el cargo a los camaristas Jorge Morán y Roberto Hornos, de los fueros Contencioso Administrativo y Penal Económico.

A priori, el temario no anticipa grandes conflictos y le servirá a la vicepresidenta Victoria Villarruel para dar una sensación de normalidad en el funcionamiento del Senado. Sobre todo si se tiene en cuenta la extensa sesión de hace dos semanas, en la que el Gobierno sufrió dos duros golpes políticos por la sanción de la ley que actualiza el presupuesto universitario, norma que

Javier Milei aún no vetó a pesar de haberlo anticipado, y el rechazo del DNU que invectó \$100.000 millones a la SIDE para gastos reservados.

El proyecto que amplía el uso del Registro Nacional de Datos Genéticos es una propuesta del Poder Ejecutivo y fue aprobada por Diputados el 15 de agosto. En la actualidad, la base de datos que depende del Ministerio de Justicia solo se usa para delitos relacionados con casos de violación. Con esta iniciativa se podrán usar las muestras de ADN para otros tipos de delitos.

Sin embargo, en su paso por la Cámara baja la iniciativa sufrió

modificaciones. Así, la oposición dialoguista y el kirchnerismo se pusieron de acuerdo para frustrar las pretensiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que pretendía que el registro quedara na del crimen con el perfil genético bajo la órbita de su cartera.

La norma es reclamada por organizaciones de familiares de víctimas, como las Madres del Dolor. como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos casos impunes. El proyecto obtuvo dictamen la semana pasada, en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.

El banco de datos genéticos fue creado en 2013 para ayudar a la resolución de casos de delitos sexuales. Permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escede los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro.

El otro proyecto que casi con seguridad será ley es el que instituye el 15 de noviembre como Día Nacional por la Memoria del ARA San Juan. Es el día que, en 2017, se recibió la última señal de actividad de la nave que se hundió en el Atlántico Sur. con un saldo de 44 víctimas. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### EL ESCENARIO

## Milei, ante el desafío de los fieles

#### Carlos Pagni

-LA NACION-

#### Viene de tapa

En las últimas semanas apareció una novedad: las encuestas empezaron a consignar que el Gobierno comenzó a perder encanto ante el electorado. La opinión pública ha sido, hasta ahora, el campo del que emanaba el poder del Presidente. El desafío político al que se enfrenta La Libertad Avanza cambió de calidad. Ahora aparece "in partibus fidelium". En tierras de fieles. La raíz del problema está en la recesión económica. Un congelamiento del que será difícil salir si no se normaliza el régimen cambiario. Esta es la razón por la cual, en el debate interno del oficialismo, la caída en los sondeos de opinión conduce en línea recta al cepo.

En las últimas horas, Santiago Caputo, el "Mago del Kremlin", ha ordenado esa discusión doméstica fijando algunos criterios políticos. Es relevante conocerlos, porque este Caputo es el responsable de la estrategia política del oficialismo. La premisa mayor de la que parte el argumento es que esa pérdida de respaldo debe ser reconocida. Existe. ¿A qué se debe? El principal asesor versores de Nueva York. El ministro de Milei la atribuye al malestar que padecen los sectores bajos y medios bajos, sobre todo los del conurbano bonaerense. Esos vecinos han sido castigados por el aumento de las tarifas y del precio del transporte.

Para Caputo se trata de electores que aprecian a Milei, pero que en el balotaje del año pasado votaron por Sergio Massa. Nada demasiado novedoso. El Gobierno descubre que el ajuste fiscal, que es el que obliga a reducir los subsidios, impone un costo político, sobre todo en los suburbios más desamparados. La política energética se cruza, como siempre, con la cuestión electoral. En este contexto, resulta bastante misterioso que desde el gabinete se haya promovido un debate sobre la posibilidad de cortes de energía que llegarían en verano. ¿Hacía falta comunicar con tanta antelación que esa luz, que ahora se paga más cara, podría también escasear? La jugada fue tan extraña que estimula los malos pensamientos. ¿Se trató de instalar ese fantasma para justificar más aumentos en el precio de los servicios? Uno de los accionistas de Edenor, Daniel Vila, anticipó que las distribuidoras dejarán de pagar a la proveedora de electricidad. Aun cuando recibieron una fabulosa recomposición de precios sin la exigencia de invertir un solo dólar. La posibilidad de que se esté montando un escenario catastrófico como coartada para mejorar todavía más los ingresos de las compañías se proyecta, de manera que tal vez sea muy injusta, sobre el propio Santiago Caputo. Paga el precio de su vieja amistad con los hermanos Neuss, actores relevantes del negocio.

El diagnóstico de Caputo es optimista. Sus interlocutores de las últimas horas lo escucharon afirmar que la caída en los sondeos de opinión encontrará pronto su piso y habrá una recuperación. Confia en ese movimiento porque, sostiene, hoy no hay fuerza politica alguna capaz de seducir a los desencantados. El kirchnerismo, sobre todo, no tiene qué ofrecer. Por eso polarizar con la expresidenta, como ha hecho Milei en las últimas semanas, carecería de peligro.

Aun así, en la sala de máquinas del oficialismo planean una estrategia electoral diversificada. Se buscarán las asociaciones y los en-

frentamientos más adecuados a la situación de cada provincia. Hay un solo distrito en el que Caputo ya está convencido de lo que hay que hacer: la ciudad de Buenos Aires. Allí lo más probable es que La Libertad Avanza realice una oferta separada de la de Pro. Sería un desafío muy agresivo para los Macri, en su propia casa. "El Mago" no perdona. Hay que despejar la identidad del portaestandarte del Gobierno: ¿Manuel Adorni? ¿Patricia Bullrich? Hagan sus apuestas.

Contra lo que suponen muchos agentes del mercado financiero, en el plan electoral de Santiago Caputo figura levantar el cepo antes de las legislativas. Es una aspiración que hace juego con la doctrina de Milei, que detesta los controles de capitales. Es verdad que, cada vez que el asesor confiesa ese objetivo, aclara: hay que ver bien que no haya riesgos, que estén dadas las condiciones. Todo vuelve al limbo de la incertidumbre.

El otro Caputo, Luis, le hacía anteayer la segunda voz a su pariente, presentando su programa ante inde Economía insinuó que la intervención del mercado cambiario se iría levantando entre diciembre y enero próximos. ¿Esa liberación será total o parcial? No está definido. Lo que sí Caputo jura es que para hacerlo no hacen falta 15.000 millones de dólares de los que se hablaba a comienzos de este año. Se necesita solo lo que demanda el Banco Central para recapitalizarse. En esa exposición en Manhattan el ministro sugirió que de un momento a otro habrá un préstamo de varios bancos internacionales, respaldado con Bopreales. Es posible que se concrete antes de la reunión que el Fondo Monetario Internacional celebrará en Washington DC a fines de octubre.

El levantamiento del cepo, insistió Caputo, no depende de ese desembolso. Como explicó el Presidente, la condición indispensable es que la tasa de inflación mensual converja con la dedevaluación. Después se iniciará la discusión fina con el Fondo para establecer un nuevo programa, al que estaría asociado un desembolso de 5000 o 6000 millones de dólares.

El cepo, como se sabe, es la gran incoherencia del oficialismo. El Presidente pronunció ante la Asamblea General de la ONU un discurso disidente, en el que identificó multilateralismo con socialismo. No llegó al extremo de denunciar que la ONU es un títere de China. No por respeto a esa institución, sino a los chinos. Milei tiene claro que sin el swap de reservas suministrado por ese país su plan cambiario volaría por los aires. La condena a la ONU fue, en rigor, una condena a cualquier intento de regular los mercados. Milei sueña con un mundo emancipado de los Estados, que serían sustituidos por la inteligencia artificial. Es por este credo que lo aplauden en Silicon Valley. Allí predican esa utopía desde los años 90.

Sinembargo, el argumento con el que el Gobierno defendió su desprecio por los organismos multilaterales no fue una reivindicación del mercado, sino una exaltación de la soberanía nacional. Por ejemplo, la canciller Diana Mondino anunció que "nos disociamos del Pacto para el Futuro" en que "Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto a un peso indebido de de-



cisiones ajenas a nuestras metas". El Pacto para el Futuro es un acuerdo suscripto por 143 países para promover soluciones a problemas complejos, como el cambio climático, las innovaciones tecnológicas, la igualdad de género, el trabajo digno, etc.

Más que la torpeza gramatical, en este párrafo sorprende el nacionalismo. La cuestión no es intervención estatal sí o no. La cuestión es si la intervención es local o foránea. Ese chauvinismo, tan alejado de una concepción liberal, explica por qué los países más opacos del planeta tampoco quieren abrirse a regulaciones internacionales. La Argentina votó igual que Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Rusia. Es decir, Milei se ubicó en la vereda de enfrente de, entre otros países, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Israel, Irlanda, España, Australia, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador e Italia.

Este alineamiento tan disparatado expresa, como es obvio, que el oficialismo no se disoció de la ONU, sino de su propia plataforma ideológica. La pretensión de evitar "injerencias externas" forma parte del programa habitual de los populismos de derecha. Líderes tan lejanos a Milei como Vladimir Putin, o tan cercanos como el húngaro Viktor Orban. Como informó Hugo Alconada Mon en LA NACION, en marzo llegaron a Buenos Aires Arpad Habonyy Gergely Losonci, dos estrategas de campaña de Orban que antes se habian reunido con asesores de Donald Trump, en Tampa. Habony, como "el Mago", no ocupa un cargo en el organigrama del gobierno húngaro. Presta servicios desde fuera de la administración. Tal vez tenga la misma intención que reveló Caputo al explicar su rol, apenas Milei llegó a la Casa Rosada: "Estoy nada más que para ayudar a mi amigo". El buen samaritano.

El nacionalismo antiliberal de Orban, que resuena en las justificaciones de Mondino, es una de las grandes afinidades de La Libertad Avanza con el kirchnerismo. Los une la visión sobre el poder. Los separa la visión sobre el mercado. O, en realidad, los separaría. Porque el cepo cambiario es la expresión de una creencia muy extendida en funcionarios económicos del oficialismo: la Argentina tiene una idiosincrasia que repele cualquier ley universal. Nuestra ontología es "bimonetaria". Así piensa también la señora de Kirchner.

## ¿Un papa vandorista?

Si se observa bien, hay un tercer líder afin a estos prejuicios nacionalistas: el papa Francisco. Protagonista de la saga local por las duras declaraciones que realizó la semana pasada, Jorge Bergoglio tal vez siga siendo una referencia de primer plano para la disputa política de los próximos meses: muchos de sus amigos íntimos creen que viajará a la Argentina el año próximo, antes del 1º de marzo, fecha de asunción del próximo presidente del Uruguay, país al que también visitaría. ¿Cómo combinaría el plan de un viaje con la dureza de los dichos de Francisco? Un colaborador estrechísimo del Papa explica: "No habría que descartar que la acidez de lo que dijo haya sido una provocación para calibrar la respuesta del Gobierno. El tiene alguna duda sobre cómo va a ser recibido". ¿Un papa vandorista, que pega para después acordar?

En Roma o en Buenos Aires, Bergoglio es una referencia de la política local. Una figura a la que muchos dirigentes recurren en busca de legitimidad. Es el caso, en estas horas, de la jueza María Servini de Cubría, quien visitó el Vaticano con el empresario del transporte Claudio Cirigliano y con Vicente Luce. Es

la pareja de Servini, y un enigmático alter ego de Cirigliano. ¿Los gastos de la excursión corrieron por cuenta de Cirigliano? Habladurías.

Es comprensible que Servini peregrine en busca de consuelo religioso. Está angustiada. En el juzgado de María Eugenia Capuchetti tramita una causa por un crimen de lesa humanidad. Fue abierta a raíz de que un ciudadano, que se llamaría Santiago Alejandro Bidegain, se presentó diciendo que cree ser hijo de desaparecidos. Bidegain cree que en 1977, siendo un bebé, fue entregado a quienes lo criaron por quien, para ese entonces, era la jueza de menores Servini, esposa del brigadier Juan Cubría. El verdadero padre de Bidegain se llamaría Javier Matías Darroux. Servini, que se caracterizó durante muchos años por investigar casos como el de Bidegain/Darroux, se encuentra salpicada por una trama similar. El fiscal que debe investigarla es su íntimo amigo Ramiro González.

Como es natural, el expediente inquieta a la jueza. En vano imaginó que su nieto, que trabajaba en el juzgado de Ariel Lijo, fuera designado a las órdenes de Capuchetti para monitorear las decisiones y procedimientos. Pero el heredero de Servini se negó a prestar ese servicio, abandonó tribunales y se incorporó al estudio Cúneo Libarona.

Los 70 vuelven con todos sus fantasmas. Una versión muy confiable que circula en tribunales es que la Cámara Federal reabrirá el caso del atentado terrorista contra el comedor de la Policia Federal perpetrado por los Montoneros el 2 de julio de 1976.

Esa causa habría pasado en su momento por las manos de Servini, quien resolvió que no fue un acto terrorista ni un delito de lesa humanidad. Esa decisión benefició a varios integrantes de la cúpula montonera, entre otros, a Mario Eduardo Firmenich y a Horacio Verbitsky. ¿Se puede sospechar un intercambio de favores entre algún sobreseido en esa causa y la jueza acusada de traficar hijos de desaparecidos? Sería inconcebible.

La hiperactividad de tribunales alcanza de todos los niveles. Ayer, Ricardo Lorenzetti aceptó que la designación de Manuel García-Mansilla y de su ahijado, Ariel Lijo, para la Corte Suprema de Justicia camina más lento de lo que se esperaba. Admitió, entonces, que a fin de año habrá un tribunal con solo tres integrantes.

Como se jubilará Juan Carlos Maqueda, solo quedarán Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti. Como hay que imaginar una parálisis, es muy probable que antes de la partida de Maqueda la Corte resuelva miles de sentencias. Un fenómeno al que debería prestar atención Javier Milei.

Lorenzetti se refirió también ayer a una cuestión sensible para él: la presidencia de la Corte. Para el cargo fue reelegido Rosatti, y Lorenzetti volvió a objetar que se votó a sí mismo.

En la Corte Suprema sonríen y alegan: "Como Adenauer, que en 1949 se convirtió en el primer canciller de la República Federal Alemana por una mayoría de un solo voto, que fue el suyo". En la Justicia no falta algún bromista que sostenga que, para terminar con las rencillas, no hace falta ampliar la Corte. Alcanza con multiplicar sus presidencias.

## El Gobierno espera un índice de pobreza récord, cercano a 2002

INDEC. En la Casa Rosada consideran que la suba es una consecuencia de la política económica de las gestiones anteriores; confían en que en el tercer trimestre mostrará una tendencia a la baja

#### Cecilia Devanna

LA NACION

El gobierno nacional recibirá hoy el número de la pobreza, que anticipan "malo", "duro" y "horrible", según distintas fuentes oficiales.

Los datos se conocerán a las 16 desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con los primeros trascendidos, el informe mostrará que alrededor del 55% de los argentinos son pobres.

Ese porcentaje podría ascender a 66% en el segmento de 0 a 17 años, según las mismas estimaciones oficiales.

Tras reconocer el impacto de la cifra, en la Casa Rosada sostienen que se trata de una "foto vieja" porque el estudio midió hasta junio.

En esos dos primeros trimestres, sobre todo en el primero, se registró el mayor impacto del ajuste llevado adelante por la administración libertaria para equilibrar las cuentas públicas.

Para el Gobierno es clave esa fecha, porque sostienen que desde junio hasta el presente e registraría una tendencia a la baja en los números por la "implementación de las políticas públicas que se vienen llevando a cabo".

El Gobierno argumenta que los números son una consecuencia de la política económica de las gestiones anteriores.

"Son años de deterioro vinculados a la inestabilidad macroeconómica que afecta al país, el mal manejo de los recursos públicos, el agotamiento del modelo basado en el consumo y una legislación laboral que excluye a los nuevos trabajadores en lugar de integrarlos", detallan como parte de la explicación.



Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), el índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el mismo período.

La cifra que dará a conocer ahora el Indec mostrará un empeoramiento de la situación económica de la mayoría de la población.

En 2002, la pobreza en la Argen-

tina alcanzó el 65,6%, lo que constituyó un récord desde que el Indec comenzó a monitorear la evolución de este fenómeno, en 1988.

En la Casa Rosada consideran que las estadísticas marcan también el fracaso de las políticas asistenciales.

En ese sentido, el Gobierno sostiene que "desde 2009, la cantidad de beneficiarios de programas sociales, de empleo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la Ar-

gentina casi se ha triplicado, con un aumento del 185%". Y, a pesar de este incremento significativo en las políticas sociales implementadas por el Estado, "la Argentina sigue siendo, según el Banco Mundial, el único país de la región que no ha logrado reducir la pobreza en los últimos 13 años".

Entre los problemas del país también mencionan "la caída de los salarios reales", "el mercado laboral estancado" y "el incremen-

to de los niveles de pobreza sostenido durante los últimos años". A los que agregan que la AUH en diciembre de 2023 se encontraba en su "mínimo histórico de cobertura". "Los números nunca son de un solo gobierno", insisten, yapuntan a que en los últimos años, "con beneficios sostenidos se triplicó la pobreza".

En contraposición, en la Casa Rosada apuestan a que las cifras marcarán un descenso de junio hasta el presente. Y puntualizan en la "desintermediación" de la política social. Explican que en diciembre de 2023, cuando recibieron el gobierno, "el 50% de los recursos se distribuían a través de intermediarios (unidades ejecutoras del Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas), mientras que el otro 50% se destinaba de manera directa a las familias (AUH, Alimentary 1000 días)". Y que, a diferencia de eso, para junio de 2024, "esta distribución cambió significativamente".

Detallan que el 82% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias (AUH + Alimentary 1000 días) y el 18% gestionado mediante programas sociales ahora sin intermediación.

También resaltan el aumento del 100% AUH en enero 2024 y aumentos de prestación Alimentar durante el primer semestre y que el cambio en la fórmula de movilidad (ajustando el valor mensualmente por IPC) de la AUH, la AUE y los 1000 días.

Además de que, sostienen en el Gobierno, "sin la nueva fórmula de actualización, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se habría mantenido en un 27,3% de la canasta básica alimentaria".

Y, que "gracias a la actualización del monto en enero, dicho poder de compra aumentó significativamente, alcanzando el 59,4% en agosto de 2024, lo que supone un incremento de 32,1 puntos porcentuales".

A lo que agregan que: "El cambio de la fórmula de actualización a partir de julio de 2024 -ajustando el valor mensualmente por una fórmula basada en el IPC-garantiza que la AUH no pierda poder de compra"..

## En la Casa Rosada admiten una caída en las encuestas, pero consideran que es pasajera

IMAGEN. Estiman que la reactivación económica les dará un nuevo impulso en la opinión pública; creen que los sondeos son solo "la foto del momento"

#### Maia Jastreblansky LA NACION

La mesa chica del Gobierno reconoce un "leve" declive en los sondeos pero evita darle relevancia a lo que están diciendo muchos encuestadores, que es que en las últimas semanas creció la desaprobación a la gestión de Javier Milei y comenzó un desgaste en apoyo social que venía ostentando el Presidente como principal capital político. Pese a que consultores de origen variopinto coinciden en el diagnóstico, en la Casa Rosada aseguran que la "encuestocracia" no les moverá el amperimetro. Y que, en todo caso, se trata de "una foto del momento" que no cambiará el rumbo de la gestión libertaria.

"Las decisiones de gobierno no se toman en función de que Javier bajo tres o cuatro puntos", dijo un funcionario en Balcarce 50.

Muy cerca de Milei reconocen que hubo una "leve caída" en la aprobación del Gobierno en las últimas semanas. Pero señalan que

el capital político inicial, con el que llegó Milei, estaba "para gastarlo" y aseguran que conforme se palpen los resultados económicos, la curva podrá pegar la vuelta.

"Tuvimos una leve baja en sectores afectados por el aumento de tarifas: ese descontento no fue a ninguna otra alternativa política; es inevitable pagar costos si hacemos las cosas que hay que hacer; lo que importa es cómo estamos en las encuestas en octubre de 2025, no hoy; ahora hay que hacer las cosas para estar bien en octubre", dijeron muy cerca del Presidente a LA NACION.

La erosión en el apoyo a la gestión nacional es observada muy de cerca por Javier y Karina Milei. "Hasta hace algunas semanas no importaba nada más que ir por el objetivo de ordenar la macro; ahora, sin correrse del objetivo, miran más de cerca cómo puede impactar cada cosa; se nota", dijo a LA NACION un colaborador de diálogo directo con los hermanos.

"Todo lo que sea un cuestionamiento social genuino ellos lo quie-

ren escuchar; a la opinión pública no la quieren descuidar", agregan. "Después está la irritación por los consultores que se pasean por los canales y nadie sabe bien a qué intereses responden", agregó el funcionario con despacho en la Casa Rosada.

El martes, Guillermo Francos vinculó la caída que marcan los encuestadores con el veto a la ley que pretendía recomponer jubilaciones. "¿Por qué cayó el presidente Milei, según lo que dicen varios analistas, en las mediciones en estas últimas semanas, últimas dos, tres semanas? Bueno, obviamente, hay una parte importante que fue, seguramente, por el veto a la ley de jubilados; hay mucha gente que se sensibiliza con las jubilaciones y pensiones que cobran muchos miembros del sector pasivo", dijo el jefe de Gabinete.

Francos ensayó una defensa política: "Pero también es cierto que no hay una solución inmediata. No es que el Congreso sanciona una ley y todo va a andar fenómeno, porque

eso hay que pagarlo y no hay fondos. ¿Por qué no hay fondos con qué pagarlo? Porque la Argentina se abusó del gasto, se abusó de la emisión monetaria. Y eso generó inflación. Solucionar el problema de los jubilados es solucionar los problemas macroeconómicos argentinos, generar confianza para que vengan inversiones al país. En eso estamos trabajando".

En la cúpula libertaria, en los días de transición previos a la asunción. siempre dijeron que Milei arrancaba su gestión con un piso de aprobación muy alto y que ese era un capital político que, naturalmente, se iba a comenzar gastar con una gestión que cierra todos los grifos del gasto público. Incluso, preveían que hubiera un declive después de caminar el primer semestre de gestión. En la Casa Rosada ahora reconocen una conjunción de factores. Además del tema de las jubilaciones -que admiten como muy caro para la sensibilidad social-, apuntan a la falta de una reactivación económica palpableya los últimos aumentos en

tarifasytransportes. "A eso se suma que el resto de la política se empieza a animar más a quitarnos apoyos y a obstaculizar, además de nuestras propias internas", reconoció un colaborador cercano a los Milei. "Hay que ordenar la gestión y esperar que se sienta la reactivación", agregó.

En la Casa Rosada miran encuestas propias que trae el estratega Santiago Caputo, quien, pese a que tiene influencias en múltiples áreas sensibles de la gestión, llegó al espacio en calidad de consultor político y amigo de Milei. Lo que le interesa al asesor no es solo la variación en la imagen del Presidente, sino también el comportamiento del resto del espectro político.

En las últimas encuestas observaron que Pro sigue muy lejos de La Libertad Avanza en intención de voto. Ese es un factor clave (según aseguran en la Casa Rosada) porque siempre que los libertarios superen por mucho a sus aliados amarillos estarán mejor posicionados para definir en qué distritos sellan alianzas en 2025 y en dónde le competirán al partido de Mauricio Macri. Los libertarios tendrán un termómetro de la calle el próximo sábado, cuando Milei vuelva a encabezar un acto proselitista en Parque Lezama, el lugar donde arrancó su carrera al poder. El oficialismo pretende revitalizar la mística con un operativo de afiliación en todo el país. Todavía resta conocer si será con o sin el Presidente arriba del escenario. •

## Se traba la llegada de Lijo y la Corte se prepara para actuar con tres jueces

JUSTICIA. En la Casa Rosada reconocen que se empantanaron las tratativas por el juez y por García-Mansilla; la pulseada con el kirchnerismo quedó en un impasse

Paz Rodríguez Niell v Maia Jastreblansky

Los trámites para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla están trabados, y la Corte Suprema se prepara para funcionar a partir de enero con tres jueces. Todo un desafío para un tribunal que está partido y que necesitará unanimidad para dictar cada fallo, porque si no la consigue, deberá recurrir a conjueces. El peligro más grave es la parálisis; que las causas se demoren al infinito.

Los pliegos de los dos candidatos de Javier Milei para la Corte quedaron frenados en el Senado hace algunos días, según reconocen fuentes parlamentarias, del Gobierno y del kirchnerismo. En la Casa Rosada, los laderos del Presidente siempre se mostraron confiados en poder conseguir dictamen en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Pero en las últimas horas el optimismo en Balcarce 50 se desinfló completamente. "Está trabado", reconocieron a LA NACION muy cerca de Milei.

En la misma línea, en el juzgado de Lijo, en los tribunales de Comodoro Py, ya no se respira el vértigo de hace algunas semanas. Tanto es así que el juez viene de tomarse unos días de licencia, los primeros en mucho tiempo, dicen en su entorno. "No hay nada más que yo pueda hacer", le dijo Lijo a un interlocutor que le preguntó por su futuro. En los tribunales cuentan que el juez es consciente de que la negociación de su pliego está empantanada y de que si no se destraba rápido, será difícil que su nombramiento salga el año próximo, que es electoral.

El 29 de diciembre próximo, Juan Carlos Maqueda cumple 75 años y deja la Corte. Si no hay avances antes de esa fecha, el máximo tribunal quedará conformado por tres miembros: Horacio Rosatti -que ayer fue reelecto como presidente de la Corte-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último -que se abs-

tuvo de revalidar a Rosatti y está en minoría dentro del tribunal- es el principal promotor de la candidatura de Lijo, según reconoció el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el oficialismo reconocen a Cristina Kirchner como contraparte in eludible de cualquier negociación para integrar el máximo tribunal. Ella controla una porción muy importante de los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, votos imprescindibles para alcanzar los dos tercios que los pliegos necesitan en la Cámara alta. Si bien Milei, en la última reunión de "agenda parlamentaria" que encabezó en la Casa Rosada, les aseguró a legisladores propios y aliados que no existe acuerdo alguno con el kirchnerismo por la cuestión de la Corte, desde hace varias semanas el Gobierno y el Instituto Patria están, tácitamente, en la discusión sobre qué va primero.

El Gobierno quiere que se aprueben los pliegos de Lijo y García-Mansilla para, recién allí, habilitar cualquier otra discusión sobre la sión de Acuerdos. Según fuentes del ampliación del máximo tribunal y otros cargos sensibles en la Justicia. Y el kirchnerismo pretende, antes de avalar a los candidatos del Poder Ejecutivo, que haya una ley que amplie la Corte Suprema y que garantice que habrá más sillas disponibles. Enesas vacantes – se especuló con un tribunal de nueve miembros, el modelo estadounidense-la expresidenta quisiera impulsar a dos mujeres más afines a su sector. Es la historia del huevo o la gallina.

"Lo que quiere Cristina es la ampliación de la Corte. Nosotros no vamos a ceder. Estamos dispuestos a discutir la ampliación de la Corte si ellos primero nos aprueban los pliegos", dijeron en la Casa Rosada.

El principal operador e interlocutor de la Casa Rosada para la cuestión de la Corte es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, un hombre del riñón del estratega Santiago Caputo. Durante los últimos meses, el segundo de Cúneo Libarona pasó



Ariel Lijo quedó más lejos de sumarse a la Corte

ARCHIVO

largas horas en el despacho del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, para sumar firmas en la Comioficialismo, el pliego de Lijo llegó a sumar siete de las nueve firmas que necesita para pasar a la votación en el recinto, mientras que el de García-Mansilla cosechó varios avales menos.

Pero hace poco más de una semana, Amerio, súbitamente, dejó de trajinar el Senado y todo quedó en un impasse. Además de tocar las puertas de los despachos en la Cámara alta, el viceministro de Justicia conoce a su antecesor en el cargo, el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, hombre de extrema confianza de Cristina para los asuntos tribunalicios.

Un factor que podría afectar el escenario en los próximos días es el falloquedictará la Cámara de Casación en el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión. Una confirmación de su condena tensaría cualquier posible conversación, analizan en los tribunales. El Gobierno, en cambio, cree

con optimismo que podría abrir una oportunidad. "Si Cristina recibe un fallo adverso en la causa Vialidad, ella debería ser la primera interesada en que salgan los pliegos de Lijoy García-Mansilla para cambiar a esta Corte", señalaron cerca de Milei.

En la UCR y Pro hablan de la necesidad de un gran acuerdo para destrabar los nombramientos, "El problema es que hoy no hay interlocutores confiables para negociar algo así", dijo un senador.

El 29 de diciembre próximo, cuando Maqueda cumpla 75 años, en la Corte quedarán Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Hasta ahora, Rosatti, Rosenkrantzy Maqueda forman una mayoría capaz de dictar sentencias sin Lorenzetti. Eso cambiará a fin de año. Para tomar cualquier decisión jurisdiccional, la Corte requiere como mínimo tres votos en el mismo sentido (si son dos contra uno, no hay fallo). Por eso, Lorenzetti recupera poder, pese a que sigue en minoría.

Si no se ponen de acuerdo, deben convocar para ese caso a un conjuez. Se elige por sorteo entre los presi-

dentes de las cámaras federales de apelaciones de todo el país. A quien salga sorteado se lo nombra para intervenir en el caso concreto en el que la Corte no haya podido formar una mayoría. Pero la necesidad de los tres jueces rige solo en materia jurisdiccional (de fallos), para las cuestiones administrativas y de superintendencia (como designaciones, licencias, cuestiones internas de la Corte) basta con dos firmas porque así lo dejaron establecido Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en una resolución de abril de este año, previendo el escenario de Corte reducida que se avecina. Es decir que ese tipo de decisiones sí pueden tomarlas Rosatti y Rosenkrantz solos.

Un político que conoce como pocos la Justicia dijo a LA NACION: "Con una Corte de tres se van a paralizar muchas causas. Y volverá una exteriorización de las peleas". Ya hubo una Corte de tres con Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton, pero por entonces ellos convivían en armonía con Lorenzetti como presidente.

Esta mañana, Lorenzetti habló de una "Corte de transición", aunque subrayó que los grandes lineamientos de la Corte en materia jurisdiccional se mantienen (dijo que vienen de cuando élera presidente). En una entrevista con Radio Mitre, relató que ayer les planteó a sus pares que necesitarán "conversar" y "consensuar". Un objetivo difícil cuando la relación Rosatti-Lorenzetti está rota.

En la Casa Rosada reconocen que lomás probable es que se termine en una Corte de tres, pero no quieren ceder con su pretensión de que, antes que cualquier otra cosa, se voten los pliegos de Lijo y García-Mansilla en conjunto. "Los pliegos que mandamos van a seguir ahí hasta la eternidad. Si el Senado no los aprueba habrá una Corte de tres y será un papelón. No está bueno para nadie", señalaron en Balcarce 50.

Lorenzetti dijo que ya prácticamente están en una "Corte de tres", pero advirtió que no es la primera vez que los pliegos para jueces del máximotribunal setraban. Dijo que también había pasado con Rosatti y Rosenkrantz, que finalmente fueron nombrados, y sostuvo que a ellos dos también los habían criticado mucho (como a Lijo, pareció sugerir, aunque no lo nombró). Lorenzetti, que apadrina con mucho entusiasmo-y gestiones-la candidatura de Lijo, pidió tener "una mirada más amplia" y dejó una advertencia: "Si pasamos de tres a cinco, habrá que volver a elegir las autoridades". •

## Lorenzetti dijo que este tribunal es de "transición"

Pidió "serenidad" para la discusión sobre Lijo y García-Mansilla, y advirtió que, si asumen, "habrá que elegir autoridades de nuevo"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti aseguró que la actual composición del tribunal es "detransición", en medio del intento del Gobierno por introducir a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes. Es que en diciembre, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda, quedarán tres miembros, lo que para Lorenzetti es un panorama "dificil" porque deberá requerir mayor nivel de acuerdos y concentrará en Horacio Rosatti (reelegido anteayer presidente del cuerpo), Carlos Rosenkrantz y él todo el poder para decidir "los grandes temas".

Pese a invocar ese espiritu acuerdista, Lorenzetti les envió un mensajea Rosatti y Rosenkrantz, que junto a Maqueda conformaron una mayoría que lo relegó en las decisiones del tribunal durante los últimos años. "Si ingresan dos miembros nuevos, pasamos de tres a cinco y habrá que elegir de nuevo autoridades", dijo el ministro, que presidió la Corte durante una década, hasta 2018, y que

con el ingreso de los candidatos del Gobierno busca un nuevo equilibrio de poder en el tribunal. "Cuando entren los nuevos ministros, elegiremos, discutiremos", completó.

Lorenzetti indicó además que hay que dar le tiempo a la discusión de las incorporaciones que quiere hacer el gobierno de Javier Milei, debido a que a lo largo de la historia siempre los candidatos fueron duramente cuestionados, pero después terminaron por ingresar al máximo tribunal. Por eso pidió "serenidad" y dejar "que las instituciones funcionen". El juez Lijo, al que apadrina, recibió multiples objectiones para acceder al máximo tribunal, tanto por su escasa formación académica como por su crecimiento patrimonial, su manejo de las causas sensibles para el poder y el hecho de que fue postulado para ocupar la vacante que dejó una mujer, Elena Highton.

"Estamos en una Corte de tres, es una Corte de transición en el punto de vista interno, no en los fallos.

Quedamos prácticamente tres porque Maqueda se está yendo, le queda muy poco tiempo. Funcionar con una Corte de tres es difícil", aseguró Lorenzetti en Radio Mitre. En ese sentido, recordó que en 2015, cuando sefueCarlos Faytyasumió Mauricio

#### LA UCR PIDE QUE SEA UNA MUJER

La UCR ratificó su reclamo para que una mujer integre la Corte, justo cuando los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla están trabados en el Senado. Así lo decidió ayer la mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR, que encabeza Martín Lousteau. También estuvieron Inés Brizuela y Doria, Luis Naidenoff y Pamela Verasay.

Macricomopresidente, hubo un largo tiempo en que el tribunal funcionó con tres miembros hasta que llegaron Rosatti y Rosenkrantz.

Entonces, marcó que esa situación requiere "muchos acuerdos" y conversaciones. "Por eso ayer [por anteayer]estuvimos con esta idea de designar autoridades y dijimos: 'Vamos a trabajar en conjunto, a tratar de consensuar''', expuso el juez, pese a que se abstuvo en la votación y no apoyó la reelección de Rosatti.

"No es tan relevante hablar de poder interno, sino darle tranquilidad a la población de que la interpretación de la Corte de los derechos se mantiene", indicó. Días atrás, durante la cena anual de Poder Ciudadano, Rosatti le había dedicado una crítica directa, aunque sin nombrarlo, al afirmar que la Corte pasó de un modelo personalista, concentrado, a un modelo colegiado, que contribuyó a la transparencia del tribunal. Entren de defender a Lijo, Lorenzetti comparó la polémica actual con la

que se dio cuando Mauricio Macri postuló a Rosatti y Rosenkrantz. "Tenemos una gran tendencia a discutir siempre lo mismo. Cuando fueron propuestos Rosenkrantz y Rosatti fue similar. Primero, por qué proponían a dos varones. Y... es una decisión del Presidente. ¡Cómo repetimos! En realidad, debería proponerse una mujer, siempre lo sostuvimos, pero es una facultad presidencial y no una obligación", afirmó. Un mes atrás, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reconoció públicamente que Lorenzetti le propuso a Milei el nombre de Lijo. El juez no menciono eso ni fue consultado al respecto.

Convencido de que una cosa es el proceso previoy otra es ser integrantes de la Corte, el juez opinó sobre los nuevos postulantes: "Que se critique a los nominados es bueno, que se haga con transparencia. Es un diálogo natural, llevatiempo, sediscute. Hay que tener serenidad y dejar que las instituciones funcionen". •

## La defensa apela a la teoría del delito imposible para beneficiar a Sabag Montiel

ATENTADO. Busca probar que el arma que gatilló sobre Cristina Kirchner no estaba en condiciones de generarle ningún daño

#### Federico González del Solar LA NACION

La estrategia jurídica de Fernando Sabag Montiel en el juicio que lo tiene como principal acusado por atentar contra Cristina Kirchner está pronta a dar un giro. Su abogada, la defensora oficial María Fernanda López Puleio, trabaja por estas horas en un plan para intentar eximirlo de una potencial pena: apuesta a probar, en la instancia final del juicio oral, que su defendido -quien apuntó un arma contra la expresidenta y gatilló con la intención de matarla, según él mismo afirmó-no podía cometer el delito por el que se lo acusa.

Lo hará recurriendo a una teoría no exenta de controversias: la teoría del delito imposible, dijo a LA NACION una fuente ligada a la defensa. Es que no alcanza con que el principal acusado por el atentado contra la expresidenta se declare culpable para que recaiga sobre él una condena. También es necesario probar que existían las condiciones materiales para llevar a cabo el delito, en este caso una tentativa de homicidio.

Es una ranura jurídica que la defensa busca entreabrir para evitar una pena sobre Sabag Montiel.

Para ello apuntarán a probar que, además de que no había un proyectil en la recamara-motivo por el cual no hubo disparo contra la expresidenta- el cargador, que sí contaba con balas, no estaba bien colocado en la Bersa calibre 32. Es decir que el arma con la que Sabag Montiel, se presume, intentó matar a la expresidenta no estaba en condiciones de generar más daño del que puede generar cualquier otro objeto de características similares. Un delito "imposible" de llevar a cabo en esas condiciones, sin importar cuan cerca estaba Sabag Montiel de, con un movimiento, cargar el arma correctamente.

El artículo 44 del Código Proce-



El arma de Sabag Montiel, con el cargador mal colocado

sal Penal, inserto dentro del apartado "tentativa", señala: "Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente".

#### Delito imposible

"Un caso de manual es el de alguien que dispara a la silueta de quien duerme en la cama creyendo falsamente que había alguien", grafica una fuente judicial. "O al revés: el que quiere envenenar a la víctima, peroagarra el frasco equivocado y en vez de cianuro pone agua oxigenada en el té", agrega

Tal como consignó este medio, es el juez quien debe dirimir sobre la "peligrosidad" revelada por el delincuente. La polémica radica, justamente, en que la ley no juzga temperamentos o modos de ser, sino hechos y conductas. El juez puede disminuir la pena al mínimo o directamente anularla, lo que no es lo mismo que declarar inocente al acusado.

Además, existe otro punto que

divide a la biblioteca. Hay quienes creen que la clave está en la creencia del acusado respecto a las chances de llevar a cabo el delito, y otros que ponen el foco en las condiciones fácticas para concretarlo.

Es decir, para algunos la clave estará en lo que Sabag Montiel pensaba y, para otros, en si el arma, en efecto, estaba o no carga-

Cuando la intención de cometer un delito se extingue porque el medio para llevarlo a cabo es inadecuado tiene lugar la teoría inidónea, distinta, según refiere una fuente judicial, a la teoría del delito imposible.

Es sobre este último eje que la defensa de Sabag Montiel buscará pivotear, amparada en las fotos que fueron incorporadas como prueba en el expediente, las cuales muestran, según resaltan, que más allá de las intenciones del atacante, el arma, sin balas en la recámara y con el cargador mal colocado, no estaba en condiciones de ser disparada. •

## Los hijos de Alperovich quieren que pase de la cárcel a Puerto Madero

ABUSO SEXUAL. Le piden al juez que cumpla prisión domiciliaria en un complejo de departamentos

José Jorge Alperovich, gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015, cumple una pena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado en la Unidad Residencial Nº1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se alojan los "ofensores sexuales".

Alperovich cayó en prisión el 18 dejunio, acusado de abusar de una sobrina que trabajó para él en la campaña electoral para su frustrado intento de volver a la gobernación, en 2019.

A casi 100 días de su encierro, Alperovich, que tiene 69 años, reforzó mediante sus cuatro hijos la estrategia para lograr que el juez Juan Ramos Padilla le otorgue la prisión domiciliaria.

Los hijos del exgobernador se ofrecieron como "fiadores" en su intento de morigerar la pena y solicitaron que su padre cumpla la condena acompañado permanentemente por ellos en un departamento de Puerto Madero.

parte no alcance, solicitamos que fije la suma de dinero que considere pertinente: subsidiariamente a la caución que se fije nos comprometemos, como obligación secundaria, a que nuestro padre se encuentre acompañado las 24 horas del día por alguno de nosotros, asumiendo los cuatro hijos el compromisode que parte de nuestras vidas transcurra en la ciudad de Buenos Aires", expresaron Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich en el requerimiento al juez.

El domicilio propuesto se ubica en la torre Zafiro del complejo Zencity, que se ofrece en internet como un conjunto de dos torres y dos edificios con un jardín central de 8500 m2 con piscinas y cascadas "siguiendo la impronta de los grandes hoteles de Las Vegas". La torre Zafiro tiene departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, y 12 viviendas con terraza y piscina privadas. En el requerimiento al juez, los hijos señalan que el domicilio propuesto combina dos unidades de la torre.

Además, los Alperovich se com-



José Alperovich EXGOBERNADOR DE TUCUMÁN

prometieron a poner a disposición del juez sus pasaportes para demostrar que no existiría riesgo de fuga. "Damos plena fe de que nuestro padre jamás se profugaría, ya que no podría vivir sin el cariño nuestroy sinelafectode sus nietos, toda vez que, además de haber sido un gran político, es un extraordinario padre, abuelo y amigo".

A Alperovich lo visita periódicamente su familia en Ezeiza, "Tiene además visitas religiosas tres veces por semana, asistencia médicay obra social. La familia donó al hospital del complejo penitencia-"Para el caso que entienda que rio una silla de ruedas, que pueden con la caución personal de nuestra usar tanto él como otros internos. Cuando tiene alguna dolencia, y lo autoriza el juzgado, va al Hospital Italiano", dijeron a LA NACION fuentes penitenciarias.

Otras fuentes, conocedoras de la cotidianidad carcelaria, afirman que el otrora poderoso senador peronista "está como un campeón" en Ezeiza, que no debió enfrentar ningún problema con otros presos y que se adaptó rápidamente a la rutina de la Unidad Residencial 1, donde ocupa una celda individual, como el resto de los internos.

"Tiene una infraestructura de rico, con psicólogo y médico, que se los paga él. Tres veces por semana recibe asistencia religiosa. Cuando va al Hospital Italiano, adonde suele ir bastante, autorizado por la Justicia, nunca se tiene que que dar internado", dijeron fuentes que están al tanto del día a día del exmandatario tucumano.

El exgobernador fue operado de la columna en diciembre pasado y posee algunos problemas de salud por su condición de fumador desde que era adolescente. •

## Violencia de género: cerraron la causa contra el juez Hornos

TRIBUNALES. El expediente fue archivado por Ramos; su presunta víctima declaró que nunca quiso denunciarlo ni instar la acción penal

## Hernán Cappiello

La causa judicial por supuesta violencia de género contra el camarista de Casación Gustavo Hornos quedó cerrada. El juez federal Sebastián Ramos archivó el expediente porque la supuesta víctima declaró ante el fiscal Guillermo Marijuan que no tenía intención de hacer una denuncia penal.

una relación sentimental con el magistrado y sostuvo que había sido víctima de violencia sexual de parte de él, informó que no pretendía instar la acción penal, sino que solo quería asegurarse una medida de protección cuando se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema. El fiscal dijo que tampoco encontró elementos como para

avanzar con la pesquisa acerca de la existencia de delitos de acción pública.

El juez Ramos escribió entonces en su fallo, al que accedió LA NACION, que correspondía archivar el caso.

La causa se inició porque una expareja de Hornos hizo una exposición ante la OVD en la que relató los supuestos hechos de violencia y el riesgo al que dijo estar expuesta. A partir de ello, la Justicia Civil le La joven, que había mantenido informó al juez que tenía prohibido acercarse a la mujer a menos de 200 metros y que debía cesar en su "hostigamiento".

La denunciante es una mujer que mantuvo una relación sentimental con el juez en los últimos meses. El magistrado, que tiene nueve hijos, está separado desde hace cuatro años de su mujer, quien lo había denunciado en 1987 por violencia doméstica, pero esa causa está ce-

rrada y el juez fue sobreseido.

El juez Ramos, en su fallo, afirmó que la denunciante "se presento ante la OVD a los fines de obtener medidas de protección" pero aclaró que "no tenía la intención de denunciar un delito". Y dijo que "no deseaba instar la acción penal". Indicó que la mujer manifestó que "no era -ni es- su voluntad tener que transitar un proceso de estas características".

El juez dijo: "Nunca fue su intención que se investigaran los hechos denunciados en sede penal, ni administrativa, ni en ningún otro ámbito distinto del civil".

Según relató, el impulso de la causa "tuvo lugar contra su expresa voluntad".

La mujer expuso "de manera expresa, categórica e inequívoca, su voluntad de no querer instar la acción penal por ninguno de los he-

chos descriptos en su denuncia", se advierte en el expediente. El fiscal Marijuan dijo que esa circunstancia impide la persecución penal de los hechos "contra la integridad sexual" vinculados al caso.

El juez dijo que tampoco hay delitos de orden público a investigar que surjan de la exposición de la joven.

"En este punto, se coincide también con los postulados esbozados por el representante del Ministerio Público Fiscal", en cuanto a cerrar el caso, entendió Ramos.

"Las contradicciones e incongruencias del relato que originaron la causa no permiten, por sí mismas, avanzar al respecto sin una ampliación testimonial bajo juramento y la obtención de pruebas adicionales. Sin embargo, en el estado actual del legajo, no se vislumbran otras pruebas que podrían

aportar mayor claridad respecto de la real ocurrencia de esos hechos", escribió el juez.

"Estos elementos resultan imprescindibles para esclarecer las conductas a investigar y reconstruir lo sucedido -sostuvo-. Ante esta situación, la investigación se encuentra estancada, sin la posibilidad de llevar adelante nuevas medidas probatorias que permitan superar la falta de pruebas mencionada".

Como el fiscal es el titular de la acción penal y sin acción no hay causa, el juez dispuso el archivo de las actuaciones.

El juez Hornos es uno de los tres magistrados que deben votar en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Kirchner, para determinar si confirma su pena a 6 años de prisión, si la revoca, si la reduce o si la incrementa como pidió el fiscal.

POLÍTICA | 15 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## La Justicia argentina ordenó la captura internacional de Maduro

CAUSA. El juez Ramos pidió a Interpol que detenga al mandatario de Venezuela y a Diosdado Cabello por torturas, homicidios y otras violaciones de los derechos humanos; los fundamentos

Hernán Cappiello LA NACION

El juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su segundo, Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acusados de delitos de lesa humanidad.

El magistrado dispuso que las órdenes de detención se tramiten por Interpoly su decisión apunta a detenerlos para que presten declaración indagatoria en una causa que se tramita en la Argentina, a partir de denuncias de refugiados venezolanos e informes de organismos internacionales que acreditan vejaciones y asesinatos.

Ramos explicó que pidió las capturas con el fin de cumplir con lo indicado por la Sala I de la Cámara Federal, que le había ordenado que hiciera los pedidos de arresto con fines de extradición. Los pedidos de captura de Ramos fueron enviados a Interpol, que deberá decidir si libra circulares rojas con pedidos de captura para que estén vigentes en todos los aeropuertos. No es automático, Interpol debe decidir si aprueba o no estas circulares. Si lo hace, cuando Maduro deje Venezuela y toque un país que integre Interpol, se expondrá a que sea detenido si así lo deciden sus autoridades. Ya ocurrió algo similar en la causa AMIA, en la que hay funcionarios iraníes con pedido de detención, aunque a pesar de las circulares rojas de Interpol, cuando fueron a otros países no fueron molestados.

Inicialmente, Ramos consideraba que no era necesario avanzar sobre Maduro en la Argentina, en virtud del principio de "justicia universal" en casos de derechos humanos, ya que estaba abierta una investigación en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a instancias de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe y de los querellantes, representados por el abogado Tomás Farini Duggan, la Cámara Federal lo instruyó para que avanzara.

Ramos dispuso la captura internacional de otras 14 personas, que integran las estructuras de mando



El jefe del régimen chavista, Nicolás Maduro

dades se mantienen en reserva. La Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había enumerado como evidencia el contenido de dos legajos reservados con decenas de testimonios de refugiados que fueron torturados y detenidos de manera ilegalen Venezuela yelcontenido de una docena de informes de organismos internacionales que documentan la represión en Venezuela, arrestos ilegales y tormentos

de las organizaciones, cuyas identi-

## La denuncia

Los camaristas se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor George Clooney junto a su esposa, Amal, abogada defensora de los derechos humanos. El tribunal observó que "los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias

contra los detenidos políticos.

padecidas por los damnificados - las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los informes de las organizaciones internacionales que exponen las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos-a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas".

"La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria" por episodios graves que "se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha".

La idea de disponer las capturas es para evitar que se sigan perpetrando las mismas prácticas que -dijeron los jueces- continúan produciéndose en la actualidad.

En la causa, que reúne decenas de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobiernode Maduro. Según la querella, esas violaciones de los derechos humanos ocurren en Venezuela desde 2014, pero se han visto "agravadas" tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 de julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.

ARCHIVO

Una de las víctimas, un refugiado que supera los 30 años cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresada y torturada por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. Contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que le colocaron un arma de fuego en la boca, además de haber sido golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos. •

## Obligado a cuidar sus salidas al extranjero

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de delitos como narcoterrorismo, tráfico de drogas, posesión de armas, entre otros, y ofreció US\$ 15 millones por su captura. Desde entonces, el mandatario evaluó con cuidado sus traslados fuera de Venezuela.

- En septiembre de 2021, Maduro acudió a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer viaje oficial desde que la Justicia estadounidense lo acusara de narcotráfico.
- Maduro hizo en junio de 2022 una gira por Turquía, Argelia, Irán y Kuwait, donde se reunió con autoridades para ampliar "lazos estratégicos" y afianzar la cooperación económica.
- Algunosmesesmástarde, ennoviembre de 2022, Maduro acudió a la Cumbre del Clima en Egipto, donde tuvo un encuentro en un pasillo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien le estrechó la mano, lo llamó presidente y le planteó la posibilidad de iniciar un trabajo bilateral. Luego de ochoaños y cuatro meses sin pisar Brasil, Maduro volvió a ese país en mayo de 2023. Fue recibido por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en
- Brasilia. En septiembre de 2023, Maduro comenzó una visita oficial de seis días a China en la ciudad de Shenzhen. El líder chavista, que no visitaba el país asiático desde 2018, estuvo acompañado de una amplia comitiva. El objetivo de la visita era conseguir nuevas inversiones de parte de China en el sector petrolero y discutir sobre posibles emprendimientos conjuntos entre compañías de los dos países. · El mes pasado, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a Maduro a la cumbre de los Brics, que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán. La última visita del líder

chavista a Rusia, aliado estrecho de Venezuela, fue en septiembre

de 2019. •

## La motosierra de Milei llegó a los viáticos del Parlasur

Por decisión de la Cancillería, los legisladores nacionales dejaron de percibir dinero para sus gastos y estadías en Montevideo

## Jaime Rosemberg

Luego de meses de amenazas y críticas desde la Casa Rosada hacia su funcionamiento, la motosierra de Javier Milei llegó al bloque de parlamentarios argentinos del Parlasur. La suspensión desde el Estado del pago de viáticos, gastos de transporte y pasajes para las sesiones de ese cuerpo legislativo es el principal motivo de disputa. En el Parlasur hay 43 legisladores que representan a la Argentina. Perciben US\$74 por día en concepto de viáticos y US\$194 para alojamiento.

El lunes, una treintena de parlamentarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) firmaron una nota de protesta, encabezada por el legislador brasileño Celso Russomanno, en la que cuestionan

la decisión del gobierno argentino, que a través de una decisión administrativa firmada el 17 del actual por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino, deslindó el pago de esos viáticos en el propio Parlasur. Lo hizo sobre la base de un voto en disidencia del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti ante una presentación de la exlegisladora Fernanda Gil Lozano. "(Ese voto) resolvió que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de las remuneraciones reclamadas", dice en sus considerandos la resolución administrativa firmada por la canciller y el ministro coordinador, publicada en el Boletín Oficial y que establece además mayores controles para la emisión de pasajes y gastos en toda la administración pública.

"Esel Mercosur, como persona jurídica diferente, y más precisamente

el Parlasur, a través de su mesa directiva y presidencia-y no el Estado argentino-, el obligado a resolver y pagar las remuneraciones de los parlamentarios", dice el fallo de Rosatti que el Gobierno utiliza como argumento para suspender los pagos. Los parlamentarios opositores afirman que se trata de un "voto en disidencia" sin efecto alguno. Y denuncían que, en el presupuesto 2025, no aparece ninguna partida para hacer frente a los gastos que demanden los viajes de legisladores hacia y desde Montevideo, sede del Parlasur, actualmente en refacciones.

"La medida afecta de muerte a la institución multilateral que representa las aspiraciones de integración de todos los pueblos del Mercosur", dice la moción encabezada por Russomanno, legislador del centro brasileño y votada el mismo lunes durante la sesión, realizada en Asunción del Paraguay.

Para poder funcionar, el parlamento del Mercosur necesita la presencia de, al menos, dos legisladores de cada país. Según fuentes de la oposición en la representación argentina, la decisión de trasladar el pago de los viáticos al Parlasur (que no tiene los fondos para hacerse cargo y ya acumula dos viajes sin haber hecho efectivo los pagos, aunque a los legisladores sí les facilitaron los pasajes aéreos) va en linea con una decisión "política" de "bajarle el precio" al Mercosur en su conjunto.

El propio Milei, que en la campaña electoral habló de "disolver" el Mercosur, faltó a la reunión de presidentes del Mercosur en julio pasado "por cuestiones de agenda", aunque asumirá la presidencia pro tempore del bloque común en enero próximo.

La diputada Lilia Puig, parlamentaria electa por Juntos por el Cambio, afirmó luego de la sesión del lunes: "La representación popular es un derecho ciudadano y nosotros estamos acá por los que nos eligieron". Y agregó: "Estamos viviendo un proceso de desprecio institucional en la Argentina", sostuvo la dirigente de la UCR.

El jefe de la delegación argentina, Gabriel Fuks (Unión por la Patria), agregó: "Esta decisión de la Jefatura de Gabinete se enlaza con una sucesión de acciones del gobierno argentino contra el Mercosur y la integración regional".

Fuentes de ese bloque agregaron que la Argentina, además, no abona en tiempo y forma su cuota para otros dos organismos del Mercosur, el Instituto Social y el de Derechos Humanos, que tiene sede en el predio de la ex-ESMA.

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

Minorista \$1003,09 A(ANT: \$1000,94) CCL \$1228,48 A(ANT: \$1223,02) Mayorista \$968,50 ▲ (ANT: \$966,50)

Paralelo \$1240,00 ▼ (ANT: \$1245.00) \$1579,20 A (ANT: \$1577,60) Turista \$1079,27 A (ANT: \$1078,90) Euro

\$177,10 A(ANT: \$177,03) Reservas 28.834 A (ANT: 28.239) en millones de US\$

# El Gobierno podría aplicar multas a empresas que sigan cobrando tasas municipales

POLÉMICA. Desde el 11 de octubre, la Secretaría de Comercio comenzaría a sancionar a las compañías proveedoras que sumen en su facturación cargos distintos al objeto del contrato

#### Francisco Jueguen LA NACION

El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos -que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones y penalidades- a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales de las facturas de los servicios esenciales, como la electricidad y el gas, que prestan a sus clientes.

Tres fuentes oficiales confirmaron en las últimas horas a LA NACION que ese será el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo l1 de octubre, lo que podría comenzar a generar un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan.

Las fuentes indicaron que desde esa fecha se abrirán sumarios a las firmas proveedoras de servicios que sumen en su facturación cargos distintos del objeto del contrato. Según indicaron en el Poder Ejecutivo, los municipios y gobiernos provinciales son ajenos al ámbito de aplicación de la resolución oficial. "Vamos a sumariar a las empresas que incluyan cargos indebidos", dijeron.

Además, según precisaron a LA NACION fuentes oficiales, la estrategia del Gobierno se complementará con presentaciones individuales contra los amparos que ya algunos municipios presentaron en la Justicia. Dos de los casos en los que Comercio ya recibió notificaciones son Pilar (tramita en Campana) y el municipio de La Rioja. En ambos casos, Comercio ya hizo las presentaciones para rechazar las cautelares interinas e hizo los informes correspondientes.

El Gobierno está impugnando la "legitimación activa" de los municipios, ya que considera que la resolución oficial no es contra ellos, sino que regula a las empresas. "Nosotros no decimos nada sobre lo que tienen que hacer los municipios", explicaron en el Gobierno. En el Ejecutivo afirmaron que en el caso de aquellos que no tengan cautelar la norma "está vigente".

Según fuentes que conocen el camino administrativo, en caso de incumplimiento, se abrira un expediente contra las empresas en Comercio. Habrá un apercibimiento primero, y luego podría comenzarse con multas incrementales: la más baja es de \$374.129, mientras que la más alta alcanza los \$1.571.343.900, según la última actualización.

Las sanciones, según la ley Nº 24.240 y sus modificatorias de defensa del consumidor, que aplica en

este caso, son el apercibimiento; la multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2100) canastas básicas totales para el hogar 3 (\$748.259 en agosto); el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción: la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.

LA NACION consultó a las empresas de distribución de energía. Afirmaron que, para cambiar sus facturas, esperan una resolución complementaria de sus entes reguladores (ENRE o Enargas, por caso) y admitieron que la decisión del Gobierno, de aplicarse, provocará un conflicto con la normativa municipal. Es que las subas de impuestos o los convenios por los que se cobra una tasa en una boleta de luz y gas se definen en convenios firmados con las firmas y aprobados en los consejos. La decisión política, para mejorar la cobrabilidad, es de los intendentes.

### La decisión oficial pondría a las firmas en un conflicto con los municipios

En este marco, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) publicó días atrás un importante ejercicio preliminar coordinado por Santiago Garriga, Josefina Gaskín y Mariela Pistorio sobre la base de la tasa de inspección por seguridad e higiene (TISH). Lo primero que hallaron los expertos en el campo es una "enorme variabilidad" entre municipios, lo que, contaron, dificulta la comparación entre ellos. Algunos cobran un monto fijo y otros, una alícuota con relación a una base imponible que puede estar en función del monto facturado, la cantidad de empleados, el sueldo mínimo o la cantidad de metros cuadrados.

## Quioscos, en la jungla

Luego hicieron un experimento. Tomaron un establecimiento que está en todos los municipios: un quiosco. Y establecieron parámetros: \$12 millones de facturación anual, tres empleados, un local de 50 m2 situado en una zona céntrica o comercial del partido. La conclusión –por la dificultad a la hora de relevar la información-se hizo con datos de 2022.

¿Qué encontraron? "En promedio, los quioscos pagan un 0,45% de sufacturación en concepto de TISH; sin embargo, este valor ignora dife-



El ministro Caputo, decidido a ir a fondo en el tema tasas

ARCHIVO

## Los que más y menos cobran

TISH (Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene) Se usa un quiosco como referencia

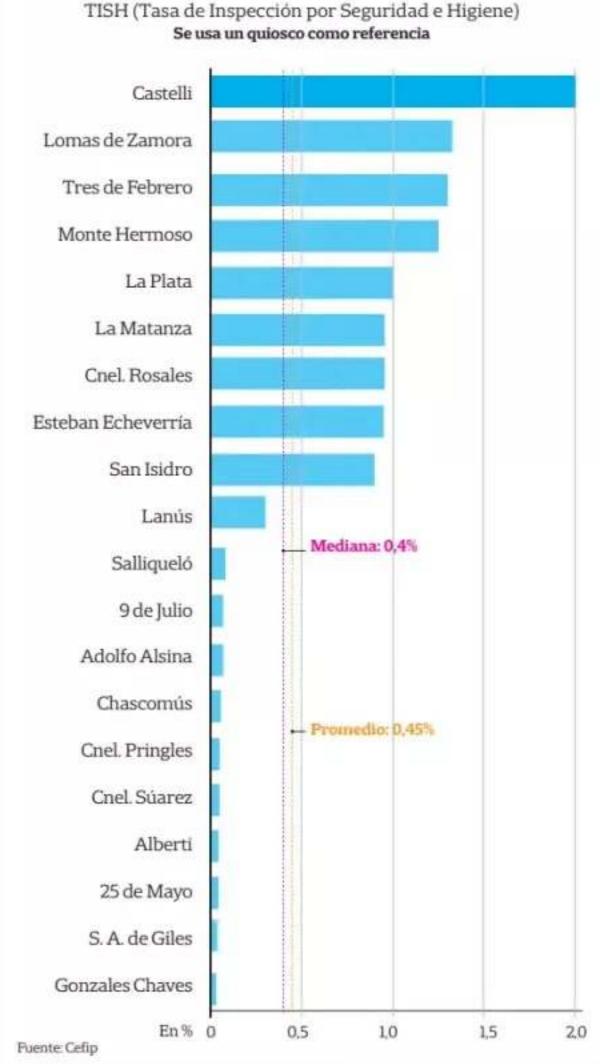

rencias entre municipios. En la mitad de los relevados, un quiosco paga 0,4% de su facturación o menos. En el otro extremo, dentro del 10% de municipios que más gravan, un quiosco paga 0,9% o más de su facturación", concluyeron los expertos. Vale aclarar que, de 20 municipios, los académicos no pudieron conseguir el dato de cuánto se cobra.

Entre los que más cobran de tasa de inspección por seguridad e higiene aparecen, según el ranking elaborado por Cefip, Castelli, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Monte Hermoso, La Plata, La Matanza, Coronel Rosales, Esteban Echeverría, San Isidro y Florencio Varela. Lanús, uno de los que mantuvieron un entredicho con el Gobierno porque está conducido por La Cámpora, está dentro del promedio. Quilmes, manejado por Mayra Mendoza, en cambio, está por arriba del promedio. Los que menos cobran son Coronel Suárez, Alberti, 25 de Mayo, San Andrés de Giles y Chávez.

"¿Por qué es relevante estudiar la TISH? Porque si bien es una tasa cuya alicuota suele ser 'pequeña', casi todas las empresas de la provincia la pagan y, para una gran cantidad de municipios, representa una fuente de ingresos relevante", indicaron. "Desde un punto de vista técnico, las tasas no son impuestos, sino contribuciones económicas que pagan las personas y empresas en contraprestación por un servicio prestado. En la práctica, la TISH no está en relación con un beneficio o servicio recibido. Por ende, al cobrarse en muchos casos sobre el monto facturado, funciona como si fuese un impuesto en cascada, resultando en un gravamen altamente distorsivo", agregaron.

## Rebeldía en la Provincia

Luego de la publicación de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que dirige Axel Kicillof, se rebeló públicamente contra la norma. A través de un comunicado del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales. Luego, apuntó directamente contra la decisión del titular del Palacio de Hacienda: "La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción; corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos".

"Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema de que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos", cuestionó el presidente de ARBA, Cristian Girard.

Algunos constitucionalistas dijeron que la decisión del Ejecutivo puede ser "inconstitucional", porque afecta las autonomías provinciales y municipales. En el Gobierno recalcan que la regulación solo afecta a las empresas. •

ECONOMÍA | 17 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Extienden el blanqueo y se podrá exteriorizar efectivo un mes más

DÓLARES. Será hasta el 31 de octubre; la primera etapa terminaba el lunes; había quejas de tributaristas por los cambios permanentes; también se prorrogan las etapas siguientes

#### Francisco Jueguen LA NACION

Luego de las quejas por los cambios permanentes y los reclamos de los expertos por más tiempo para trabajar con sus clientes, el Gobierno anunció que prorrogó el blanqueo de capitales un mes. Ahora, según el Ministerio de Economía, la posibilidad de exteriorizar dinero en efectivo-que vencía el lunes próximoseguirá hasta el 31 de octubre.

"Por pedido de numerosos bancos y estudios contables, y debido al gran interés generado por el régimen de regularización de activos, el gobierno nacional dispondrá por decreto, y a efectos de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la etapa l hasta el 30 de octubre de 2024 inclusive". informó el Palacio de Hacienda.

Las nuevas fechas para las tres etapas serán las siguientes:

- Etapa 1: desde el 1º de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024. ambas fechas inclusive.
- Etapa 2: desde el 1º de noviembre hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.
- Etapa 3: desde el 1º de febrero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, ambas fechas inclusive.

"A partir de este decreto, todas las personas que deseen podrán depositar su dinero en un banco hasta el 31 de octubre inclusive y podrán retirarlo a partir del 1º de noviembre", indicaron en Economía.

"Solamente el efectivo regularizado hasta el 30 de septiembre podrá ser retirado parcial o totalmente a partir del 1º de octubre, tal como fue estipulado originalmente", agregaron. "A partir del día en que se retira cualquier monto en efectivo, no se podrán regularizar montos adicionales", cerraron desde la cartera que dirige Luis Caputo.



Hay buenas expectativas sobre el resultado final y se habla de hasta US\$40.000 millones

La primera etapa, que arrancó (FCI). También se puede destinar el dando si ingresar o no meditarlo de ingreso del impuesto sobre los dinero a la compra de propiedades u otros bienes productivos.

Una vez finalizada esta primera etapa, empezará a correr el reloj para la segunda instancia, con una alícuota del 10% para el excedente de US\$100.000. La etapa final tiene, en tanto, una alícuota del 15%.

"Es una muy buena noticia porque beneficia no solo a los profesionales que están trabajando a destajo para poder explicar a los clientes cada detalle de este régimen, sino que también al Gobierno lo va a beneficiar mucho", dijo el abogado Diego Fraga. "En las últimas semanas, a medida que se fue acercando la fecha límite, los depósitos aumentaron cada vez más fuerte y a un ritmo más vertiginoso, con lo cual este respiro que va a dar la prórroga va a permitir a muchas personas y los contribuyentes que estaban dumanera más consensuada y adoptar una estrategia inteligente para ingresar en el régimen", agregó el profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Austral.

"Y al Gobierno le suma mucho porque para poder acercarse a las metas que más o menos fijó el mercado, que son entre US\$30.000 y US\$40.000 millones blanqueados, era necesaria indefectiblemente una extensión del plazo", dijo. Fraga pidió que las autoridades, sobre todo de la AFIP, tomen las observaciones que sevienen haciendo desde elámbito profesional. "Hay algunas cuestiones de cómo fue reglamentado el blanqueo que dificultan o por lo menos hacen ruido al momento de evaluar la entrada o no por parte de los contribuyentes. Con este tiempo extra, hay que hacer una reglamentación más flexible, inteligente

y que no genere dudas respecto del día después", explicó.

"Por lo que dice el comunicado, los que depositaron antes podrían retirar el dinero. Es que pensaban retirarlo a partir del 1º de octubre. Eso es bueno que puedan hacerlo porque hay gente que depositó pensando en retirarlo y dejarlo un mes más inmovilizado podría cambiar las condiciones", dijo el tributarista Sebastián Domínguez.

El experto dijo que la prórroga es importante porque "hay muchisima gente que recién ahora estaba tratando de abrir las cuentas CE-RA, hay problemas con los bancos, mucha gente que va a depositar y el objetivo del blanqueo es que regularice la mayor cantidad de gente".

Agregó además que es clave porque la gente que regulariza dinero compra bienes, lo invierte en la economía, genera reservas y además después tendrá que tributar impuestos sobre esto que está blanqueando. "Está funcionando muy bien el blanqueo, especialmente el de efectivo, y esto da la posibilidad de que más gente ingrese", dijo.

Domínguez también recalcó que hubo muchos cambios y modificaciones reglamentarias tarde. "Eso hizo que mucha gente no supiera si blanquear o no, y estábamos sobre la fecha", explicó. Luego aclaró que quiere ver la letra chica de la resolución y recalcó que es importante también que se logre una extensión en el régimen especial bienes personales sobre los bienes blanqueados.

"La extensión de la primera etapa del blanqueo resulta esencial para el éxito", dijo César Litvin, "La innumerable cantidad de disposiciones en los últimos días hacían inviable una correcta interpretación y aplicación de las nuevas normativas", agregó el experto en impuestos.

Luego cerró: "Cabe advertir que el blanqueo genera un intenso debate familiar, máxime teniendo en cuenta experiencias anteriores, que luego de la exteriorización de bienes elevaron exponencialmente los impuestos patrimoniales y crearon un tributo a la riqueza con características confiscatorias. El plazo mayor permitiría a los indecisos reflexionar con más tiempo sobre la conveniencia de ingresar al régimen".

muy tarde debido a los atrasos en las aprobaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal, es el único período en el cual se puede blanquear la tenencia de dólares y pesos en efectivo. En este período, que ahora llega al 31 de octubre, la alícuota es del 5% para los contribuyentes que regularicen más de US\$100.000 y decidan no utilizar el dinero para alguna de las inversiones que aprobó el Gobierno para evitar el pago de la multa. Si el dinero queda depositado hasta 2026 o se invierte en un menú de opciones elaborado por

Economía, no pagará multa. En ese menú, el Ejecutivo habilitó un abanico de opciones para todos los perfiles de inversión, que van desde obligaciones negociables locales, pasando por acciones argentinas, bonos soberanos y hasta fondos comunes de inversión

PROGRAMA. Su presentación en un almuerzo con ejecutivos dejó la impresión de que el Gobierno no tiene apuro por quitar las restricciones

Caputo en Wall Street: no hay fecha para salir del cepo

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

NUEVA YORK.-El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, arrancó el almuerzo organizado por el banco de inversión J.P. Morgan, que convocó a unos 60 ejecutivos de Wall Street este último martes al mediodía en Nueva York, con una broma sobre su propio pasado y el de la Argentina: "Quédense tranquilos; esta vez no les voy a pedir plata", les dijo. Luego llegaron las definiciones: el compromiso fiscal del gobierno de Javier Milei es inquebrantable, la salida del cepo no tiene fecha y ocurrirá cuando estén dadas las condiciones; las próximas revisiones del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fusionarán para abrir el camino a la negociación de un nuevo programa, la tasa del crawling peg puede desacelerarse y no hay planes de regresar a los mercados de

El almuerzo de Caputo y el discurso del presidente Javier Milei en la Bolsa neoyorquina el lunes por la mañana fueron las dos opor-

capitales hasta 2026.

tunidades concretas que tuvo la comunidad inversora en Estados Unidos para escuchar de primera mano los avances del programa económico, y los planes del Gobierno para terminar de encarrilar la economía.

El mundo de las finanzas se había quedado con ganas de escuchar más precisiones y detalles sobre el futuro del plan económico luego del discurso de Milei, y, sobre todo, de hacer preguntas para despejar dudas. Una de las principales: el futuro del cepo. Alberto Ades, un economista de larga trayectoria en Wall Street, que el domingo pasado se reunió con Milei, dijo que el discurso del Presidente había generado "un poco de confusión" sobre el cepo por las condiciones que fijó para terminar de levantar los controles de capitales.

"El speech generó un poco de confusión porque, si mirás en Twitter, estabatodo el mundo preguntando por el tema del cepo. Dio dos condiciones para eliminar el cepo, una sobre la inflación, otra del balance del Banco Central. El requisito de la inflación no quedó del todo claro, el wording [fraseo] no fue muy claro, y mucha gente quedó confundida", afirmó.

La presentación de Caputo, según pudo reconstruir LA NACION A partir de tres fuentes que estuvieron en el almuerzo, dejó la impresión de que el Gobierno no está apurado por levantar las restricciones. Pragmático, Caputo indicó que no hay una fecha concreta para salir del cepo y que depende de que se den las condiciones y estén seguros de que pueden hacerlo sin tener problemas. Si hay dólares frescos puede ocurrir antes, y si no, se hará gradualmente, de a poco, tal como ha ocurrido hasta ahora.

"A esta altura, el tema del cepo es cada vez más serio por cuestiones practicas y por lo que representa, si tenés cepo es porque tenés miedo a seguir teniendo desequilibrios", dijo Diego Ferro, de M2M Capital. "Me decis que tengo que invertir porque está todo bien; y si está todo bien, ¿por qué no sacás el cepo, y por qué si lo saco sería malo? La gente se da cuenta, o por lo menos los inversores, de que hay más problemas de los que admiten", agregó.

Caputo sí fue mucho más categórico con el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal y con la intención de mantener una política monetaria restrictiva para apuntalar la caída de la inflación. Ambos pilares de la política económica habían sido reafirmados el día anterior por el propio Milei en su discurso en la Bolsa.

## Volver a los mercados

El jefe del Palacio de Hacienda dijo además que el plan es esperar hasta enero de 2026 para volver a los mercados de deuda. Mientras tanto, Caputo igual busca dólares: el mercado espera que cierre una operación de recompra de deuda o "repo", a la cual se sumaría una eventual invección de fondos frescos provenientes del nuevo acuerdo con el Fondo, que vendría acompañado de más fondeo de otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que la nueva negociación con el Fondo arrancará cuando terminen las últimas revisiones del pro-

grama vigente, que se harán juntas, algo que ya había anticipado en Buenos Aires. Caputo y su equipo tienen preparado el programa que planean presentar al Fondo, y el tema es si el Fondo lo aceptará tal cual como fue diseñado en Buenos Aires, o si habrá un ida y vuelta que se extienda por unos meses.

Paradójicamente, el Gobierno podría obtener alrededor de US\$500 millones anuales adicionales de prosperar una cruzada que inició el gobierno de Alberto Fernández durante la gestión de Martín Guzmán en Economía: la eliminación de los sobrecargos que cobra el FMI. El board del Fondo volverá a discutir el tema este año y Caputo dejó entrever que, esta vez, la reforma puede prosperar. Años anteriores, el Tesoro se había opuesto con el pretexto de que los sobrecargos ayudan a proteger los recursos del Fondo. Pero ahora el Gobierno intuye que la reformatiene más tracción y puede llegar a prosperar. Y hay un nuevo acreedor: el gobierno de Volodimir Zelensky en Ucrania, aliado crítico de Washington en su puja global con Rusia.

## Remates

## **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

## EXCELENTE LOCAL COMERCIAL 866 m² en 3 plantas - A Mts. de Av. 9 de Julio

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil Nº 80, Sec. Única, sito en Av. De los Inmigrantes 1950, 6º p., CABA. comunica por 2 días en autos "AZUAGA, ENRIQUE Y OTROS o/ EXPORT-LEDER SRL s/EJECUCION HIPOTECARIA Exp. 68571/2019", que el Martillero Agustín Manuel Adán (tel 1155622708) rematará el día 7 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 10:00 horas EN PUNTO, en el salón de subastas sito en la calle Jean Jaures 545, de Capital Federal, el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 910/914/920, U.F. №1, de la ciudad de Buenos Aires; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13. Sección12. manzana 76, parcela 2 A, matrícula 13-331/1. Base U\$S 281.250, al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo; Seña 30% - Comisión 3% + IVA - Arancel 0,25% y sellado de ley. Se hace saber que en el acto de remate no seaceptarán posturas inferiores a U\$S 3.000. Según constatación del día 5/6/2024 la Unidad N\* 1 tiene 3 ingresos independientes desde la vía pública, todas sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Ingresamos a la unidad por el número 920 de la calle Hipólito Yrigoyen. La propiedad cuenta con tres niveles, Planta Baja, Primer Piso y Sótano, con destino local comercial. Superficie propia total: 866,25m2; teniendo además en el sótano un patio común de uso exclusivo con superficie de 6,45 m2. La Planta Baja cuenta con tres accesos desde la vía pública, cuenta con un espacio destinado para baños y una superficie de 349,35m2 y cuenta con un espacio destinado para baños. Al entrepiso se accede desde la planta baja por una imponente escalera de mármol. Dicho entrepiso balconea íntegramente a la planta baja y cuenta con dos pequeños espacios destinados a baños su superficie es de 260,50m2. Al Sótano se accede por 2 escaleras de material, una en la parte delantera y otra en la parte posterior de la planta baja. Su superficie es de 276,40m2. La unidad se encuentra desocupada, es decir libre de ocupantes y bienes. El local se encuentra en regular estado de uso y conservación, con claras muestras de abandono y con varias filtraciones producto a la falta de mantenimiento. El saldo de precio deberá ingresarse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales a la orden del Tribunal, dentro de los 5 días de aprobado el remate, sin requerirse intimación previa. En caso de que se planteará la nulidad de la subasta, el comprador deberá depositar a embargo, dentro del quinto día y sin intimación alguna el saldo de precio bajo apercibimiento de decretarse nueva subasta. No se admite la compra en comisión y/o la cesión de los derechos emergentes del instrumento de adquisición y/o por poder otorgado el mismo dia del remate, debiendo -en su caso- todo eventual poder encontrarse legalizado por el Colegio de Escribanos correspondiente con fecha anterior a la subasta; considerándose en cualquier caso al adquirente que invoque tal carácter como adquirente definitivo. Hágase saber que el comprador se encuentra eximido del pago de impuestos, tasas y contribuciones devengados con anterioridad a la toma de posesión ("Servicios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac y otros s/ej, hip"). Se deja constancia que se comunicó la orden de subasta a los jueces embargantes, Juzgado Nacional en lo Civil nº 90 respecto del expediente 65.275/19 (acreedor hipotecario Juan Manuel Motta) y al Juzgado Nacional en lo Civil nº 108 con relación al expediente 43.289/2020) quienes solicitaron la traba de embargos también sobre producido de subasta. Se deja constancia que se informó deudas: AGIP \$ 2.056.166,38 al (05/10/2023); AYSA.\$ 3.477.331,36 (al 15/08/2023); A.ARGENTINAS NO REGISTRA DEUDA (a Agosto 2023); EXPENSAS se adeuda \$ 18.483.156 (al 16/08/2023).- Asimismo, se deja constancia que con fecha 3/8/22 se ordenó trabar embargo sobre el inmueble por la suma de \$ 20.721.040,44.- con más la suma de \$ 10.500.000.- en concepto de honorarios a favor del Dr. Mariano Safronchik. Exhibe: LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL HORARIO DE 11:00HS A 12:30HS. El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal. Publiquense edictos por dos dias en el DIARIO LA NACION. Buenos Aires, a los 20 días de Septiembre de 2024. FDO. GABRIEL JOSÉ LIMODIO, SECRETARIO

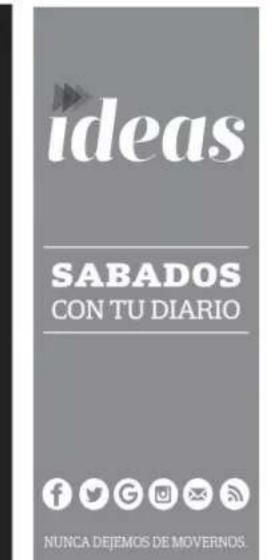

AGUSTIN MANUEL ADAN • 11-5562-2708

EDICTO El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Sobrino Reig, Secretaria Única interinamente desempeñada por el Dr. Milton Dario Marangon, sito en la Av. De los Inmigrante Nº 1950, Piso 5º de CABA, comunica por 2 días en el DIARIO LA NACION en los autos caratulados "CONS. DE PROP. EDIF. AV. DEL LIBERTADOR 3014 ESQ MALABIA 3382/84/86/3400 c/ ROVERE, Ana Josefina s/ Ejecución de Expensas", Exp Nº CIV 36804/2020, que el martillero Gabriel Dario Fedele (C.U.I.T 23-22000749-9) (Cel.: 011-5146- 2093), rematará el día 2 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10.30 hs en la Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaures Nº 545, CABA, Al Contado y Al Mejor Postor, en el estado en que se encuentra y será exhibido, el inmueble sito en la AV. DEL LIBERTADOR Nº 3014, UNIDAD 14, PISO 7 (LETRA M) y UNIDADES COMPLEMENTARIAS IX del 2º SUBSUELO y XLIX del PISO 15 de CABA. NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción: 18; Sección: 21; Manzana: 79; Parcela: 9a - Matricula Nº 18-4424/14 - SUP. TOTAL DE LA UNIDAD 191 M2 80 DM2, U. COMP, IX 15 M2 30 DM2 v U. COMP, XLIX 4 M2 67 DM2, Según informe de constatación obrante en autos, la unidad se encuentra OCUPADA por la Sra. Ana Josefina ROVERE DNI 21.923.713 quién manifestó ser la única ocupante y revestir la calidad de propietaria sin exhibir documentación alguna. El departamento se ubica en el Piso 7º y se identifica internamente con la letra "M" ocupando todo el piso de dicho sector. El mismo cuenta con palier privado. En su ingreso principal se accede a un distribuidor el que a su derecha comunica con un amplio living comedor, con gran luminosidad, ello gracias a su extenso ventanal orientado hacia la calle República Árabe Siria. Desde este se accede a un amplio comedor principal / escritorio con cerramiento en dos hojas que comunica tanto al mencionado living comedor como al sector de la cocina. La cocina es muy amplia y se encuentra dividida en dos, con una zona bien delimitada destinada a comedor diario y otro a cocina propiamente dicho. Este sector cuenta, al igual que todos los ambientes con gran luminosidad y en este caso se orienta hacia el pulmón del edificio. Desde la cocina se puede acceder a los distintos ambientes de la unidad y al ingreso de servicio. Desde el ingreso de servicio, como ya dije, no solo se accede a la cocina, sino también a las dependencias de este, el cual posee una pequeña habitación, baño completo y un sector destinado a lavado. Desde el ingreso principal, a la izquierda se accede a los dormitorios, en un total de 3 (tres). Se compone de un amplio dormitorio principal con baño en suite y vestidor. Las dos habitaciones restantes no son tan amplias, sin que ello signifique que sean pequeñas. Todo este sector se orienta hacia República Arabe Siria y mantiene la luminosidad ya referida. Esta sección cuenta con baño completo ubicado el corredor que funciona como distribuidor. Tanto el living comedor como el dormitorio principal cuenta con balcón voladizo, en tanto que los otros 2 (dos) dormitorios poseen balcón de tipo francés. Todos los ambientes poseen piso de parquet a excepción, claro está de la cocina, lavadero y baños. El bien presenta un REGULAR ESTADO DE CONSERVACIÓN, observando falta de mantenimiento, la pintura descascarada en algunos ambientes y mobiliarios pasados de época en especial en el sector de la cocina y baños, lo cual no desmerece la calidad de la unidad. En el 2º Subsuelo se ubica la UNIDAD COMPLEMENTARIA IX, destinada a cochera. Dicha unidad se individualiza con el número de la unidad funcional: 7M. La misma mide aproximadamente 3m x 5m. Según el informe dominial y el Segundo Testimonio glosado en autos posee una superficie de 15,30 m2 El sector de cocheras es amplio y cuenta con una buena iluminación. Posee una amplia rampa de ingreso con un sendero peatonal perfectamente delimitado. Cuenta con acceso por escalera y un ascensor, el que se ubica a escasos metros de la cochera. En el Piso 15 se ubica la UNIDAD COMPLEMENTARIA XLIX, destinada a baulera. La misma es amplia, ello considerando su destino y se encuentra totalmente ocupada. Según surge del informe de dominio posee una Superficie TOTAL de 4,67 m2. BASE: USD 400.000.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MIL) o su equivalente en pesos; SEÑA: 30%. COMISIÓN: 3%. ARANCEL SUBASTA: 0,25% aprobado por la Ac 10/99 de la CSJN. En caso de no poseer el adquirente en subasta dólares billetes estadounidenses, el valor de dicha divisa deberá ser calculado a la cotización equivalente al denominado Dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) del día hábil anterior a la subasta. En el acto de suscribir el respectivo boleto de compraventa se exigirá de quien o quienes resulten compradores la constitución de domicilio legal dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art.133 del Código Procesal. Se establece como condición de la venta, además de los recaudos de estilo, que: 1) No se admitirá la compra en comisión ni la ulterior cesión del boleto de compraventa. 2) No se autoriza la compra por mandato tàcito, en los términos dispuestos por el art. 17 del Reglamento de la Oficina de Subastas (Resolución 60/2005, Consejo de la Magistratura). 3) En caso de actuar mediante poder, el martillero anunciará de forma inmediata y a viva voz el nombre del mandante. 4) El saldo del precio deberá depositarse dentro de los cinco días de notificado por ministerio de la ley del auto de aprobación del remate, bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Código Procesal; en caso de no integrarlo oportunamente, devengará -a partir del vencimiento de dicho plazo- intereses, y/o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la estabilidad de su poder adquisitivo. 5) Que al adquirente no incumbirá el pago de la tasa, impuestos y contribuciones correspondientes al inmueble, devengadas antes de la toma de posesión. Por el contrario, de no existir fondos remanentes de la subasta, la deuda por expensas se encontrará a su cargo conforme la doctrina legal obligatoria fijada en el plenario "Servicios Eficientes SA, criterio c/ Yabra Roberto s/ Ejecución hipotecaria" receptado por el art. 2049 del Código Civil y Comercial de la Nación. DEUDAS: Expensas: \$11.761.540,35.- a Julio de 2024 (fs. 200/210). El monto de expensas correspondiente al mes de Julio de 2024 asciende a \$ 738.300 (fs. 200/210); ABL: \$ 757.053,75 al 29/05/23 (fs116); AySA: Sin deuda al 24/04/23 (fs. 115), Aguas Argentinas SA: Sin deuda a 04/23 (fs. 108) y OSN Sin deuda al 17/04/23 (fs. 110/113). EXHIBICIÓN: 30 de septiembre y 01 de octubre de 2024 de 16:00 a 18:00 hs. Buenos Aires, 20 a los días del mes de septiembre de 2024.- Milton D. Marangón. Secretario Interino.

## REMATE JUDICIAL LOCAL COMERCIAL 1500 m2 (ex BANCO) OFICINA 192 m2 AL FRENTE - OFICINA AL FRENTE 78 m2 BASES U\$S 750.000 - U\$S 100.000 - U\$S 48.000

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5 a cargo de la Dra. Maria Soledad Casazza, Secretaría Especial a cargo de la Dra. Mariana Alvarez sito en Av. Roque Saenz Peña 1211 Piso 4º, of. 404, CABA, comunica por 2 días que en los autos caratulados: "Banco Finansur SA s. Quiebra s. Incidente de subasta de las unidades funcionales 6, 12 y 13 de Tte, Gral, Juan Domingo Perón 338/346 Cap.Fed.\* Expte, Nº 4529/2018/45, el martillero Fabian Auster con DNI 14.289.026, rematará el día 8/10/2024 a las 10:00 hs. en punto en Jean Jaures 545, CABA, el 100% de las unidades funcionales 6 Matricula 14-451/6 Nomenclatura Catastral Circ. 14 Secc. 1 Manzana 42 Parcela 4 (ubicada en el piso 5), 12 Matrícula 14-451/12 Nomenclatura Catastral Circ. 14 Secc. 1 Manzana 42 Parcela 4 (ubicada en el Piso: 1, 2, 3, entrepiso. Planta baja 1º y 2" subsuelo) y 13 Matrícula 14-451/13 Nomenclatura Catastral Circ. 14 Secc. 1 Manzana 42 Parcela 4 (ubicada en entrepiso) de propiedad de la fallida, ubicadas en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 338/346. Según constatación, la unidad funcional Nº 6 se trata de una amplia oficina, con baños, cocina y amplio salón, desocupado y con una superficie aproximada de 150 m2. La unidad funcional Nº 12 consta de gran local al frente (ex entidad bancaria) con aproximadamente 575 m2 de superficie, desde allí hay acceso a un entre piso de aproximadamente 150 m2 que balconea sobre la PB y se trata de espacio para oficinas, se accede luego a dos subsuelos -el segundo de ellos es la sala de máquina del ascensor que conecta PB, SS y EP-, tiene una superficie aproximada de 400 m2, todo desocupado. La unidad funcional Nº 13 consta de un sector de oficina; baños y cocina, con ingreso independiente. Todo desocupado. Bases: de la unidad funcional 6 U\$\$100.000, de la unidad funcional 12 U\$\$750.000 y de la unidad funcional 13 U\$\$48.000.- Seña: 30%. Comisión: 3%. Sellado de Boleto: 1%. Arancel Acord. 10/99 del 0,25%. Todo a cargo del comprador. En dólares billete estadounidenses. La venta es Ad-Corpus. Al contado y al mejor postor. Todo en dinero efectivo en el acto de la subasta. De conformidad con lo dispuesto por el art. 570 del CPr y 162 del Regiamento del Fuero, hágase saber que se aceptarán ofertas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día anterior a la subasta las que deberán cumplir con los recaudos señalados por la última norma, los que serán abiertos por la Secretaria con presencia del Martillero y los interesados a las 12:30 hs. del mismo dia anterior. Se hace constar a los oferentes que deberán consignar la carátula del expediente en la parte exterior del sobre; y que las ofertas deben ser presentadas por duplicado, indicando en él el nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del Juzgado y acompañar el importe correspondiente a la seña del 30% del valor ofrecido, más el destinado a comisión del martillero y sellado (lo que se cumplirá mediante depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires- Suc. Tribunalesdiscriminando cada concepto). Para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto dia de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del CPr. Se le fija al comprador diez días para tomar posesión del inmueble, término que se contará desde la fecha de la providencia que lo declara adquirente definitivo. A partir del vencimiento de ese plazo, o de la fecha de toma de posesión si esta fuere anterior, estarán a cargo del adquirente las deudas en concepto de impuestos, tasas y contribuciones, mas no responderá por las que se hayan devengado con anterioridad a ese momento. Se encuentran a cargo del adquirente las sumas que correspondan pagarse por sellado. El comprador deberá integrar el saldo de precio aún si se hubiera planteado cualquier objection que impida la aprobaction de la subasta. Mas en el caso de que no lo hiciere, y fueran rechazadas las objectiones, deberá adictionar al remanente del precio desde el quinto día de realizada la subasta y hasta el efectivo pago, los intereses que fija el Banco de la Nación Argentina -tasa activa- para sus operaciones de descuento a treinta días, capitalizables. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de los autos de la presente resolución, y de las dictadas y que se dicten en relación con la subasta decretada. El expediente es de consulta pública en www.pjn.gov.ar. Para el caso de que el adquirente eventualmente plantease la nulidad de la subasta, deberá integrar el saldo de precio a las resultas del planteo, el cual será rechazado en forma liminar, ante la sola comprobación de la falta de tal recaudo. El IVA no integra el precio obtenido en la subasta y estará a cargo del comprador en caso de corresponder. Las deudas que registre el inmueble en concepto de impuestos, tasas y contribuciones de fecha anterior al decreto de quiebra deberán ser reclamadas por la vía correspondiente. En cuanto a las posteriores a tal fecha y hasta que el comprador haya podido razonablemente tomar posesión del bien, deberán comparecer en el presente proceso acompañando la documentación pertinente que acredite su acreencia, previa comprobación de sus importes por parte del sindico y serán satisfechos a tenor de lo dispuesto por el art. 240 de la LCQ. Con respecto a los posteriores a la toma de posesión, será a cargo del comprador. No se acepta la compra "en comisión", ni la cesión del boleto de compraventa, debiendo el martillero suscribir el instrumento correspondiente con quien realmente formule la oferta como comprador. Se le hace saber al adquirente que los gastos de escrituración son por su cuenta y orden. Se deja constancia que para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web www.csjn.gov.ar ingresando al link -Turnos: central de turnos (https://turnos.csjn.gov.ar) para presentarse el dia de la subasta en Jean Jaures 545 PB, CABA. Se fijan para exhibición los días 2 y 4 de octubre de 2024 en el horario de 10.00 a 12.00 hs. Buenos Aires, 13 de septiembre de 2024. MARIANA ALVAREZ, SECRETARIA.

11-6549-5077 www.hoogenprop.com 11-5471-8509

## Fuerte rechazo al DNU que habilita a renegociar la deuda

QUEJA. El kirchnerismo, la UCR y otros bloques creen que es inconstitucional

Gustavo Ybarra

LA NACION

El DNU 846/24, que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, sumó críticas en ambas cámaras legislativas, donde las principales fuerzas de oposición se preparan para rechazarlo por considerar que viola la Constitución –que establece que el arreglo de las acreencias del país es potestad del Congreso- y la ley de administración financiera.

El kirchnerismo hizo punta en su rechazo con una conferencia de prensa conjunta de los líderes de los bloques de diputados y senadores. Pero el repudio al DNU también cosecha adhesiones en bancadas como las de la UCR, Hacemos Coalición Federal y otras fuerzas menores, lo que anticipa que el decreto podría seguir la misma suerte que el que inyectó lismo se extiende incluso a \$100.000 millones en gastos aquellos sectores que mosreservados para la SIDE.

"Nuestra postura es llevar el DNU al recinto lo más rápido posible para rechazarlo", anunció el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, antes de pedirles a las otras fuerzas de oposición, por lo general más tendientes a mostrarse condescendientes con el Poder Ejecutivo, que "tengan la misma convicción para no dejarse atropellar".

LasobjecionesalDNUson clarasycoincidentesengran parte de las fuerzas de oposición. El instrumento viola la Constitución, al permitirle al Ejecutivo sortear la autorización del Congreso para renegociar los títulos de la deuda, amén de violentar la ley de administración financiera en varios artículos, sobre todo en lo referente a la disposición que habilita el canje a precios de mercado y no al nominal con el que fueron emitidos.

Sobre este punto hizo hincapié José Mayans, jefe de la bancada de senadores de UP, al denunciar que, de acuerdo con lo establecido en el DNU cuestionado, el Gobierno "va a vender bonos argentinos que valen US\$96 a un precio de US\$56. Imaginen el negocio que van a hacer y el perjuicio para los argentinos que van a hacer con esto de pagar al precio de mercado", remató.

En el radicalismo también se escucharon fuertes críticas. "Este decreto le da amplísimas facultades de endeudarse a un ministro (por el jefe de la cartera económica, Luis Caputo) que ya mostró su poca capacidad de gestión. Claramente voy a votar en contra, como debería hacerlo todo aquel que respete la institucionalidad", afirmó el senador Martín Lousteau ante una consulta de LA NACION.

facultades tan amplias, que

Caputo venga a exponer por qué y para qué y traiga una ley", agregó Lousteau, quien destacó que el DNU "modifica cuestiones a contramano dela Ley Bases que el mismo Gobierno mandó al recinto". destacando que vulnera la ley de administración financiera y que alterará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, ya que permitirá vender o canjear los bonos de empresas que hoy integran esa cuenta que funciona como respaldo de las jubilaciones.

Mayans reclamó la presencia de Caputo en el Congreso. "Tiene que venir el ministro a explicar qué hizo con la deuda", afirmó el senador, quien denunció que en los ochomeses de gestión de Javier Milei la deuda pasó de US\$377.000 millones a US\$458.000 millones. "Esto es gravísimo", sentenció.

La oposición del radicatraron su respaldo al Gobierno. "Este decreto es indefendible; además, esto excede los márgenes de darle al Gobierno las herramientas para hacer frente a la situación que le dejaron", dijoala NACION un legislador que integra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, órgano legislativo que tiene a su cargo controlar la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.

La misma postura decidió en la última reunión de bloque Hacemos Coalición Federal, que ya decidió que rechazará el decreto por considerarlo contrario a la Constitución nacional. El representante de este conglomerado en la comisión parlamentaria que analiza los DNU es Nicolás Massot.

Sin el apoyo del radicalismo y de otras fuerzas como Hacemos, la Coalición Cívica y la izquierda, el DNU 846/24 se encamina a un rechazo seguro, ya que el respaldo de Pro -que ha guardado silencio sobre la postura que adoptará en torno a este decreto- y de otras fuerzas provinciales no le alcanzaría al oficialismo para evitar un rechazo en ambas cámaras.

De todas maneras, todavía falta para que la ofensiva opositora pueda avanzar. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de septiembre último, por lo que, según la ley de trámite legislativo, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para comunicarlo al Congreso. Ese plazo se cumpliría el viernes 4 de octubre.

Una vez cumplido este plazo, la Comisión Bicameral tendrá otros diez días hábiles, que vencerían el 18 de octubre, para tratarlo. Si en ese tiempo el órgano parlamentario no emite una opinión, el DNU queda habilitado para su discusión en el "En todo caso, si quiere recinto de ambas cámaras legislativas.

ECONOMÍA 19 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## La actividad económica creció 1,7% en julio y tuvo su mayor avance en el año

RECUPERACIÓN. En la medición interanual hubo una caída: analistas opinan que se confirmó que se tocó el piso en el segundo trimestre

Carlos Manzoni

LA NACION

El dato de actividad económica de julio, que mostró un crecimiento mensual de 1,7%, permite hacer tres lecturas positivas: significó el mayor avance en el año, confirmó que la economía tocó su piso en el segundo trimestre y revirtió la contracción que había tenido en junio.

La cifra fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su habitual Estimador Mensual de la Actividad Económica. En ese informe, también se indicó que en la medición interanual hubo una caída de 1,3%.

En lo que respecta a los sectores, cinco de los que conforman el centuales a la variación interanual EMAE registraron subas respecto de igual mes de 2023 -el Indec no informa en este caso su variación

desestacionalizada-. Entre ellos se destacan agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+23,6% ia) y explotación de minas y canteras (+5,7% ia).

La actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+23,6% ia) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por explotación de minas y canteras (+5,7% ia).

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan construcción (-14,8% ia) y pesca (-9,9% ia). Construcción(-14,8% ia), industria manufacturera (-5,6% ia) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,3% ia) le restan 2,1 puntos pordel EMAE.

El economista Lautaro Moschet, de la Fundación Libertad & Progre-

so, destacó que se empieza a consolidar una tendencia positiva en la actividad. "La mejora de los salarios en términos reales también potenciará el consumo, impulsando aún más la reactivación. Sumado a las diferentes desregulaciones que están empujando el dinamismo en varios sectores", comentó.

Sin embargo, según Moschet, para asegurar un crecimiento sostenido, la clave será la eliminación del cepo. "Si esta medida se implementara en los próximos meses, podría generar un fuerte estímulo a las inversiones, preparando el terreno para que la Argentina retome el crecimiento en 2025", opinó el economista.

En tanto, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, dijo que este dato del EMAE era algo que se esperaba. "Hubo más días hábiles que en ju-

nio y, además, recuperaciones en sectores importantes, como construcción e industria, de los que ya se habían conocido datos positivos a principios de este mes. La incógnita es si la tendencia, que aún sigue siendo de caída, cambia. Parecería que se llegó a un piso, pero con cierto serrucho, intercalando meses de alzas con meses de caída", explicó el especialista.

El economista Fernando Marull, socio de FMvA, analizó en su cuenta de la red X: "Si comparamos el ciclo presidencial en los primeros siete meses, tanto CFK [Cristina Kirchner], MM [Mauricio Macri] como Milei tuvieron la misma velocidad de rebote. Para destacar. CFK (2011) cayó casi sin ajuste (el de Kicillof); MM (2016) y Milei (2024), con mayor ajuste de fx [tipo de cambio] y tarifas".

El análisis de la economista Natacha Izquierdo, directora de operaciones de la consultora Abeceb, refleja también la parte negativa que deja la evolución de la actividad. En ese sentido, remarcó: "El EMAE registró en julio una baja de 1,3% i.a. y acumula una caída de 3,1% en los primeros siete meses del año. De este modo, registra el nivel de actividad más bajo desde 2021 y se encuentra 1,7% por debajo del promedio de la última década. Sin embargo, aumenta 1,7% respecto del mes anterior, retomando el crecimiento en términos desestacionalizados luego

de la leve baja de 0,3% en junio".

Con vistas a lo que viene, la economista de Abeceb proyectó: "Se espera que en los próximos meses los sectores tractores continúen su buena dinámica, que en el caso de la minería estará potenciada por la aceleración de inversiones como resultado de la reglamentación del RIGI [Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones]".

Asimismo, Izquierdo comentó que el inicio en el ciclo de baja de tasas de la Reserva Federal en los Estados Unidos podría colocar un piso a la cotización de las commodities agrícolas, lo cual meioraría las expectativas de cara a la próxima campaña. "Por otra parte, entre los sectores más golpeados se estima una lenta recuperación en la medida en que se recuperen el salario real y el ingreso disponible y se incremente el financiamiento. La mayor difusión del crédito será clave para la recuperación de la actividad comercial y de los sectores industriales orientados al mercado interno", analizó la economista.

Por su parte, continuó Izquierdo, "la construcción sostendría su tendencia de recuperación impulsada por los efectos positivos de la mayor actividad en el mercado inmobiliario, potenciada por el blanqueo y los créditos hipotecarios, además del posible desarrollo de nuevas inversiones en infraestructura en el marco del RIGI, que impulsarían la obra privada". •

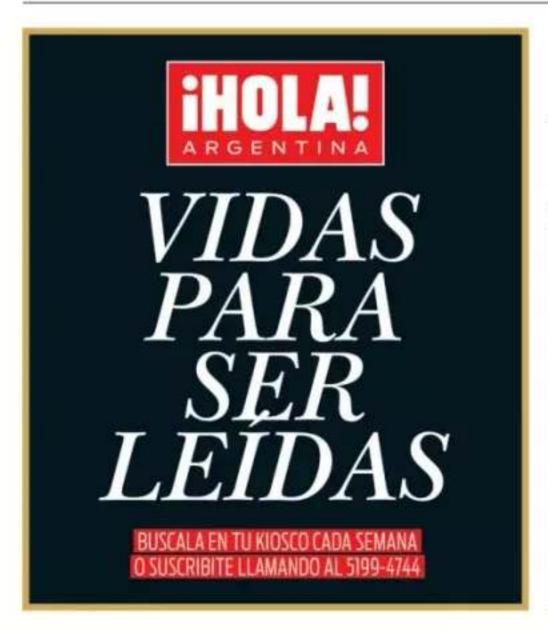

## Remates

## **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

AZUL ZONA URBANA - EXCEPCIONAL PREDIO de 20 MIL m² EDICTO - El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial Nº22, Sec. Nº44, sito en M. T. de Alvear 1840 P:3º, C.A.B.A., comunica por 5 día en autos "MOLINO NUEVO S.A. s/Quiebra - Incidente N°12- s/INCIDENTE DE VENTA Planta fabril (Molino), Ciudad de Azul" Expte. N° 1884/2016/12 que los martilleros Mariano Espina Rawson h. (CUIT: 20-13407112-6 IVA Resp. Insc.) y Juan Carlos Di Nardo (CUIT:20-14682122-8 - Resp. Monotributista), rematarán en dinero de contado y al mejor postor, el 8 de Octubre de 2024 a las 12.15 hs. EN PUNTO- en Jean Jaures 545, C.A.B.A. -de acuerdo a las condiciones de venta establecidas por el Tribunal y demás constancias del expediente que el comprador declarará conocer y admitir en el boleto de compraventa a labrarse- el 100% del bien inmueble con frente a lacalle Juan. B. Justo 1063, Ciudad de Ázul, Provincia de Buenos Aíres en BLOCK junto a las instalaciones, maquinarias y demás bienes muebles ( 1 secadora, 4 norias y 3 rejillas de carga, y demás bienes) que se encuentran en el interior del predio y según informe de constatación y fotografías de fs. 32/43. El inmueble se encuentra DESOCUPADO en estado de abandono, y los bienes muebles e instalaciones se encuentran en mal estado. Nomenciatura catastral: Circ. I Secc. H. Quinta 110, Fracción II - MATRICULA: 8411. Superficie del terreno: 19.704 m2 (ver fs.41/43) CONDICIONES DE VENTA: BASE: u\$s 346.666 -o su equivalente en pesos al tipo de cambio dólar MEP del día anterior a la fecha de la subasta. SEÑA: 30%. COMISION: 3 % (+ IVA s/ el 50% de la comisión). ARANCEL CSJN 0,25%. El saldo de precio (70%) deberá ser integrado dentro del 5º día de aprobado el remate, sin necesidad de notificación ni intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el CPCC:580. Al comprador en subasta solo le serán exigibles las deudas que se devenguen a partir de la toma de posesión del establecimiento. Los gastos (tasas, sellados, etc.) que demande la transferencia del bien y su escrituración, como así también los honorarios del escribano, serán a cargo del comprador. Se hace saber a quién resulte comprador, que deberá proceder a escriturar el bien a su nombre dentro de los treinta (30) días de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de astreintes. NO SE ACEPTARÁ LA COMPRA EN COMISIÓN NI LA CESION DEL BOLETO. Quien invoque actuar por poder, deberá exhibirlo en el acto de subasta, prosiguiendo la misma sin más trámite en caso contrario. La entrega de posesión e inscripción del bien a nombre del adquirente se cumplirá luego de la integración del saldo de precio y una vez que sea declarado adjudicatario, mediante el libramiento del mandamiento y el oficio y/o testimonio correspondiente, que deberán diligenciarse dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento de tenerla por producida en forma ficta. La escrituración sólo se cumplirá de ser requerida por el adquirente (cfr.arts. 582 y 586 del Código Procesal) por el escribano que el mismo proponga, en tanto venta al contado. Los gastos que la transferencia del inmueble irrogue,cualquiera sea la modalidad que se adopte, deberán ser soportados exclusivamente por el adquirente. El bien se rematará en el estado en que se encuentra, señalándose que, habiéndoselo exhibido adecuadamente, no se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado, medidas, condiciones, características, usos, marcas, modelos, numeraciones y series. Podrán hacerse ofertas bajo sobre en los términos del art. 162 del Reglamento del fuero, las que serán admitidas hasta las 12.00hs, del día anterior al establecido para la realización del remate, oportunidad en que el Sr. Secretario actuante procederá a la apertura de los sobres que se hubieren presentado. A dicho acto deberán concurrir los martilleros, quien tomarán conocimiento de la oferta mayor, la cual constituirá la base de la subasta del dia siguiente. Exhibición: se llevará a cabo los dias 2 ( de 14 a 17 horas) y 3 de Octubre de 10 a 13 horas, más en aquellos días y horarios que se arreglen personalmente con los martilleros intervinientes. Consultar Demás Condiciones en el Expediente y/o a los celulares de los martilleros intervinientes a saber: 115 158 9756 y 115 0113598. En Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2024,-Dr. Tomas M. Allende. Secretario AD.HOC Informes y consultas: www.espinarawsonyasoc.com.ar • 11-5011-3598 • 11-5158-9756

## clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



## Convocatorias

#### Convocatoria ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Cia. de Seguros de Personas S.A. El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en forma presencial, el 18 de octubre de 2024 a las 12:30 horas, en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los

## Convocatorias

señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Destino del resultado del Ejercício. 4. Ratificación reforma Artículo 9º del Estatuto Social, aprobada por Asamblea de fecha 18 de octubre de 2019. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº19.550). 7. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550). 8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles. 9. Elección de: a. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Caste-Ilini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato. b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores

Dante Roberto Foniglia, Matias

## Convocatorias

Germán Daglio, Gustavo Dario Saita y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato. c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Osvaldo Luis Daniel Bertone y Mario Arturo Rubino por terminación de mandato. d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Rússovich y Fernando Julian Echazarreta por terminación de mandato. EL DIRECTORIO. Rosario, 13

agosto de 2024. Convocatoria ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Seguros de Retiro S.A. El Directorio de LA SE-GUNDA Seguros de Retiro Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo decimosexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en forma presencial, el 17 de octubre de 2024 a las 19 horas, en Complejo Emilio Menéndez sito en calle Juan José Paso y Acevedo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a finde considerar el

## Convocatorias

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Destino del resultado del Ejercicio. 4. Ratificación reforma Art. 9º del Estatuto Social, dispuesto por asamblea de fecha 17 de octubre de 2019. 5. Ratificación de los aumentos de capital: Se ratifica los aumentos de capital aprobados por las asambleas de fecha 06/07/2016, 27/10/2016, 19/10/2017 y 18/10/18 en todos sus términos. 6. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº19.550). 8. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley

Nº 19.550). 9. Autorización para

adquisición y enajenación de

inmuebles. 10. Elección de: a.

Cinco Directores Titulares por

## Convocatorias

un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Castellini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso v Guillermo José Bulleri. por terminación de mandato, b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los se-ñores Roberto Mario Sánchez, Augusto Mariano González Álzaga, Gustavo Dario Saita, Miguel Ángel Boarini y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato. c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Osvaldo Luis Daniel Bertone y Mario Arturo Rubino por terminación de mandato. d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Rússovich y Fernando Julián Echazarreta por terminación de mandato. EL DIRECTORIO. Rosario, 13 agosto de 2024.

## Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de

## Convocatorias

acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo octavo, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en forma presencial, el 17 de octubre de 2024 a las 18 horas, en Complejo Emilio Menéndez sito en calle Juan José Paso y Acevedo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. Destino del resultado del Ejercicio. 4. Ratificación reforma de los Art.5º y 10º del Estatuto Social, dispuesto por Asamblea de fecha 17 de octubre de 2019. 5. Ratificación del aumento de capital, dispuesto por Asamblea de fecha 18 de octubre de 2018. 6. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº 19.550). 8. Remuneración del

## Convocatorias

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550). 9. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles. 10. Elección de: a. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Castellini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso y Guillermo José Bulleri, por terminación de mandato. b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Dante Roberto Forniglia, Matias Germán Daglio, Marcelo Aldo Giordano, Ricardo Alberto Własiczuk y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato. c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Osvaldo Luis Daniel Bertone y Mario Arturo Rubino por terminación demandato. d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Rüssovich y Fernando Julian Echazarreta por terminación de mandato. EL DIRECTORIO. Rosario, 13 agosto de 2024

# Reforma laboral: cambios en la indemnización por despido

**DECRETO.** El Gobierno reglamentará el capítulo de trabajo de la Ley Bases, que permite acordar sistemas de pagos por cese; habrá tres alternativas para reemplazar el esquema actual

Silvia Stang

LA NACION

El Gobierno reglamentará, mediante un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el capítulo laboral de la Ley Bases, por el cual regirá la posibilidad de que, por acuerdo de las partes de un convenio colectivo, se fijen "sistemas de cese" específicos por actividad, en reemplazo del régimen general de indemnizaciones por despido.

La ley 27.742 establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales–, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se modera ni se endurece.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó, en un diálogo con periodistas, que habrá tres alternativas para reemplazar el esquema actual de indemnizaciones, que a su vez seguirá vigente para quienes no acepten estar en un régimen opcional y también para el personal fuera de convenio.

En cualquiera de los casos, según aclaró el secretario de Trabajo, Julio Cordero, deberá existir un acuerdo sectorial que defina el marco del esquema elegido, al que cada empresa podrá adherir o no, y también un consentimiento de cada trabajador. Quien no preste su acuerdo a quedar bajo un sistema diferente seguirá al amparo de la regla general de la ley de contrato de trabajo.

El primero de los esquemas es de "cancelación individual", y se prevé que haya pagos por desvinculaciones según lo definido en un eventual acuerdo. Según dijeron los funcionarios mencionados, "desaparece el concepto diferenciado de renuncia y despido" (a los fines de estos pagos), porque podría de-



El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

ARCHIVO

finirse que el trabajador cobre determinados montos por cualquiera de esas dos situaciones.

La segunda opción es la creación de un "fondo de cese", con aportes según decidan los negociadores. Sobre este punto se prevén algunas limitaciones en cuanto a la inversión de los recursos, según explicó Sturzenegger. Y el tercer modelo implica la contratación de compañías de seguros para coberturas individuales o colectivas.

Elartículo 96 de la norma aprobada por el Poder Legislativo a fines de junio otorga la facultad de sustituir "mediante convenio colectivo" la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo (la regla allí fijada es que la empresa debe abonar un sueldo mensual por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses). Y se habilita a los empleadores a "contratar un servicio privado" a su costo, para solventar la indemnización dispuesta por ley "y/o la suma que libremente se pacte" por una desvinculación de común acuerdo.

¿Podría haber un sistema con indemnizaciones inferiores a las previstas por ley? Según los funcionarios, sí podría haberlas, siempre acuerdo mediante, porque el esquema podría contemplar, por ejemplo, una compensación por despido equivalente a un porcentaje de lo marcado por el artículo 245 y, a la vez, definir un monto que se llevaría el empleado si deja el empleo de manera voluntaria.

También podría ocurrir que, aliniciar la relación laboral, un empleado decida no adherir al sistema diferencial de pagos por desvinculación, y que un tiempo después sí quiera sumarse. En tal caso, podría hacerlo si está de acuerdo el empleador.

Los cambios en materia de despidos estuvieron entre lo más cuestionados por el sindicalismo en el debate previo a la aprobación de la ley, que incluye entre las causales de despido la participación en bloqueos o tomas de empresas. Según la norma, "podrá configurar grave injuria laboral" una acción por la cual se afecte "la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza", o bien "se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas [trabajadores, proveedores, clientes] y/o cosas al establecimiento", o bien "se ocasionen daños en personas o en cosas" de la empresa o que estén en sus instalaciones.

Una disposición de la ley sí reglamentada ahora por decreto es el blanqueo de relaciones laborales no registradas o registradas de manera deficiente.

La reglamentación define que a las entidades sin fines de lucro y a las micro y pequeñas empresas se les condonará el 90% de la deuda por aportesy contribuciones, mientras que tal condonación será del 80% para las compañías medianas ydel 70% para las grandes. Además, por pago al contado habrá un descuento de 50%. Según aclaran en el Gobierno, el blanqueo, que implica el perdón de multas y sanciones en generaly la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales, Repsal, no incluye al régimen del personal de servicio doméstico.

Los trabajadores regularizados podrán computar hasta 60 meses de aportes previsionales. Esos períodos se tendrán en cuenta a los fines de reuniraños con contribuciones (el sistema exige tener al menos 30 para acceder a una jubilación), pero no incidirán en el cálculo del monto del haber inicial.

Otro aspecto incluido en la ley es la figura del trabajador independiente que cuente "con hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo", sin que existan entre ellos relaciones de dependencia. Ese sistema no estará limitado a determinadas actividades y se requerirá una inscripción ante la AFIP. Cada persona involucrada pagará los aportes, según el régimen que le corresponda.

La ley marca que en estos casos no deben existir "notas típicas" de una relación laboral, a las cuales define como la dependencia en tres aspectos: técnico, jurídico y económico. •

#### EN PRIMERA PERSONA

Verano sin electricidad y una duda: ¿será cara o barata?

Juan Carlos de Pablo

-PARA LA NACION-

iran abajo una casa y edifican un rascacielos. Donde vivía una familia, ahora viven 100. Todas demandan ravioles, analgésicos, electricidad, gas y agua. No hay nada imprevisto porque entre el momento en que se produjo la demolición y aquel en el cual ingresan a vivir las 100 familias pasan años. ¿Cómo es que la construcción de un edificio de departamentos no genera ninguna crisis alimentaria o farmacéutica y sí crisis en la prestación de los referidos servicios?

La reflexión viene a cuento del anuncio por parte del Poder Ejecutivo Nacional de que en el próximo verano probablemente haya que racionar el servicio de electricidad vía acuerdos voluntarios y cortes en el suministro. Primera pregunta: ¿ya lo saben? Segunda pregunta: ¿cuánto se deberá a la naturaleza y cuánto al pasado de las inversiones en infraestructura?

### Hay muchas formas de racionar un bien escaso; las autoridades deben minimizar el daño

Más allá del heladero que tiene que tirar su producción porque se le cortó la luz y en el local no tiene grupo electrógeno, desde el punto de vista de la política económica, la distinción causal es importante. Todos los eneros la demanda de energía es superior a la de los noviembres, pero parece que en 2025, parafraseando a Rebelión en la granja, desde el punto de vista de la temperatura, el próximo enero será "más enero" que los anteriores.

Tampoco se puede culpar a las autoridades si por un tema de lluvias en enero de 2025 las represas hidroeléctricas tendrán menos agua que en veranos anteriores.

## Política tarifaria

Pero la realidad no se agota en fenómenos naturales, porque también está el impacto de la política de tarifas públicas aplicada desde el abandono de la convertibilidad. Es bien sabido que los congelamientos tarifarios aumentan la cantidad demandada, al tiempo que disminuyen la cantidad ofrecida. De cualquier producto, incluyendo la energía eléctrica.

Esto implica que a comienzos del año próximo convivirán restricciones al uso de la energía eléctrica con tarifas que recuperan posiciones en términos reales. Combinación ideal para la oposición política, que espero sea considerada como tal, por parte de los usuarios.

¿Volverán las inversiones en infraestructura eléctrica? Sí, con el tiempo. No con el mero paso del tiempo, sino con consideraciones que se dan a través del tiempo. En el ínterin, a bancar la situación.

Última, pero importante. Hay muchas formas de racionar un bien escaso; esperemos que las actuales autoridades minimicen el daño. ●

## Energía: el Gobierno oficializó el "plan verano"

CONTINGENCIA. Las medidas para enfrentar la escasez energética incluyen la importación desde Brasil

Luego de declaraciones contradictorias de distintos funcionarios, la Secretaría de Energía finalmente oficializó las medidas contenidas dentro del llamado "plan verano" para hacer frente a las restricciones energéticas que se prevén para la próxima temporada estival.

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Energía informó que entre las medidas del segmento generación se encuentran la importación de energía y potencia de Brasil en días críticos; la gestión con Paraguay para aumentar los intercambios de Yacyretá, y el diseño de un mecanismo de incentivos a la disponibilidad de generadores térmicos.

A su vez, según se agregó, en el sector transporte se trabajará en la disponibilidad de cuatro transformadores de reserva, mientras que en el segmento distribución se establecerá un mecanismo de gestión de reducción de demanda a los grandes usuarios (industrias), voluntario, programado y remunerado.

Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (EN-RE) instruirá a las empresas distribuidoras del AMBA (Edenor y Edesur) a presentar un programa de atención de contingencias para sus nodos críticos.

Asimismo, en el comunicado de Energía se remarcó: "Entre las acciones que llevará adelante el gobierno nacional no están previstos los cortes programados a usuarios residenciales". Y se agregó: "Estas medidas son imprescindibles por la crisis que vive el sector energético debido a la falta de inversión y mantenimiento en los últimos 20 años, que llevaron al sistema al borde del colapso".

Por esta situación crítica, se explicó en el comunicado citado, el Gobierno en el inicio de su gestión declaró la emergencia del sector energético nacional en todos sus segmentos: generación, transporte y distribución. "A esto se suma particularmente durante el verano la parada técnica de la Central Nuclear Atucha I; la situación coyuntural hidrológica de Brasil, y las extensas olas de calor que se pronostican, que demandarían 30.700 MW, superando así el pico histórico de 29.653 de febrero de este año", se afirmó.

Por último, en el comunicado se expresó: "El Gobierno está trabajando de forma planificada, tres meses antes del verano, para tomar las medidas necesarias que ayuden a evitar cortes de luz a hogares residenciales".

## Adelanto del plan

El primer indicio de un posible plan de contingencia ante la restricción energética en el verano lo dio LA NACION en una nota publicada este domingo. Allí, se contó que el gobierno de Javier Milei estaba dándole las puntadas finales a un plan energético de contingencia de cara al verano, cuando el país enfrentaría altas temperaturas, por encima de la media de los últimos años.

En el artículo mencionado se detalló que había medidas previstas para generación, transporte y distribución, como la aceleración de trabajos pendientes, contar con alternativas de generación y algunas señales tarifarias que quiten incentivos al consumo.

LA NACION pudo reconstruir los planteos de las autoridades ante diferentes actores del sistema. Allí indicaron que puede haber cortes programados, tanto para usuarios industriales como residenciales. También enfatizaron la falta de recursos para producir más potencia en la centrales térmicas. En esas condiciones, los cortes serían 21% más que en el verano pasado; si se destraba la disponibilidad de combustible para las generadoras, esa proyección pasa al 5%.

Aunque el sector energético es una de las "estrellas" de la economía argentina, el eje no está en el sistema eléctrico, sino en el de petróleo y gas, por el impacto de Vaca Muerta. El atraso de las tarifas acumulado durante el gobierno de Alberto Fernández –cuando aún no se había terminado de recuperar en la gestión macrista—tuvo su consecuencia en la desinversión en redes y generación. •

LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD | 21

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

## En la Argentina, la inversión educativa creció más en el nivel universitario

INFORME. Entre 1980 y 2022, el financiamiento aumentó un 226% para instituciones de altos estudios y un 163% para el ciclo básico; el rol de la Nación y las provincias en esta disparidad de fondos

#### Camila Súnico Ainchil LA NACION

En los últimos 42 años, la inversión estatal en educación en la Argentina creció de forma desigual, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los recursos destinados al nivel superior (universidades e institutos) aumentaron un 226%, mientras que la inversión en educación básica (niveles inicial, primario y secundario) creció un 163%. Esta diferencia de 63 puntos porcentuales se intensificó a partir de la ley de financiamiento educativo de 2006, que fijó destinar el 6% del PBI a la educación, aunque

solo se cumplió en tres ocasiones.

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por Alejandro Morduchowicz, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, analiza la evolución del financiamiento educativo de 1980 a 2022. Durante este período, el Estado incrementó de manera sostenida la inversión en educación, en valores reales y en porcentaje del producto bruto interno (PBI). Sin embargo, esta suba no fue equitativa entre los niveles educativos. "Lo novedoso de este informe-consideró Sáenz Guillén en diálogo con LA NACION-es que trabajamos con una serie histórica que abarca los últimos 42 años basada en los datos del Ministerio de Economía, y no del de Educación, que suele ser la fuente habitual. Nos permite una visión más completa; abarca todos los períodos históricos mostrando una evolución más profunda del financiamiento".

El estudio, "Evolución del financiamiento educativo", muestra que la inversión para la educación superior creció un 226%, mientras que para la educación básica aumentó un 163%, lo que generó una diferencia de 63 puntos porcentuales en favor del nivel superior. Esta disparidad se profundizó a partir de la sanción de la lev de financiamiento educativo, en 2006. La meta del 6% del PBI a la educación solo se cumplió en tres años: 2009, 2013 y 2015.

"La ley de financiamiento educativo fue un paso importante. Pero para saldar la deuda acumulada, necesitaríamos destinar el doble, el 12% del PBI, en un año. Este desfase evidencia la dificultad para cumplir con el marco normativo", destacó Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio.

El crecimiento de la inversión en educación ha sido impulsado principalmente por las provincias, que hoy ejecutan el 78% del gasto de ese rubro, en comparación con el 22% aportado por la Nación. Esta distribución es muy diferente de la que se registraba en 1980, cuando las



Educación superior y básica: brecha del 63% en fondos

provincias solo se hacían cargo del 55%, mientras que la Nación aportabael 45% restante. Este cambio en la distribución del financiamiento se consolidó en 1992, con la ley de transferencia de servicios educativos, que entregó la gestión escolar a las provincias.

## Desigualdad

"Aproximadamente, tres de cada cuatro pesos que se destinan a la educación provienen de las provincias; la Nación se ocupa principalmente del nivel superior. Genera una clara distinción en cómo se distribuyen los recursos", siguió Sáenz Guillén. "Las provincias cargan con la mayor responsabilidad de financiar la educación básica, lo que puede agudizar las desigualdades entre las regiones del país", indicó.

En ese sentido, el informe destaca que, a pesar del crecimiento sostenido en la inversión educativa, la descentralización del sistema profundizó las desigualdades entre las provincias. Según Morduchowicz, "el financiamiento educativo ha sido inestable, lo que dificulta la planificación de políticas a largo plazo. Las provincias asumieron una mayor responsabilidad en el financiamiento, pero no todas cuentan con los recursos suficientes para garan-

tizar una educación de calidad". El análisis también muestra que la inversión en educación superior creció de manera más acelerada que en la educación básica. Mientras en 1980 solo el 16% de los jóvenes accedían a la educación superior, hoy ese porcentaje supera el 50%. Este crecimiento en la matrícula universitaria fue uno de los factores que impulsaron el aumento de la inversión en el nivel superior.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta mayor asignación de recursos no fue acompañada por

mejoras sustanciales en la educación básica, lo que genera una brecha entre ambos niveles.

Sáenz Guillén añadió: "Es en la educación básica donde más se necesita reforzar los recursos, especialmente si tenemos en cuenta que solo uno de cada dos niños de tercer grado puede comprender un texto básico".

Juan Ignacio Doberti, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), destaca: "Este informe refleja dos problemas claves: la creciente responsabilidad de las provincias en el financiamiento educativo y la disparidad en la asignación de recursos entre la educación básica y superior. Las provincias, en general, tienen menos capacidad para recaudar fondos y enfrentar los desafíos que implica gestionar la educación básica, lo que genera inequidades territoriales". Doberti también advierte que la mayor inversión en el nivel superior responde en parte al aumento de la matrícula, pero plantea dudas sobre la eficiencia en la utilización de estos recursos.

Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-Conicet, coincide en que "los procesos de descentralización acentuaron las desigualdades en el acceso a una educación de calidad, especialmente en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria". Para Curcio, el Estado nacional debería asumir un rol más activo en la redistribución de los recursos educativos, especialmente en las provincias más desfavorecidas. Además, considera que las universidades públicas tienen un rol clave en la movilidad social, pero que este debe estar acompañado por un financiamiento adecuado y una planificación más eficiente. •

## Torrendell pidió "descorporativizar" las casas de altos estudios nacionales

El secretario de Educación respondió así a los planteos de más presupuesto para ese sector; alfabetización y salarios

#### Silvina Vitale PARA LA NACION

Ayer, en un almuerzo del Rotary Clubde Buenos Aires en el Hotel Libertador, en el centroporteño, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, disertó sobre los nuevos paradigmas de la política educativa. Entrevistado por la periodista Clara Mariño, analizó las políticas del sector y explicó que es necesario pasar del Estado educador a la sociedad educadora.

La charla se dio en medio de un fuerte conflicto que enfrenta al Gobierno con las universidades públicas nacionales por el presupuesto y los salarios del personal docente y no docente. Hoy hay un paro en las casas de altos estudios y el 2 del mes próximo, los rectores de todas las instituciones, los gremios y las federaciones estudiantiles harán una marcha al Congreso para reclamar por el potencial veto a la ley de financiamiento universitario.

Torrendell advirtió que la idea de un Estado educador fue un invento liberal del siglo XIX en sociedades no alfabetizadas. Así, había necesidad de una política con una fuerte presencia del Estado que dio pie al crecimiento educativo, y a abusos del Estado educador. "Llegamos al siglo XXI a un momento en que es necesario que la sociedad sea protagonista, el rol del Estado es clave, pero no tiene que ser hegemónico, sino que debe tener un rol de articulación", sostuvo. Y aclaró que es necesario un pluralismo educativo para superar hegemonías que en el campo educativo son muy potentes. A su criterio, existe un enorme desafío para lograr una mirada plural.

Para Torrendell, hay que pasar de un derecho a la educación, hoy devaluado, a otro de tres principios: justicia o equidad educativa; libertad de participación, que requiere de libertad de aprendizaje para maestros, alumnos, directores, y fraternidad, porque donde no hay confianza no se aprende. "De esta manera vamos a poder pasar del centralismo a la descentralización educativa", dijo. Destacó que ningún actor debe monopolizar la educación: es poliárquica y tiene como actores a la familia, a la escuela, la sociedad civil, el Estado y a la Iglesia si se plantea de esa manera.

Enfatizó la necesidad de una política participativa y federal y destacó al Consejo Federal de Educación: "Hemos logrado aprobar un plan de alfabetización, en un contexto de acuerdo genuino, que luego debe decantarse en cada provincia y en cada municipio".

Destacó la importancia de las escuelas protagonistas. Esto implica un equipo directivo potente y una política educativa que ponga en el centro a las instituciones. "La clave es acompañar desde el Estado a las provincias y, luego, a las escuelas".

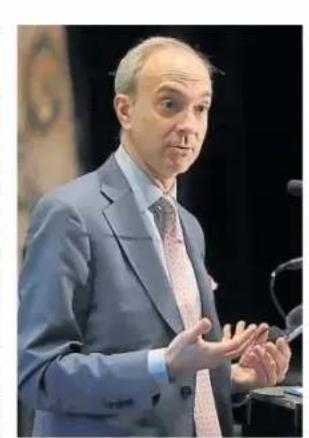

Torrendell

F. MARELLI

Y enfatizó que la política debe centrarse en el contenido, en que los chicos aprendan.

Enfatizó en la necesidad de la autonomía universitaria. Propuso pasar de universidades dependientes de las políticas partidarias y de los gobiernos de turno a "la verdadera autonomía" que implica su "descorporativización" y su autarquía económica: "Insistimos en que no hay ningún problema con las universidades, venimos de las universidades, queremos a las universidades, la universidad es la esperanza y la cúspide del sistema educativo".

Sobre el presupuesto, recordó que el escritor e intelectual Juan Manuel Estrada (1842-1894) debatía estos temas en la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires y decia: "Un patrimonio universitario es la base de su emancipación". "Planteaba que la autonomía universitaria venía de una verdadera autarquía económica financiera. No quiero decir que hay que cambiar ya la política de financiamiento. Sin duda, hay una tradición de universidad gratuita y de dependencia de presupuestos nacionales directos, peroya Estrada veía y anticipaba este problema", añadió.

Sumó que la universidad debe tener sus recursos para lograr una dinámica de libertad: "Se verá en el futuro cómo se logra eso con distintas fuentes de recursos. La universidad se vuelve esclava cuando es asalariada y todos los años tiene que estar yendo al Congreso para pedir presupuesto. Estoy citando a Estrada, no es que el Gobierno qui era llevar adelante estas ideas".

Reconoció que si una universidad quiere ser autonoma tiene que serlo también económicamente. Afirmó que esta dinámica es la que genera los problemas que la universidad tiene hoy: "Insistimos, las universidades argentinas son potentes, son valiosas, pero tenemos un desafio enorme de 'descorporativización' de las universidades y de mejorar los salarios, y ese es el compromiso del Gobierno". •



Milei y su comitiva fueron informados por el gobernador Llaryora sobre la crítica situación cordobesa

# Milei sobrevoló las zonas serranas más afectadas por el incendio en Córdoba

ALERTA. En helicóptero, acompañado por el gobernador, observó la magnitud de los daños; brigadistas, bomberos y vecinos damnificados no pudieron acercarse a hablar con el Presidente

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei sobrevoló durante unos 40 minutos el norte del Valle de Punilla, el área más afectada por los incendios forestales en Córdoba, junto con el gobernador Martín Llaryora, y después regresó a la ciudad de Buenos Aires. Aunque había expectativa entre los bomberos y los reservistas que llevan una semana trabajando prácticamente sin descanso, quienes creían que podrían recibir su saludo y hablar con el primer mandatario, la decisión fue no descender en ningún punto de las zonas donde se quemaron unas 40.000 hectareas.

Milei llegó en el avión T-ll a la Escuela de Aviación Militar, en la capital provincial, minutos después de las 14. Lo recibieron Llaryora –con quien se estrechó en un fuerte abrazo– y el intendente de la ciudad, Daniel Passerini. El gobernador y Milei mantuvieron una reunión en la que se interiorizó de la situación y, luego, junto con la secretaria gene-

ral de la Presidencia, Karina Milei: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, subieron a un helicóptero de la Nación para recorrer el norte del Valle de Punilla.

En la ruta 38, donde está emplazado el comité de emergencia, lo esperaban grupos de efectivos que vienen combatiendo el fuego y también vecinos afectados por los incendios. Había posibilidad de que el helicóptero bajara en el aeródromo de La Cumbre, pero no se hizo. De regreso a la ciudad de Córdoba, el gobernador le obsequió a Milei un poncho del santo Gabriel Brochero.

Mientras tanto, en la base operativa de Capilla del Monte, bomberos de distintos cuarteles hicieron una formación, por lo menos media hora, a la espera de que el helicóptero que trasladaba a Milei bajara en esa zona. Lo vieron pasar en silencio. "Rompan filas", gritó uno de ellos unos diez minutos después de que la aeronave voló por encima de sus cabezas y siguió viaje.

"Hubiera estado bueno que bajara y, por lo menos, que nos saludara, que reconociera el trabajo que estamos haciendo desde hace siete días. El trabajo que hacemos es para verlo de abajo", dijo a LA NA-CION Alberto Maldonado, que desde la primera jornada participa de la

El gobernador le regaló a Milei un poncho del santo Gabriel Brochero

En la séptima jornada de fuego, se indicó que ya era de "menor actividad"

lucha contra las llamas e integra el cuerpo de bomberos de la provincia desde hace ocho años.

"Nos habían dicho que supuestamente bajaba. Los esperábamos, queríamos que bajara. La próxima será", agregó Grisel Arias, bombera de Valle Hermoso. Desde temprano hubo más movimiento del habitual en la base operativa. Cercaron el predio y sumaron controles policiales.

Mojaron el suelo, y el perímetro en donde podía aterrizar el helicóptero con Milei estaba cercado. Dos bomberos permanecieron arrodillados sosteniendo una de las mangueras que utilizan en la lucha contra las llamas. "No es bueno que los helicópteros chupen la tierra porque puede haber un accidente. Es por eso que estaban arrodillados", explicó el oficial inspector Gonzalo Sebastián Romero, jefe de dotación de los bomberos voluntarios de Valle Hermoso.

Desde el mediodía, además, fueron llegando vecinos que esperaban fuera de la tranquera que cierra el predio. Cuando el helicóptero se retiró, decidieron trasladarse a la ruta a provincial.

"Estamos solos, a la deriva. Solo están los brigadistas y los bomberos. Los aviones son muy pocos, hoy [por ayer] recién empezaron a trabajar en Charbonier", se quejó José Luis Ridolfo, oriundo de esa localidad.

"Es necesario reclamar la emergencia nacional. Están combatiendo el fuego con nada y no puede ser que se tomen medidas recién al sexto día. Los helicópteros llegaron a los dos días y ayer [por el martes] llegó el Ejército", agregó Marisel, de Capilla del Monte, que prefirió no dar su apellido.

Ayer, en la séptima jornada seguida los incendios continuaban, pero "con menor actividad", según fuentes oficiales. Los bomberos "lograron avanzar en la lucha contra el fuego y siguen trabajando en algunos perímetros inestables", se indicó. Si bien no estaban contenidos, no tenían la dinámica de días anteriores. "El foco de Villa Berna está contenido, con perímetro inestable, mientras siguen activos los de Punilla y Chancaní. A la fecha, hay unas 47.000 hectáreas afectadas: más de 40.000 en Punilla, 5100 en Chancaní y 2200 en Villa Berna", indicaba el último informe oficial.

Ayer, el clima fue mejor para la pelea contra las llamas, incluso lloviznó en las Altas Cumbres. Un parte de la Policía Caminera preveía para esta madrugada el desarrollo de fuertes vientos del sector sur, con intensidades de entre 70 y 100 kilómetros por hora. Además, mencionaba la probabilidad de tormentas (algunas fuertes) y precipitaciones en diversos sectores de la provincia.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, afirmó ayer desde Capilla del Monte que la situación era "mucho más tranquila". "Estamos ganándole la batalla al fuego, pero esto puede cambiar hora a hora. Es muy triste ver desde el aire cómo ha quedado toda la zona afectada", amplió.

Unos 1000 bomberos están desplegados, con el apoyo de aviones hidrantes y helicópteros. Se recibe ayuda de bomberos de otras provincias, lo que permite la rotación de los equipos.

## Reclamo de pobladores

Los vecinos de Capilla del Monte realizaron ayer, en la ruta 38, una "acción de visibilización y denuncia". La comunidad está en "permanente estado de alerta" por la situación vivida como consecuencia de los incendios en la última semana.

Ayer, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, informó que, en lo que va del año, 10 personas fueron detenidas por iniciar fuegos. Siete recuperaron la libertad, y solo tres permanecen detenidas.

La fiscal de Deán Funes, Analía Céspedes, imputó a un vecino de Capilla del Monte por daños y lesiones reiterados luego de que agrediera a rescatistas el domingo cuando estos trabajaban para evitar el ingreso de las llamas a su campo. El hombre hizo una contradenuncia por abandono de persona, aludiendo que los bomberos y rescatistas llegaron tarde al lugar.

En tanto, la Unión de Trabaja-

LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD | 23



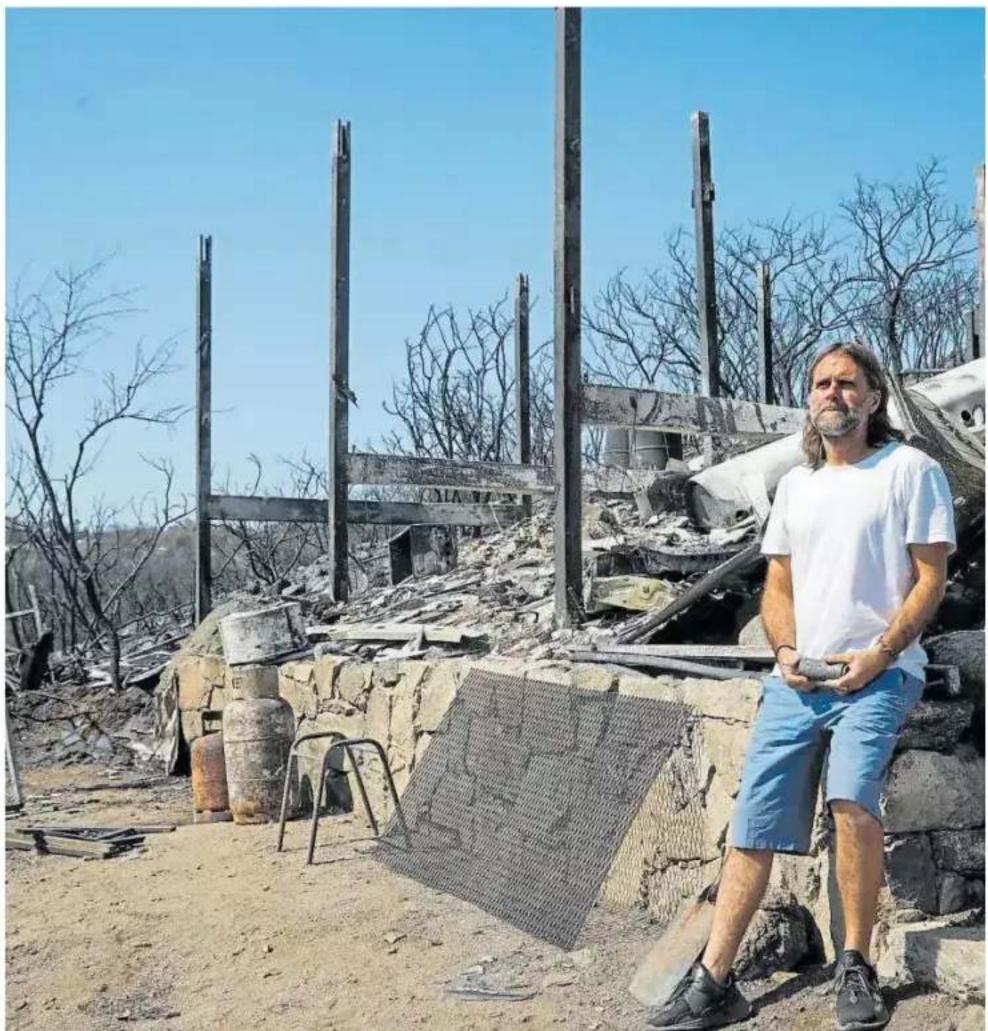

PRESIDENCIA

A Damián Loza, el fuego le consumió su hogar y su taller

AUGUSTO FAMULARI/ENVIADO ESPECIAL

dores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de Córdoba puso en marcha un registro de damnificados para canalizar los pedidos de ayuda de sus afiliados y demás vecinos que sufrieron pérdidas por los focos de incendio.

Además, continúa la prohibición transitoria al ascenso de los cerros Champaquí y Uritorco para evitar que se susciten situaciones de emergencia.

Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), detallaron que –con recursos propios y otros convocados– siguen dando asistencia a Córdoba en coordinación con los pedidos de la administración provincial. Entre el martes y la madrugada de ayer, se sumaron 62 personas (12 de San Juan, ocho de Santiago del Estero, 22 de Parques Nacionales y 20 de la Brigada Forestal de Policía Federal) al combate de las llamas.

Desde la Administración de Parques Nacionales incorporaron dos agentes, un binomio de dron y una camioneta. En total, aportaron 41 agentes (37 brigadistas y tres técnicos), nueve vehículos (dos autobombas, tres camionetas con kit de ataque rápido, tres pick-up y un minibús), además de maquinaria y herramientas técnicas.

El Ejército, como se mencionó, desplegó aproximadamente 40 efectivos, vehículos de distinto tipo y seis carpas de campaña de gran tamaño para instalar una base adelantada de apoyo a los brigadistas que luchan contra los incendios en Capilla del Monte.

La instalación concretada por la Cuarta Brigada Aerotransportada, busca brindar herramientas a la conducción del operativo con medios que apoyan la toma de decisiones y dar servicios a los brigadistas para favorecer que mantengan la aptitud física: elaboración y distribución de comida, carpa comedor, carpa de descanso, suministro de energía eléctrica y agua potable.

Con la colaboración de Lucila Marin

# El desolador panorama de perder la casa y los recuerdos

En Los Cocos, muchos vecinos no pudieron rescatar elementos personales; 307 hectáreas dañadas de una escuela agropecuaria

Lucila Marin ENVIADA ESPECIAL

LOS COCOS, Córdoba.— De la casa solo quedaron los pilotes. "Y ni sirven—dice Damián Loza, su dueño—. Hay que reconstruir todo". El resto son escombros. Hay sillas quemadas, una estufa, maderas, chapas y cenizas. Hace solo cinco días ahí estaba su casa y su taller. El hombre, de 51 años, es parapentista, carpintero, herrero y artesano. Apenas logró sacar una máquina. "Perdí todas mis herramientas", dice.

El fuego, en Los Cocos, una de las localidades más afectadas por los incendios que acechan a Córdoba hace siete días, empezó el miércoles a la madrugada, pero lograron pararlo, cuenta Damián. Se reactivó el jueves al mediodía y empezó a avanzar por el Jardín de Los Cocos y el Monte Serrano. Ya son hectáreas y hectáreas calcinadas: solo quedan árboles quemados y algunas casas que lograron salvarse.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) estimó en 43.490 hectáreas las afectadas por el fuego en Capilla del Monte (38.290), Chancaní y Villa Berna.

Para el viernes pasado a la mañana el fuego ya se había acercado a la casa de Damián. "Una hora antes me acerqué al cortafuegos que está acá a unos metros. Había seis camionetas de la ETAC (Equipo Técnicode Acciónante Catástrofes) y una autobomba y dije 'está todo bien'. Después, por más que el viento estaba para el otro lado ya lo veía viendo, y la llamarada estaba cada vez más alta y más cerca", cuenta. Fue en ese momento que una amiga le ofreció ir a buscarlo con los bomberos, no lo habían evacuado. "Decido empezar a sacar las cosas. Logro sacar una máquina y empiezan los gritos de los bomberos: '¡Salgan, salgan!'. Agarré un par de mochilas de parapentes y salimos. Y se la llevó puesta", dice. "Perdí todo. Tres computadoras, fotos, libros, todo, todo", agrega. Cuando volvió, quedaban escombros.

"Es muy raro lo que pasa con los bomberos, se supone que deberían salvar la casa y a la gente, pero en este caso no se vio eso. Los vecinos fueron los que apagaron la casa cuando pasó el fuego. Lograron salvar tres casas más arriba con baldes con agua nomás", relata.

## Devastación

Hacía solo siete meses que se había mudado ahí con su hija Anicca, de 10 años. "[El nombre de su hija] significa 'impermanencia'. Esto también pasará, en pali antiguo, el dialecto que hablaba el Buda", dice.

La construcción de la casa le demandó tres años: "La idea sería comprar materiales para empezar. La misma práctica de siempre".

La imagen se repite a lo largo del departamento de Punilla, donde hay más de 40.000 hectáreas afectadas. Según el último relevamiento realizado por intendentes de la zona, se dañaron 21 viviendas, en las que, según información oficial, "se realizará un abordaje para su remediación integral, además se trabaja en la reposición de redes eléctricas y de agua potable, entre otras necesidades relevadas". Así

lo informaron luego de la reunión con el gobernador Martín Llaryora el lunes pasado.

Por la zona, sobrevuelan aviones hidrantes. Intensificaron su presencia desde el martes, uno de los días más tranquilos gracias a que el viento no descontroló los fuegos.

A Gabriel Alejandro también se le quemó su cabaña. "La viene construyendo hace cinco años a pulmón para irse a vivir. Lamentablemente se esfumó todo su esfuerzo", resume su hijo a LA NACION.

Perdieron el techo, los vidrios. Desaparecieron frazadas, garrafas y les robaron algunas pertenencias. Lo que quedó de la casa es gracias a uno de sus vecinos. "Era su sueño. No queda otra que empezar de cero y no perder las esperanzas", agrega el hombre, oriundo de Lanús.

Enfrente, un grupo de unos 10 alumnos de la Escuela Secundaria IPEA 343 de Los Cocos relevan los daños del campo del colegio agrotécnico. Se incendiaron unas 307 hectáreas, incluido el invernadero, el criadero de cerdos y el espacio a donde iban a meter cabras.

"Se perdió todo. Tenemos que arrancar de cero", comenta Darío Amaya, maestro de enseñanzas prácticas de quinto y sexto año. Es la segunda vez que vienen. El sábado se acercaron para terminar de apagar el fuego y hacer guardia de cenizas. "Acá el trabajo más grande, además de cuidar el monte, es mantener el entusiasmo de los chicos. Hay muchos que han perdido los campos, las casas, les ha llegado el fuego cerca. Están shockeados", concluye triste. •

## Renovarán la flota de la línea B del subte porteño

CIUDAD. Se comprarán 174 coches nuevos por licitación internacional

Valeria Azerrat PARA LA NACION

El gobierno porteño anunció la compra de 174 coches cero kilómetro para modernizar por completo la flota de la línea B de subtes, que es la que más pasajeros transporta diariamente, para mejorar la operatividad del servicio, que sufre fallas técnicas frecuentes que provocan demoras y quejas entre los usuarios.

"Tomamos una medida muy relevante para más de 180.000 personas que viajan todos los días en la línea B, y es que vamos a renovar toda la flota. La gran mayoría de las formaciones tienen más de 60 años", explicó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

En un posteo en redes sociales, precisó: "Los 174 nuevos coches serán cero kilómetro, todos con aire acondicionado, cámaras de seguridad, más confortables y con tecnología de punta". Incorporarán 29 formaciones para reemplazar la flota actual.

Fuentes de la Ciudad señalaron a LA NACION que esa compra se hará por una licitación pública internacional lanzada en agosto del año pasado y que fue prorrogada por cuarta vez. Se harán modificaciones al texto original, que serán efectivizadas mediante una resolución complementaria al llamado a licitación, vinculadas a cambios en la cantidad de coches a adquirir, los que pasarán de 96 a 174. La inversión prevista subirá de US\$155 millones a US\$294 millones. El plazo se extenderá de 36 meses a 48 meses.

La línea B transporta 183.000 pasajeros por día entre Leandro N. Alem, en el bajo porteño, y Juan Manuel de Rosas, en Villa Urquiza. Tiene 17 estaciones y 11,8 kilómetros de extensión. La traza combina con las líneas C, D, Ey H. Posee dos talleres propios: Rancagua y Villa Urquiza.

Las nuevas formaciones reemplazarána los Mitsubishi, que fueron fabricados entre 1954 y 1965 y comprados en los 90 al Metro de Tokio por el Estado nacional, a cargo por entonces del servicio de subtes. Los coches CAF 6000 rondan los 20 años de uso.

También se realizarán obras de infraestructura que acompañen el proceso de modernización. Se incrementará la potencia de la catenaria a 1500 voltios; hoy la línea B es la única que opera a 600 voltios. Significará incorporar tecnología más moderna y ahorro energético.

Las unidades, además de aire acondicionado, tendrán cámaras de seguridad, sistema de
información para los pasajeros
(visual y auditivo), iluminación
led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparadas
para funcionar con un sistema de
señales como el instalado en las
líneas D y H, con mejores condiciones de seguridad.

La línea B estuvo en el foco de las críticas de los usuarios por el deterioro de los coches. En los últimos meses registra demoras y problemas técnicos. Por semana, se reportan dos o tres situaciones de interrupción en el servicio. •

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

ESTA TARDE

## Disertación en el Museo Mitre

La conferencia "Joaquín Camaño y las redes jesuíticas a fines del siglo XVIII. La presencia de América en Europa", a cargo de la doctora Viviana Piciulo, se realizará hoy, a las 18, en San Martín 336, con entrada libre y gratuita. Además de la asistencia presencial, la disertación se podrá seguir en el canal de YouTube del Museo Mitre.

ecién aterrizado en Buenos Aires desde Santiago de Chile, donde vive desde los catorceaños, Benjamín Labatut (que nació en Rotterdam en 1980) pide un café negro luego de la entrevista para "despejar" la cabeza. Es que el escritor chileno, uno de los invitados extranjeros del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que empieza hoyy sigue hasta el domingo en distintas sedes porteñas, habla con tal pasión de sus obsesiones literarias y extraliterarias que parece extenuado cuando concluye la charla.

Después del magnífico libro Un verdor terrible, convertido en fenómeno editorial y traducido a más de treinta idiomas, Labatut volvió a incursionar en la relación entre ciencia y literatura en Maniac (también publicado por Anagrama). Son dos mundos que lo fascinan y a los que vuelve dispuesto a hacer descubrimientos, como si él mismo fuera un científico. "Creo que parte de mis obsesiones y de mis defectos es perseguir una cierta epifanía", dice muy serio en esta tarde de primavera en la terraza de la librería palermitana Eterna Cadencia.

Aunque algunos críticos insisten en definir el libro como una novela, al autor esa categoría no lo convence. En Maniac confluyen distintos géneros: hay ficción, sí, y también ensayo, historia, datos científicos. "Lo llaman novela, pero a mí no me gusta y trato de evitarlo. Más allá de los géneros, creo que los libros (por lo menos los que me gustan a mi) tienen una forma fundamental: todos aspiran al laberinto. Borges lo dejó más claro que nadie: su forma esencial es el laberinto. Entonces, este libro y los míos en general aspiran a que uno se pierda en ese laberinto tanto desde la escritura comoen las puertas que abro al lector cuando les presento las historias. Si tú quieres cazar fantasmas, que es a lo que me parece que aspiran los libros, la forma natural es esa".

Admirador fanático de la cineasta Lucrecia Martel, Labatut va a compartir una charla con la directora de Zama mañana en el Malba. La conoció en Santiago, en un evento público, al que se acercó tímidamente con algunos de sus libros bajo el brazo. Se los regaló y le dejó su dirección de correo. Al poco tiempo, Martel le escribió y le dijo que quería conocerlo. Así nació una amistad a la distancia que alimentan con encuentros de este y del otro lado de la Cordillera. "Tuve la suerte de conocerla. Es una de mis ídolas absolutas. Tiene una sensibilidad única. Su trabajo está muy alejado de lo que yo hago, me resulta completamente ajeno y, sin embargo, los dos tenemos obsesiones compartidas. Hay una especie de intuición compartida, como si fuésemos dos personas que perdieron la fe en el mismo Dios. Sentirme amigo de ella es uno de los mayores regalos que me ha dado la literatura", cuenta con entusiasmo.

-Uno de los temas de la charla con Martel es el proceso creativo de cada uno: vos, en la literatura, y ella, en el cine. ¿Qué decisiones tomaste en este último trabajo para lograr la forma laberíntica que tiene el libro?

-Le dedico mucho tiempo y mucha

El escritor chileno es uno de los invitados del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que empieza hoy y continúa hasta el domingo; obsesiones, delirios y grandes descubrimientos científicos

# Benjamín Labatut. "Mi escritura es esclava de misterios que ni yo entiendo"

Texto Natalia Blanc

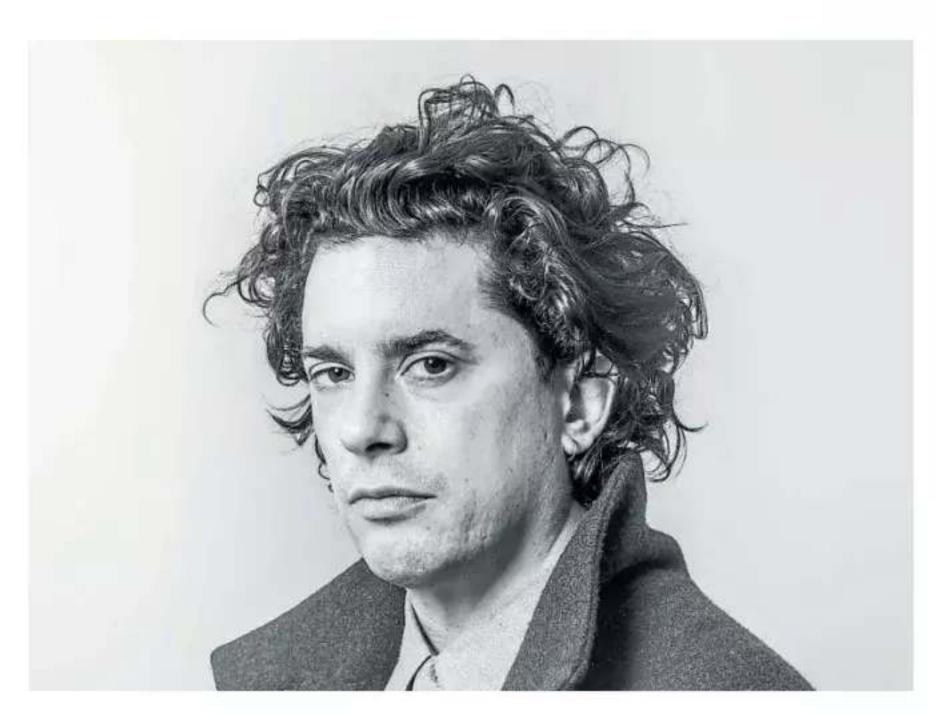

cabeza a tratar de encontrar cuál es la forma que tiene un relato que quiero contar. Y eso pasa por identificar su esencia, ya que la forma corresponde a la esencia. Yo no sé en qué minuto eso se volvió para mí una especie de máxima. Partí de materiales de investigación que fueron tomando forma. Hay veces que hay muy poca información con respecto a algo que me interesa y ahí tengo que aumentar la cuota de ficción; hay otros momentos en que la complejidad de una idea requiere un tratamiento, una cierta voz, una perspectiva. Creo que parte de mis obsesiones y de mis defectos es perseguir esa epitania. Cada capitulo está centrado alrededor de una idea, un descubrimiento, algo que hay que desentrañar; entonces, la forma, el tono, la voz está a servicio de eso. Es una escritura esclava de grandes misterios que ni yo entiendo. Cuando uno trabaja de esa forma, siento que la literatura se vivifica.

-¿Entonces primero apareció la

SENIAMIN LABATUT MANIAC Maniac Autor: Benjamin Labatut Editorial: Anagrama Páginas: 391 Precio: \$32.500

forma y luego, el relato?

-Yo no me pierdo mucho en mi escritura. Peromegusta más que cualquier otra cosa encontrar materiales que ya vienen "precocinados".

-¿Por eso incluís biografías de los personajes reales y hasta

anotaciones de sus descubrimientos?

-Por ejemplo, si hay un párrafo de un paper científico que es curiosamente hermoso; si hay cartas donde alguien describe algo (puede ser banalo profundo). Trabajo mucho con esos materiales. Para mí, escribir es descubrir, encontrar más que crear. Y muy de vez en cuando suelto, por así decirlo, el control y le doy más espacio a la imaginación. Es como si hubiese términos en una ecuación que se pueden resolver bastante bien pensando con la razón y otros que requieren delirio.

-Hablás de creación, de delirio, y en el libro está presente la cuestión de la locura: ¿hay que estar un poco demente para concretar grandes descubrimientos como los científicos que aparecen en Maniac? Paul Ehrenfest, por ejemplo, que mató a su hijo y se suicidó.

-Siempre he tenido una fascinación profunda por el tema de la locura, que revela un mundo mucho más

grande del que cotidianamente estamos dispuestos a aceptar. Un escritor argentino, Néstor Sánchez, dijo: "La verdad y la locura son síntomas de la misma enfermedad". Para mí, la literatura es una de las formas de esa enfermedad. Creo que hay aspectos muy oscuros del mundo y de nosotros mismos a los que no nos atrevemosaver. El deliriotiene que ver más con el ejercicio desatado de nuestras capacidades. Todos hacemos esfuerzos inconscientes gigantescos por suprimir el reactor nuclear que llevamos en la cabeza. Es como si un dios salvaje habitara nuestra cabeza. Pero no solamente para los grandes descubrimientos se requieren dosis de descontrol; también para algo cotidiano, para el amor, para entregarse a cualquier cosa con pasión. Lo que ocurre, tanto en la ciencia como en la literatura, tanto en un Einstein como en un Borges, es una especie de equilibrio maravilloso entre entregarse y retener esas dos pulsiones: la razón sin locura es muy peligrosa y lo mismo, la locura sin razón. Sin ambas cosas podemos descarrilar en algún momento.

-¿Por qué elegiste contar la historia de un personaje tan particular como John von Neumann, "el hombre más inteligente del siglo XX"?

 Hay pocas experiencias más gratificantes y, al mismo tiempo, más aterrorizantes que de pronto toparse con algo enorme que te excede, que excede tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de procesar algo que expande tu noción de la realidad del mundo. Y eso es lo que ocurre en los grandes momentos de descubrimientos científicos y, también, puede ocurrir en las artes.

-Incluís también en un capítulo la cuestión de la inteligencia artificial a través de una supercomputadora que juega al go. ¿Qué te atrae de este tema tan actual como controvertido?

 La razón por la cual me fascinó y me sigue interesando la inteligencia artificial es porque es, en un sentido estricto, una maravilla, una especie de milagro. Pero lo milagroso es muy peligroso, en el sentido de que es como una magia; no sabemos por qué funciona, nadie sabe por qué funciona. Me obsesiona que ni los creadores de la IA sepan qué sucede detrás de esos algoritmos. Lo triste de estas cosas es que a veces el ser humano descubre algo increíble y luego se dedica a hacer pavadas con lo que descubre. Las aplicaciones de la tecnología requieren genios para su creación, pero sobre todo para su aplicación: por ejemplo, la cámara requiere de una mirada detrás, cualquier invento requiere un artista que lo vuelva maravilloso. Para los propios científicos que la han creado, la inteligencia artificial es un misterio. Hemos exteriorizado una parte de nuestra razón, pero no sabemos por qué funciona. Ahí uno entra en un terreno medio pantanoso y esa es la razón por la cual estamos teniendo un ataque de pánico colectivo.

Para agendar

Mañana, a las 20: diálogo entre Benjamín Labatut y Lucrecia Martel, en el marco del Filba. Auditorio del Malba (Av. F. Alcorta 3415). Gratis. Las entradas se entregan a partir de las 16.30.

LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CULTURA 25

## Rafael Spregelburd, un "brillante pensador del teatro" que ingresa en la Academia

LETRAS. "Mi nombramiento viene a subsanar una antigua deuda", dijo el autor, actor y director sobre el lugar de los dramaturgos en la institución, a la que se suma desde hoy

#### Daniel Gigena

LA NACION

Por unanimidad, los integrantes de la Academia Argentina de Letras (AAL) designaron a un nuevo académico: el actor, director y escritor Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970). El autor de La estupidez, Cuadro de asfixia y La terquedad, entre otras obras, ocupará el Sillón José María Paz. Fue propuesto por los académicos Jorge Dubatti, Eduardo Álvarez Tuñón, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Sylvester.

Spregelburd tiene una vasta trayectoria; muchos lectores lo recordarán como el sufrido vecino del personaje de Daniel Aráoz en la premiada película El hombre de al lado. Es docente de teatro y obtuvo numerosos reconocimientos, en la Argentina y en el extranjero, y su obra se tradujo a diversos idiomas. Recibió el Premio Konex de Platino en 2014 y el Tirso de Molina en España en 2003. En el elogio que dio sustento a su designación en la AAL se tuvieron especialmente en cuenta la calidad literaria de sus obras, su trabajo con la lengua y la ausencia de un dramaturgo entre los académicos de número.

"El jueves 12 se votó por unanimidad mi inclusión en la AAL y me toca ocupar el sillón de José María Paz a partir del jueves 26 de septiembre

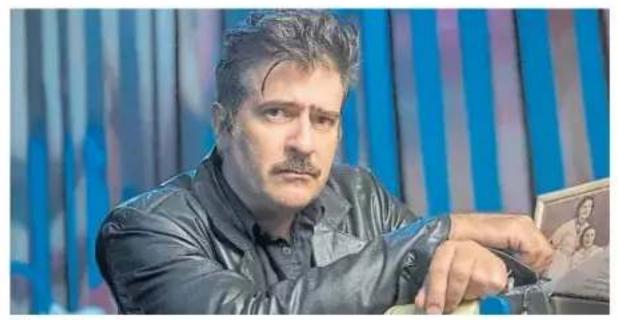

Spregelburd

-dice Spregelburd a LA NACION-. Los discursos de aceptación e ingreso están muy retrasados porque todavía no los han hecho quienes ingresaron el año pasado, así que a mí podría tocarme recién alrededor de agosto del año que viene. Imagino que hablaré de lo más evidente: la inclusión de un dramaturgo en la Academia. Si bien en sus estatutos se le da un lugar de privilegio al teatro, la verdad es que mi nombramiento viene a subsanar una antigua deuda, porque hasta ahora entiendo que hubo académicos que eran escritores que ocasionalmente también tenían alguna obra dramática escrita, pero no dramaturgos propiamente dichos. Entiendo que los dramaturgos estamos particularmente ligados al problema, o

los problemas, de la oralidad; nuestra escritura pretende hacerse pasar por oralidad, de allí que el aquí y ahora de las palabras en el teatro

tengan una dimensión especial". El académico e investigador teatral Jorge Dubatti remarcó que Spregelburd es uno de los autores de teatro contemporáneo más destacados en lengua española. "Con una inmensa contribución a la escena y las letras argentinas e iberoamericanas –sostiene–. Sobresalen en Spregelburd la magnitud, originalidad y re- se entregarán los premios anuales levancia de una producción dramática reconocida nacional e internacionalmente, con más de cincuenta obras de diversa extensión. Sobre el teatro de Spregelburd escriben especialistas de todo el mundo".

Para Dubatti, el flamante aca-

démico es, además, "un brillante pensador del teatro, a través de sus ensayos y conferencias, así como un traductor notable, elegido por el Nobel de Literatura Harold Pinter para las versiones de su obra en Latinoamérica; ha traducido teatro del inglés, alemán e italiano".

Esta tarde, a las 19, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas (Corrientes 2038), Spregelburdylaactriz, directoray escritora Andrea Garrote (que brilló en obras escritas y dirigidas por su amigo y colega) participarán de la charla "Carver y después". Con entrada libre y gratuita, el encuentro forma parte de las celebraciones por el 40° aniversario del Rojas.

#### Para agendar

ARCHIVO

Hoy, a las 18, en la sede de la AAL (Sánchez de Bustamante 2663), se entregará el Premio Literario de la AAL al escritor Carlos Virgilio Zurita por su poemario A falta de otra cosa (Ediciones del Dock). elegido por el cuerpo académico por el período 2020-2022. También a los egresados de la carrera de Letras de universidades que obtuvieron los mejores promedios en 2017, 2018 y 2019. La presidenta de la AAL, Alicia María Zorrilla, y el escritor Rafael Felipe Oteriño agasajarán a los premiados.

## Semana de festejo en las bibliotecas populares

TODO EL PAÍS. Música, talleres, lecturas y más actividades gratuitas

Las bibliotecas asociadas en la Conabip celebran desde el lunes su semana especial, con actividades culturales en un centenar de sedes, desde San Francisco Solano, en la capital de Salta, hasta la Alberto Kunfi Quirós, en Río Gallegos, pasando por Chacras de Coria, en Mendoza, y Coronel Belisle, en Río Negro. Haytalleres, teatro de títeres, "tendederos" de poesía, lecturas y música en vivo. La programación de la Semana de las Bibliotecas Populares se puede consultar en https://comunidadesdelecturas.conabip.gob.ar.

La Conabip, que impulsa el fortalecimiento de las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil, es una de las instituciones culturales más antiguas de la Argentina. Se creó en 1870 con la promulgación de la ley 419, propiciada por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. En el país hay unas 1500. Las dos bibliotecas más antiguas de la Argentina preceden a la Conabip. Una es la Biblioteca Popular Franklin, en San Juan, y la de Chivilcoy, Doctor Antonio Novaro, creada en 1866 a instancias de la docente y periodista Juana Manso, que llevó en tren su donación de 144 libros. •



## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### RESULTADOS DEL PLAN BANDERA

En los primeros ocho meses de este año se registraron 65% menos asesinatos que en 2023; la tendencia llevaría a un nivel de crímenes similar al promedio nacional

### MINISTRA DE SEGURIDAD



Patricia Bullrich La funcionaria nacional lanzó el Plan Bandera, para hacer retroceder la violencia en Rosario mediante el posicionamiento de las fuerzas federales directamente en territorios que eran zona de combate narco; el ministro de Defensa, Luis Petri, aportó logística de las FF.AA.

## La situación después del narcoterrorismo | BAJARON LOS HOMICIDIOS

Las autoridades nacionales y provinciales sustentan el fuerte descenso de los asesinatos en el refuerzo de los patrullajes en zonas donde bandas se enfrentaban por la venta de drogas

# Pacificación. Rosario vive un momento de "normalidad" que parecía una quimera

Texto Germán de los Santos | Foto Marcelo Manera

#### Viene de tapa

Si se mantiene esta proyección de descenso de homicidios, la ciudad terminará con cifras de asesinatos similares a las de 2006, cuando el fenómeno narco, que provocó esta espiral de muerte en más de una década, no era un problema de seguridad, ni político, ni tampoco social, a pesar de que varias fuentes de esa prehistoria del crimen organizado calculan que fueron tiempos para "acumular más dinero que muertos".

¿Cuáles son las causas para que la baja de los crímenes sea tan abrupta? Hace solo siete meses la ciudad se paralizó por cuatro ejecuciones que fueron encargadas a menores de edad. Las víctimas fueron trabajadores elegidos al azar. Fue un episodio inédito: por decisión de sectores del crimen organizado, encabezados por Esteban Alvarado, según apuntaron en el gobierno santafesino, una ciudad de 1,3 millones de habitantes quedó con sus calles desiertas. Nadie se animaba a salir por miedo a morir.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, coincidieron en que se trataba de acciones "narcoterroristas". Fue un quiebre. Apareció otro rasgo pocas veces explorado en el país: a nivel institucional y político no surgieron grietas ni diferencias en el enfoque de que no había margen frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado. "Nos lleva puestos a todos", repetían los funcionarios.

El llamado Operativo Bandera, que incluyó unos 1000 agentes de fuerzas federales, se fortaleció no tanto por el número de efectivos sino porque por primera vez policías y gendarmes dejaron de mirarse con recelo y de ocultarse información. Desde abril de 2014, cuando Sergio Berni, el entonces secretario de Seguridad, desembarcó con más de 3000 gendarmes en Rosario tras el ataque al gobernador socialista Antonio Bonfatti en un año en el que los asesinatos habían llegado

a 261, se repitió ante cada crisis un mismo libreto de intervención de fuerzas federales. Esto lograba bajar momentáneamente la violencia, pero luego regresaba pocos meses después por la propia matriz del negocio del narcomenudeo, con decenas de bandas, como Los Monos y la controlada por Alvarado, entre otras, que disputaban los territorios con balas 9 mm.

A partir de principios de marzo, cuando Rosario volvió a sacudirse con los crimenes narco, las fuerzas federales duplicaron su radio de acción y pasaron a patrullar en cuatro zonas calientes. De 12 patrulleros que había en las calles en diciembre, hoy en el gobierno provincial señalan que hay alrededor de 260 si se suman móviles de la policía y federales. Esa fue una de las claves: volver a tener el control de la calle. remarcaron.

En marzo se dio otra postal que marcó la profundidad del problema y mostró también cómo había hecho mella en la política, donde las grietas quedaron al margen: el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, envió 80 camionetas blindadas a un gobernador radical, que eran conducidas por gendarmes que cumplían órdenes de la ministra Bullrich. Los gendarmes se habían quedado sin vehículos a causa de la desinversión en seguridad de la gestión anterior.

Aunque no hay cortocircuitos entre las gestiones nacional y provincial en el tema de la seguridad, aparecen distintas maneras de pararse frenteal marcado descenso de la violencia en Rosario. La estrategia de Bullrich es focalizarse en el presente, en sintonia con los parametros de las políticas del gobierno de Javier Milei, que se ajusta al corto plazo. Por eso, la ministra exalta continuamente los resultados positivos del Operativo Bandera en Rosario.

En un video promocional, Bullrich se refirióa "un nuevo hito" y remarcó que cuando les tocó asumir la gestión, en diciembre de 2023, "Rosario estaba incendiada" con

muertes todos los días y asesinatos "que llegaron a 400 en un año". Si la ministra se refería a Rosario, nunca los crímenes llegaron a esa cifra. El número más alto de homicidios fue de 288, en 2022.

En el gobierno provincial prefieren ser más cautos. El argumento que encuentran tiene cierta lógica: "Si en una semana hay cuatro o cinco homicidios en Rosario, algo que puede pasar, se va a empezar a hablar de que recrudeció la violencia y que todo se fue al demonio", señalaron. Ese planteo lo mantiene Pullaro desde que las cifras de asesinatos comenzaron a bajar.

## Controles en cárceles y calles

Hasta agosto de 2023, se produjeron 190 asesinatos en Rosario. La mayoría de los crimenes tenían que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo periodo, durante este año, los homicidios bajaron a 66, según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe y Ministerio Público de la Acusación.

Los argumentos que se expusieron desde el Estado apuntan a que las medidas de urgencia que se tomaron en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, contribuyeron directamente a bajar los altos niveles de violencia en la ciudad.

Hay dos temas claves que, según coincidieron fuentes del Gobierno y de la Justicia, fueron prioritarios. Por un lado, los mayores controles en las cárceles, tanto federales como provinciales, a los presos de alto perfil, es decir, a cuadros de relevancia dentro de las organizaciones criminales, como Los Monos y Alvarado, entre otros. Y, por otro lado, la recuperación del dominio de las calles por parte de las fuerzas de seguridad. A fines del año pasado en Rosario había solo 12 patrulleros, mientras que ahora, con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, hay 257, según detalló a LA NACION el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni.



Fuerzas federales patrullan Rosario desde marzo pasado

"Se empieza a ver que hay un cambio. Antes cualquiera salía en una moto con una pistola 9 mm, porque sabía que nadie lo iba a detener. Ahora tiene mayores riesgos y para evitar ir preso y que le secuestren el arma sale 'limpio'. Vemos que las medidas que se tomaron empiezan a calar hondo en las organizaciones criminales, que ven un cambio de época", consider ó

De 12 patrulleros que había en las calles en diciembre, hoy en el gobierno de Santa Fe señalan que hay alrededor de 260 si se suman móviles de la policía provincial y las fuerzas federales

el titular de la cartera de Seguridad. "No es menor que haya frente a este tema un discurso unificado entre la Nación, provincia y municipio, sin grietas", apuntó.

La hipótesis de Coccoccioni es compartida por distintos sectores de la Justicia, que investigaron estas organizaciones criminales. "Lo que se puede ver es que hay una reacción de parte de los grupos que

mantenían el negocio de la droga en base a la violencia, porque no había un dominio total a nivel territorial. A pesar de las falencias estructurales, la policía y la intervención con agentes federales recuperaron en parte el dominio del Estado en los barrios", señaló un fiscal que estuvo al frente de las causas más relevantes.

## ¿De los atentados al pacto?

La violencia extrema que golpeó a Rosario por más de una década tenía como protagonistas a grupos criminales que se mantuvieron a lo largo del tiempo, como la banda de Los Monos, peroque nunca lograron transformarse en organizaciones más sofisticadas ni consiguieron tejer alianzas internacionales. La mayor fortaleza era la inserción social en determinados sectores marginales, de donde salían los llamados "soldaditos", jóvenes fuera del sistema, y un uso de la violencia sin control.

A partir de que los lideres de estas bandas fueron detenidos o asesinados, junto con los cuadros medios, las cárceles se transformaron en el principal problema, porque el funcionamiento del negocio criminal seguía intacto. Esto se cortó, según la mirada de Pullaro, pero generó reacciones, como la seguidilla de crímenes de marzo pasado. Esta mecánica "narcoterrorista" de irra-

#### Maximiliano Pullaro GOBERNADOR DE



 El mandatario provincial conoce bien la compleja trama de la violencia narco, ya que antes de asumir fue secretario de Seguridad y luego, ministro de esa área. A esa experiencia le sumó el peso político de estar al frente de las decisiones desde diciembre pasado.



Ariel "Guille"

 Está alojado en uno de los pabellones más controlados del complejo penitenciario federal de Marcos Paz y tienen condenas que si se sumasen pasarían los 115 años; fue aislado para evitar que transmitiese órdenes desde el penal a su organización criminal.



Preso en la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple una condena a prisión perpetua, habría sido el autor intelectual de los cuatro ataques mortales de sicarios que eligieron víctimas al azar para generar temor en la población rosarina. También quedó bajo aislamiento.



diar pánico no se repitió, pero nadie descarta en el gobierno provincial que la calma que reina se rompa.

"Ahora tenemos otra fortaleza desde el Estado. Si esto recrudece tenemos herramientas para enfrentarlo, que antes no teníamos. Y eso es lo que va a demandar una mayor inversión", sostuvo Coccoccioni.

Uno de los cambios que ven en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en las estrategias que usaban las bandas radica en la venta de drogas. "El búnker perdió protagonismo frente a los mayores controles. Primero abandonaron el búnker que existió siempre, que era un centro de distribución y venta. Dejaron a chicos, en su mayoría menores, con pocas dosis por si enfrentaban un secuestro de estupefacientes. Después, cerraron el kiosco y pusieron un tranza en la esquina. Y ahora lo que más impera es el delivery", señaló una alta fuente de la cartera de Seguridad, que recalcó que el objetivo es intervenir en situaciones don-ti. Tomó la misma decisión Aníbal de haya violencia.

"El tema de la tenencia de droga sin violencia es un problema de salud, no de seguridad", graficaron. Este año Santa Fe se adhirió a la ley de desfederalización del narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de una unidad del Ministerio Público de la Acusación y de la policía provincial.

Las explicaciones sobre las causas que influyeron en el descenso de la violencia en Rosario de parte del gobierno nacional y provincial se contraponen a lo que algunos sectores empiezan entretejer: que un pacto logró el milagro. Uno de los que ensaya esta postura es el exministro de Seguridad Marcelo Sain, despedido en marzo de 2021 por el entonces gobernador Omar Perot-

"Ahora tenemos otra fortaleza desde el Estado. Si esto recrudece tenemos herramientas para enfrentarlo que antes no teníamos", sostuvo el ministro Pablo Coccoccioni

Fernández en octubre de 2022. Lo echódel Ministerio de Seguridad de la Nación cuando fiscales de Santa Fe comenzaron a investigar a Sain por supuesto "espionaje ilegal", una causa que nunca avanzó ni se terminó de cristalizar en la Justicia. Sain dijo que el pacto era lo que hubiera querido establecer, pero que no contó con respaldo político.

El criminólogo Enrique Font, hoy asesor en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, advirtió en diálogo con LA NACION que no descarta "un pacto con el crimen organizado, gestionado por sectores dela policía". Más allá de esa mirada, que está basada en una percepción, Fontconsideró: "Habría que versi en Rosario mejoró el bajo nivel de esclarecimiento de los asesinatos, que era muy malo, y si la implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal empezó a fortalecer las investigaciones contra los grupos criminales". El especialista sostuvo que para la efectividad del supuesto pacto "fue necesaria una política penitenciaria muy dura, que en ocasiones se tradujo en tortura contra los presos". En este sentido, acusó: "Hubo una tortura salvaje, hostigamiento a familiares de los detenidos y allanamientos muy violentos en sus casas, que fueron el disparador de los homicidios que se produjeron

2015

2016

Fuente: Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe / LA NACION

2017

2018

en marzo". Según la interpretación del diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, la baja de los asesinatos se mantiene por acuerdos que "tejen sectores de la policía con los reguladores" del mercado de la droga en los barrios. El legislador planteó esta hipótesis en la reunión de la junta de seguridad provincial, frente al ministro Coccocioni, que lo instó a presentarse en la Justicia, algo que Del Frade hizo.

"Dijo de una forma vaga que los homicidios bajaron porque estamos entongados con los delincuentes. No digo que hayan sido las palabras textuales, pero deslizó connivencia. Le indiqué que ponga las cosas sobre la mesa", apuntó el funcionario. Según Del Frade, los episodios violentos de marzo fueron motorizados por un sector, como el de Esteban Alvarado, que estaba fuera del acuerdo.

Más allá de las opiniones y las percepciones, la teoría del supuesto pacto parece dificil frente al esquema atomizado del negocio de narcomenudeo en Rosario, donde no hay un grupo que tenga la hege-

monía ni que pueda ordenar la masa de "soldaditos" y emprendedores del mundo criminal.

2019

2021

2020

2022

Víctimas por homicidio en Rosario

y en la ciudad de Santa Fe

Departamentos: O Ciudad de Santa Fe O Rosario. Enero-Agosto (2014-2024)

"No podés acordar con alguien que no te da garantías de cumplir un pacto", deslizó un emblemático abogado de una banda criminal en referencia a otro momento: 2015. Ese año, el letrado consiguió un pacto que era tan beneficioso para Ariel "Guille" Cantero, que se terminó por caer. Era un acuerdo de juicio abreviado por el crimen de Diego Demarre, producido durante la violencia desatada a raíz del asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, en mayo de 2013.

Carlos Varela y su equipo habían logrado que al líder de Los Monos le cambiaran la calificación de autor a partícipe, con una condena a ocho años de prisión. Si hubiera prosperado el pacto, Cantero estaría hoy en libertad. Pero ocurrió algo en el medio que provocó que todo se desmoronara. En las PASO de abril de ese año, Miguel del Sel le sacó una ventaja de 145.000 votos a Miguel Lifschitz. El Frente Progresista veía amenazado el poder en medio de un complicado contexto de crimenes y venganzas, que en 2013 llevaron a que se cometieran 261 homicidios. El atentado contra la casa del entonces gobernador Bonfatti también generó un alto impacto.

Lifschitz fue uno de los que se oponían a ese acuerdo. Luego, el juez Daniel Acosta, de la Cámara de Apelaciones, terminó de derribar el pacto judicial. Los años que siguieron dieron las respuestas a ese intento fallido. Todo empeoró. En el juicio que se hizo contra Esteban Alvarado en 2022 quedó claro que parte de los policías que perseguian a Los Monos eran empleados del propio jefe narco, que fue condenado a perpetua.

Esa propuesta beneficiosa para el líder de Los Monos terminó siendo un bumerán. Los homicidios siguieron en alza y se activaron otras maniobras delictivas, que provocaron mayor terror en la ciudad, como las extorsiones.

Hoy se vuelve a hablar de pacto

por la abrupta caída de los asesinatos durante estos ocho meses. Es la manera más sencilla de exponer un argumento sin profundizar sobre la manera en que podría gestarse un acuerdo entre el crimen organizado y el Estado, algo que parece imposible de la manera planteada por algunos actores.

2023

2024

El negocio criminal Es el camino más fácil. Desde hace unas semanas aparece en la escena algo llamativo: es más simple explicar los 280 crímenes de 2022 que la caída de asesinatos actual. Lo que estaba fuera de la regla era que Rosario tuviera cuatro veces más asesinatos que la media nacional. O que en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023 se mataran por el control para la venta de drogas en pocas manzanas más de 100 personas. ¿Era factible un negocio criminal donde había un alto riesgo de morir o de iralacárcel muchos años por pocas monedas? Se habló en los últimos años, incluso, de un narcotráfico de subsistencia, con actores pobres y marginales que terminaban indefectiblemente en el cementerio o en un pabellón de la cárcel de Piñero. El propio Sain hablaba de "crimen desorganizado" para referirse al perfil de las bandas rosarinas. ¿Cómo acordar la paz con ese ejército de "soldaditos" inorgánicos, que pertenecen a una geografía narco atomizada sin una hegemonía clara de un grupo criminal?

El error reside en dar por solucionado y cerrado un problema que afecta a Rosario desde hace dos décadas. Respecto de los orígenes del negocio, varios actores exponen que el pico de la recaudación por la venta de drogas se ubica entre 2005 y 2008, una época en la que los asesinatos no eran un problema político. Esta ciudad tenía en ese entonces un promedio de crimenes similar al de Córdoba, entre 80 y 90 homicidios por año, un poco menos que la proyección de este 2024. Se vendía droga sin matar. Y eso está ocurriendo ahora.

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

#### www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANAYA de JULIANELLI, Beatriz L., q.e.p.d. - Gianluigi Quentin, Claudia Caraballo de Quentin, sus hijos Alejandro y Sergio participan su fallecimiento y acompañan a Juan y familia en su dolor.

ANAYA de JULIANELLI, Beatriz L., q.e.p.d. - Estanar S.A. participa su fallecimiento y acompaña con afecto a Juan en este triste momento.

BRANDY de MARK, Eva H. (Biby). - Sus primas Alicia y Chiqui y Analia, Sergio y Javier despiden con tristeza a nuestra querida Biby y abrazan a Daniel y Graciela con todo el corazón.

BRESSA, Mario E. - Los ex jugadores de hockey del Hurling Club despiden a su querido amigo Mario v acompañan a Silvina y las chicas en este triste momento.

CORTÉS CONDE, Roberto, q.e.p.d. - Los miembros del consejo de la Fundación José Ortega y Gasset Argentina y el Dr. José Varela Ortega, lamentan el fallecimiento de quien fuera su primer presidente. Extendemos nuestras condolencias a la familia y rogamos una oración por su eterno descanso.

DE NUCCI, Jorge Bernabé. -Con profunda tristeza, Viditec S.A., despide a su fundador Jorge De Nucci y acompaña a su familia con mucho afecto. Su memoria y legado vivirán por siempre en la empresa y en cada uno de sus colaboradores.

EMBON, Norberto, q.e.p.d. -Cantera Piatti S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este triste momento.

GOLDMAN, Berta de, Z.L. -Con dolor te despedimos. Tu legado quedará para siempre en nosotros. Tus hijos Susana y Eduardo, Mario y Claudia; tus nietos Dany y Nacho, July y Hernán, Emy y Stephan, Jerome y Margot y bisnietos Jere, Equi, Vicky, Fran, Lili, Nola y Jojo.

GOLDMAN, Berta M. de, Z.L. Despedimos a nuestra emblemática tía Berta y abrazamos a nuestros queridos primos con amor. Kely y Mario, Feiguele, Ishai, Dina, Dalia, Alony familias (as.).

GONZÁLEZ QUESNEL, Raúl. - Su mujer Laura; sus hijos Magdalena, Francisco, Nicolás, Agustín y Sofia; nueras y yernos Leopoldo, Delfina, Florencia, Lucas y Juan; y sus nietas Josefina, Catalina, Felicitas, Clara y Guadalupe lo despiden con mucho cariño y piden una oración por su alma.

GONZÁLEZ QUESNEL, Raúl, 25-9-2024. - Sus restos serán despedidos hoy, Il hs., en el cementerio Memorial Pilar. Su familia.

GONZÁLEZ QUESNEL, Raúl. - Sus hermanos Abo v Paulette von Wuthenau, su cuñada Ana Palacio, María Elina, Nachi y Anita Podestá, Nani y Verónica Derqui, sus sobrinos y sobrinos nietos rogamos una oración en su memoria.

GOTTHOLD, Juan Andres. -Marina Montagna acompaña en la despedida de este hombre de gran corazón, a sus increibles hermanas Astrid y

GOTTHOLD, Juan Andres. -Pachi, Paulina y Turbo Coquet abrazan con mucho cariño a Tomás y Marietta y sus hijas Sofia, Maia y Oli en este triste momento.

GOTTHOLD, Juan Andrés. q.e.p.d. - Con enorme tristeza nos despedimos de Juan y acompañamos con mucho cariño y un abrazo muy apretado a Astrid, Ale y Marianne. Andrea Montagna, Félix y Agustín López Alconada.

KSAIRI, Luis, q.e.p.d., falleció el 23-9-2024. - Su esposa Myrtha Chahab; sus hijos Carla, Fernanda, Lucho y Mariano, Lionel y Maya; sus nietos Santino, Milad y Tania elevan una oración por la llegada a la casa del Padre. Lo amamos hasta el cielo. Su memoría serà eterna.

LAMAS, Maximino, q.e.p.d. -Cecilia, Martin Piñeiro e hijos acompañan a Gelu, Jose, Maria y Dolo con especial cariño.

LAMAS, Maximino, q.e.p.d. -El consorcio de propietarios de Av. Quintana 150 lamenta su partida y ruega una oración en su memoria.

LAMAS, Maximino. - Despedimos al querido Máximo. Mercedes y Alejandro Rivera, Ana y Richo Druetta, Alicia y José Quesada acompañan con mucho cariño a Gelu e hijos.

LAMAS, Maximino, q.e.p.d. -Tere y Martin Recondo (as.) despiden con dolor al querido amigo. Abrazamos muy fuerte a Gelu con mucho cariño.

LARGUÍA, Clara Olivera de. q.e.p.d. - Virginia Mufiiz de Quirno (a.) acompaña a Alicia y familia, en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

XX

MOLCHADSKY de GOLD-MAN, Berta. - Despedimos con un profundo dolor a Berta y acompañamos con amor a toda la familia en este triste momento. El directorio de Dac Maderas.

MOLCHADSKY de GOLD-MAN, Berta. - Has sido un gran ejemplo para todos. Acompañamos con mucho amor a Mario, Susana y Flias. por el fallecimiento de nuestra querida Berta. Carlos, Itin, Ariel, Laura Goldman y Flia.

PAZ, Raquel, q.e.p.d. - Clínica Oftalmlógica Malbran despide a su querida secretaria de tantos años, acompaña a su familia con mucho cariño y ruega oraciones en su memoria.

PEREZ, Sara T. de, Z.L. - Norah Hojman participa con mucha tristeza su fallecimiento y abraza con amor a sus hijos.

PÉREZ, Sara de. - Te recordaremos con mucho cariño, tus amigos Delia, Oscar Melhem y familia.

PEREZ, Sara de. - El Consorcio de Propietarios Panedile Libertador, despide con mucho dolor a su querida vecina y acompaña a su familia en estos momentos de profundo

PEREZ, Sara Teubal de. - Con pesar acompañamos a su familia en su duelo. Luciano Matalon y familia.

PEREZ, Sara Teubal de. - Mónica y Lucho, Roxana y Edy lamentan su fallecimiento.

SACCHI, Carlos Humberto (Pinocho), q.e.p.d., 17-9-2024.-Despido con dolor a mi amigo y colaborador y acompaño a Malena y familia en este triste momento. José Montefiore.

TANOIRA, Manuel Jorge (Manucho). - Tu mujer María Luisa; tus hijos Elina y Fede Cuervo, Manu y Mary Zorrilla, Jose y Diego Cuervo, y Angie y Franco Pierini, y tus nietos Juani, Isa, Nicky, Sofi, Carme, Dimas, Elo, Jaime, Male, Ele y Tatu, te despiden con amor y alegria.

TANOIRA, Manuel, 24-9-2024. - Su hermana Patricia; sus hijos Sofi y Nico, José y Josefina despiden a Manucho con enorme cariño.

TANOIRA, Manuel J., q.e.p.d. Su hermana María Cristina de Isla Casares, hijos Marcos y Dolores y nietos Manolo e Inés despiden con inmenso cariño a Manucho y acompañan a María Luisa y familia.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Carlos J. y Belén Debaisieux, hijos y nietos despedimos con mucha tristeza a Manucho, gran primo y amigo, y acompañamos a toda la familia con el cariño de siempre.

TANOIRA, Manuel (Manucho), q.e.p.d. - Como te vamos a extrañar, Cumelén sin tus historias y tu presencia no será lo mismo. Que tu alma vuele alto, como te gustaba, y que descanses en la paz del Señor. Acompañamos a toda tu familia con mucho cariño. Talo. Pili, Abril v Paul, Gero, Santos v Delfi, Salva, Amadeo, Belini y Livi Tanoira.

TANOIRA. Manuel (Manucho). - Despedimos a Manucho con mucha tristeza, damos gracias por su vida y acompañamos con nuestras oraciones a Manu y toda la familia en este momento. Equipo de TCA. Tanoira Cassagne.

TANOIRA, Manuel. - Sin quererlo marcaste mucho de lo que entonces era mi futuro y hoy es mi presente. Adiós amigo. Pablo Vigil.

TANOIRA, Manuel. - Isabel y Pablo Werning despiden a Manucho y acompañan a María Luisa y familia en este tristisimo momento.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Con gran tristeza despedimos al querido Manucho, inolvidable compañero de tenís, rogando una oración en su memoria y acompañando a María Luisa y a toda su familia con inmenso cariño. Gustavo (Cuty) Carreras, Enrique Ovejero, Pablo Roccatagliata, Fernando del Solar, Gabriel Malaiu, Flavio Guidoti, José Luis Giménez, Enrique Magnasco, Guillermo Barzi, Horacio Peluffo, Miguel Ferrecio, Rodolfo Martin Saravia y Carlos Bollini Shaw.

TANOIRA, Manuel. - Enrique Pescarmona y Lucy Pujals de Pescarmona y familia lamentan comunicar su fallecimiento y acompañan a María Luisa e hijos en este triste momento.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Maria Marta y Jose Fourcade despiden a su querido amigo y acompañan a Maria Luisa y familia con todo cariño.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo Manucho con todo cariño y acompañan a María Luisa, Elina, Manu, José y Angie en estos momentos de profunda tristeza.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Francisco y Juan de Narváez participan su fallecimiento y acompañan a Ángeles y familia en este triste momento.

TANOIRA, Manuel (Manucho). - Antonio y Magdalena Avellaneda de Delfino acompañan a la querida Maria Luisa y familia, recordando con mucho cariño a Manucho.

TANOIRA, Manuel (Manucho). - Ana y Alexis Diradourian, Paula Taquini y Mary Vigil acompañan a su querida amiga Elina, y a María Luisa, Jose, Angie y Manu en la despedida de Manucho.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Lucila Debaisieux, Sergio Cetera e hijos despiden a Manucho y acompañan con mucho cariño a María Luisa, hijos y a toda la familia Tanoira y ruegan una oracion en su memo-

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Cristina y Abel Ayerza despiden con mucha tristeza al querido Manucho y acompañan en su dolor a Maria Luisa y familia con el cariño de siempre.

TANOIRA, Manuel, q.e.p.d. -Miguel y Martina Georgalos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con oraciones a María Luisa, Angie, Franco y toda la familia. Manucho siempre te recordaremos con mucho cariño.

TANOIRA, Manuel J. (Manucho), q.e.p.d. - Isa, Tommy, Tomi, Iñaki, Belu y Santi (as.) despiden a Manucho, agradeciendo la vida compartida, recordando sus cuentos y gran generosidad y alegría. Abrazamos a Manu, María Luisa y toda la familia Tanoira en este triste momento.

TANOIRA, Manuel Jorge, q.e.p.d. - Liliana, Héctor, Silvina y Marina Urriaga despiden al entrañable Manucho y elevan oraciones en su memoria.

TEUBAL, Matilde S. de, Z.L. -Norah Hojman participa con mucha tristeza su fallecimiento y abraza con amor a sus hi-

TEUBAL de PEREZ, Sara, falleció el 24-9-2024. - Sus hijos Adriana y Luis, Claudia, Laura, Andrés y Laura y sus nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento. Te recordaremos con mucho amor.

TEUBAL de PEREZ, Sara. -Despedimos a Sarita con mucho cariño y acompañamos a Adriana, Claudia, Laura, Andres y familias en este triste momento, Bettina Teubal, Fabiana y Diego, Mariana y Martin, Carola y Pablo.

TEUBAL, Sara, Z.L. - Toda la familia Koffsmon acompaña a Claudia y familia con mucho cariño.

TIRIGALL, Jorge. - El Instituto Histórico Municipal de San Isidro despide con dolor a su miembro de número.

VIDAL, Alfredo Ramón, q.e.p.d. - Su mujer Maria Lía Alemán; sus híjos Manuel y Daniela Borrello, María Lía y Francisco López Alconada, Alejo, Germán y Clarita Bordeu y Pablo y Luisa Fernández Alonso, y sus nietos Santina y Francisca: Ramón, Matilda y Julio; Juan Ignacio, Lupe y Alma; Benjamin, Joaquin y Carmen v Felisa, Florencio v Amelia despiden a su amadisimo Fredi hoy, a partir de las 13 horas, en el Jardin de Paz.

VIDAL, Alfredo, q.e.p.d. -Querido cuña te despedimos con mucha tristeza, fuiste un ser muy especial. Mecha y Pedro, Diego y Ezequiel Daireaux, hijos Larrechea, nueras y nietos.

VIDAL, Alfredo. - A nuestra querida Negrita: tus amigas te abrazamos bien fuerte y acompañamos a Maria Lia Madre, y toda la familia en este triste momento. Freddy permanecerá para siempre en nuestros corazones.

VIDAL, Alfredo. - Iván y Alejandro Gancedo despiden a Fredy v abrazan a Maria Lia v Manuel.

VIDAL, Alfredo, q.e.p.d. - Mónica Alemán y Horacio Varela te despiden con dolor y abrazan a M. Lía y chicos.

VIDAL, Alfredo R., q.e.p.d. -Gloria A. de Balcázar y sus hijos Gonzalo y Lola, Federico y Belén, y sus nietos despiden a Freddy con muchisimo dolor.

VIDAL, Alfredo Ramón. -Despedimos con mucho cariño al querido niño Fredy y acompañamos con mucho amor a María Lía, Manuel, la Negra, Alejo, Germán, Pablito Y. Los queremos mucho. Cano y Julia Alemán de Arauz Castex y sus hijos Agustín y Angie Sojo, Josefina y Franchu Masferrer, Gero y Cata Fernández Mouján, Juanita (a.) y Olivia. Lo despedimos en el Jardin de Paz, a las 14.30.

VIDAL, Alfredo Ramón. -Sandro Iachetti y Clara Bordeu junto a Clari, Sofi y Brian Walk Bordeu abrazan con muchisimo cariño a Germán, la Negra, Manuel, Alejo, Pablo y un beso especial de Carmencita Vidal Alemán a su abuela María Lía.

WILNER, David, Z.L., falleció el 23-9-2024. - Claudia y Biñe Dosoretz; sus hijos Lionel y Ana, Maia y Brian y Damian y Luli despiden con profundo dolor a David y acompañan a Ariel y familia en tan doloroso momento.

LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OPINIÓN | 29

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

os nombres de Alberto Quiroz y de José Luis Gómez quedarán, seguramente, perdidos en el fárrago de la burocracia judicial. Alberto tenía 26 años y se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para atender una verdulería. Tenía el sueño de formar una familia con Juana, su novia desde hacía un buen tiempo. José Luis, de 48 años, tenía tres hijos y era detective de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Estaba feliz porque acababa de sacarse un 9 en el examen para ascender a subcomisario. Sus vidas hoy se conjugan en pasado: los dos fueron asesinados la semana pasada en la salvaje y descontrolada geografía del conurbano bonaerense. A Alberto lo mataron para robarle el auto en Lomas de Zamora; a José Luis, para llevarse su moto en un barrio de Lanús. Jonathan Videla puede sentirse aliviado: "solo" le cortaron dos dedos y le quebraron un tercero. Fue anteayer, en José C. Paz, cuando lo atacaron arriba del colectivo que conduce por las calles de ese distrito colonizado por el narcomenudeo. También le perdonaron la vida a Fernando Rossi Sanz, un consultor en sistemas que "apenas" fue apuñalado en la Panamericana, donde bloquean los vehículos para cometer audaces robos en banda.

En el gobierno bonaerense, sin embargo, nadie habla de Alberto, ni de José Luis, ni de Jonathan, ni de Fernando. Sus nombres no figuran en el discurso del gobernador Axel Kicillof, distraído en su pulseada interna con Máximo Kirchner y en sus parrafadas chicaneras contra el gobierno nacional. Es un silencio cargado de significado: expresa indiferencia frente a la mayor tragedia de los bonaerenses. Expresa además voluntad de ocultamiento: lo que no se nombra no existe. Es un silencio que también habla de la naturalización de un flagelo que degrada la vida de los bonaerenses y que destroza a míles de familias condenadas a un dolor perpetuo. Pero, sobre todo, es un silencio que esconde inoperancia y una absoluta falta de gestión para enfrentar la inmensa tragedia de la inseguridad en la provincia.

¿Quiénes el ministro de Seguridad del gobierno bonaerense? Hasta los más informados tienen dificultades para contestar esa pregunta. La seguridad en la provincia está a cargo de un "ministro fantasma": casi no habla, no da explicaciones, no anuncia medidas, no se acerca a las víctimas ni tiene, hasta donde se sabe, planes ni estrategias innovadoras para enfrentar un desafio delictivo que se hace cada vez más complejo y escala sin control en el corazón del conurbano. No se le conoce la cara.

A casi un año de haber asumido. el señor Javier Alonso necesita presentación: es un eterno subordinado del anterior ministro, Sergio Berni, que hoy se divide entre sus funciones de senador bonaerense y rector del Instituto Universitario Juan Vucetich, donde se forma a los nuevos policías. Siempre fue un funcionario de segunda linea en las áreas que manejaba Berni. Es "técnico en Minoridad y Familia", egresado de la Universidad de Lomas de Zamora. El conurbano no le resulta ajeno: nació en Banfield y vive en Avellaneda. Su voz es casi desconocida, aunque se mueve con habilidad y sigilo en los circuitos vidriosos de la política bonaerense.

Su designación como ministro

**SEGURIDAD**. El área, en la provincia, está a cargo de un funcionario que casi no habla, no da explicaciones, no anuncia medidas, no se acerca a las víctimas ni tiene, hasta donde se sabe, planes para enfrentar un desafío delictivo que crece sin control

# Un "ministro fantasma", detrás de la tragedia bonaerense

Luciano Román

-LA NACION-

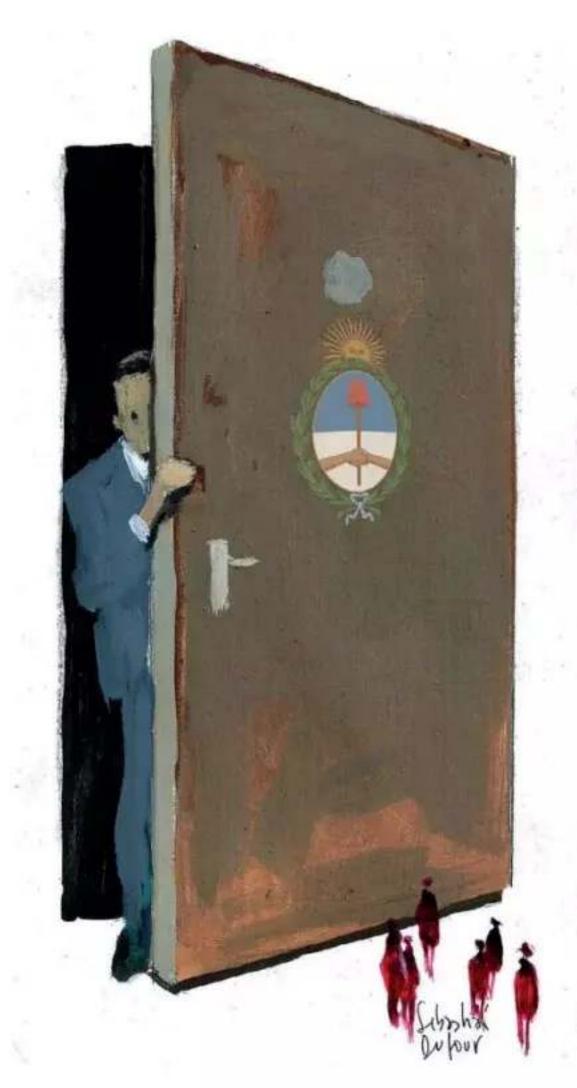

expresa el desconcierto y a la vez el desapego de Kicillof frente al tema de la inseguridad. Eligió a una especie de operador administrativo que mantuviera el ministerio en piloto automático. La cartera más sensible dela provincia pasó de ser manejada por un actor hiperkinético y verborrágico que bajaba del helicóptero en los sets de televisión, como Berni, a alguien que intenta esconderse y pasar inadvertido frente a la tragedia de los bonaerenses. Uno hablaba, pero no hacía; el otro no se conoce qué hace, pero tampoco habla. Lejos de ser anecdótico, el contraste refleja la ausencia, en la cabeza del gobernador, de un perfil y una idea clara de lo que debería ser un ministro de Seguridad. Lo mismo da una

especie de sheriff aparatoso que una figura burocrática y fantasmal. Hace juego, después de todo, con una tradición pendular que se refleja en la galería de ministros que ha tenido la seguridad bonaerense en las últimas tres décadas: desde un teórico del garantismo como León Arslanian hasta un militar como Aldo Rico.

Hay que pararse frente a la sede de esa cartera, en la calle 2 de La Plata, para ver, corporizado, un símbolo de esa mezcla de indolencia, degradación y desconcierto. El Ministerio de Seguridad es un edificio casi abandonado, con persianas y portones oxidados, muros descascarados, mástiles vacíos y accesos clausurados. Al menos en el último año, sus puertas principales estuvieron inha-

bilitadas. "Se entra por el costado", explicaba un uniformado frente a esa fachada imponente y a la vez desoladora, de la que brotan helechos por las grietas de las paredes. Tal vez sea excederse en el simbolismo y la metáfora, pero la postal retrata una gestión de "puertas cerradas" y la idea de que la seguridad es un asunto "lateral".

Los resultados están a la vista: en lo que va de este año, las estadisticas del delito reflejan, en la provincia, un aumento del 4 por ciento, según los datos de la Procuración de la Corte. Pero más allá de las cifras, siempre discutibles y sujetas a manipulación, la tragedia se expone en "carne viva". Los crimenes en el conurbano son cosa de todos los días. Ser chofer de

colectivo se ha convertido en un oficio de alto riesgo. Y basta escuchar a cualquier familia bonaerense para comprobar que el miedo atraviesa su estado de ánimo.

Hay que recorrer las ciudades del conurbano para observar a simple vista las huellas de la inseguridad en la vida cotidiana: los comercios de barrio están completamente enrejados y atienden por ventanillas; en invierno se han acortado los horarios de atención para evitar caminar de noche; los colectivos eluden tramos de recorrido por miedo a ser atacados; las puertas de las escuelas colapsan por un enjambre de autos y remises, porque aun en las zonas de clase media baja los padres se esfuerzan en ir a buscar a sus hijos frente al temor que les provoca que caminen solos o tomen un colectivo. Los chicos y adolescentes ya no van a las plazas, como se vio la semana pasada en el día de la primavera. La inseguridad no es el único factor que ha tendido a "encerrar" a las nuevas generaciones, pero influye de una manera decisiva. Los jubilados tienden a aislarse porque el espacio público les resulta cada vez más hostil y peligroso.

No es, por supuesto, un problema de fácil resolución ni tampoco depende exclusivamente de la gestión de un ministro, ni siquiera de un solo poder. Pero la clave está en el lugar que se le asigna al tema, en la actitud y el profesionalismo con que se lo enfrenta, y en la voluntad y la sensibilidad con la que se encara el desafío. Muchas veces tendemos a naturalizar la desgracia y resignarnos frente a la tragedia. Aspiramos, módicamente, a que no nos toque a nosotros. Pero un día descubrimos que las cosas podían ser diferentes. Rosario acaba de darnos un ejemplo de que el horror se puede frenar.

La escalada narco había convertido a esa ciudad santafesina en un infierno de asesinatos y violencia. Una acción decidida y conjunta, con un despliegue de fuerzas provinciales y federales, un discurso articulado y de firme respaldo a los uniformados, una mesa de coordinación y un diagnóstico preciso, ha permitido, en seis meses, una drástica reducción de los índices de criminalidad, según nos cuenta Germán de los Santos en esta misma edición. Rosario parece expresar un mensaje alentador: "no es imposible". Pero es indispensable poner el tema en el centro de las prioridades, no esconderse frente a la tragedia, deponer recelos políticos y prejuicios ideológicos, pedir ayuda y ponerse al frente de un plan operativo. ¿Alguien ve en la provincia de Buenos Aires algo parecido a esto?

Lo que está en juego no es una agenda política ni un mero discurso ideológico, sino la propia vida de los bonaerenses. No se trata, entonces, de barrer la tragedia bajo la alfombray condenar a las víctimas al olvido. Habrá que empezar por hacerse cargo, sin vedetismos televisivos, pero también sin esconder la cabeza. Más que encontrar un ministro, hace falta encontrar un rumbo. Y no resignarnos a que todas las semanas se alargue la lista de familias destrozadas por el flagelo tenebroso de la inseguridad urbana. Aunque el poder no los nombre, Alberto, José Luis y tantos otros bonaerenses que han perdido su vida por una moto, una mochila o un celular exigen una respuesta que no sean la indiferenciavel silencio. Rosario nos muestra un camino. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Las condenas a Mathov y Santos

La sentencia contra dos funcionarios del gobierno de De la Rúa se funda más en inferencias que en pruebas concretas e irrefutables

a quedado definitivamente firme la condena contra En-I rique Mathov, ministro de Seguridad Interior del presidente Fernando de la Rúa, y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal en la misma época, por homicidio y lesiones en grado culposo, en ocasión de los graves incidentes callejeros del 19 y el 20 de diciembre de 2001, que precipitaron la caída del gobierno nacional.

Mathov recibió la pena de 4 años y 3 meses de prisión, y Santos, la de 3añosy6 meses. Las condenas aplicadas por igual a los policías Raúl Andreozzi, quien se desempeñaba como superintendente de Segu- zonas, particularmente del Gran ridad Metropolitana, y Norberto Gaudiero, director de Operaciones, tienen en cierto sentido valor abstracto, pues ambos fallecieron hace tiempo.

Con el rechazo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del recurso extraordinario interpuesto por los condenados, el caso llegó a su conclusión después de 23 años. Falta que se resuelvan en la instancia pertinente los pedidos de Mathov y Santos de que la prisión ordenada se cumpla de manera domiciliaria, dado que el primero tiene 76 años y el segundo, 78. Es una facultad de la norma penal, de aplicación no automática, que puede conceder la Justicia a personas mayores de 70 años por cuyos antecedentes y comportamiento nada aconseje lo contrario.

Lo único que faltaría en este lamentable caso es que Mathov y Santos fueran privados de ese beneficio después del permanente acatamiento a la Justicia que demostraron en el larguísimo tiempo de un proceso del que participaron dos jueces de primera instancia - María Romilda Servini de Cubría y Claudio Bonadio-, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 6 y la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el fallo del anterior. Ambos condenados estuvieron detenidos preventivamente durante lapsos diferentes, y esto determinará, junto con la diferente gradación de penas, que la libertad sea otorgada a Mathov en 2028 y a Santos, en 2027.

Desde la fria perspectiva de la ley y la Justicia, se trata de un caso juzgado. Desde la perspectiva de un juicio político sereno, no. Y, menos aún, desde la revisión histórica de un contexto en el que llaman poderosamente la atención cuestiones que no se han ventilado suficientemente ni con la debida ecuanimidad, pero de las que se ocuparon con fruición organizaciones de izquierda radicalizada próximas al kirchnerismo. Habiéndose producido, en aquellos días flamígeros de fines de 2001, 39 muertos y 500 heridos en episodios callejeros en todo el país, solo Mathov y Santos han pagado al final la cuenta por una tragedia generalizada.

Las víctimas mortales en la ciudad de Buenos Aires fueron cinco, todas en el radio definido por Avenida de Mayo entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen. Que se haya especulado

con la posibilidad de que un tirador desconocido fuera quien desde un edificio de la calle Chacabuco produjo una de las bajas es bastante singular. Constituye, sin embargo, una perla dentro de este caso de fisonomía tan curiosa que no están identificados los policías por cuyo accionar habría habido muertos y heridos. Tampoco hay testimonios convincentes sobre quién o quiénes ordenaron que corriera sangre a fin de poner fin a las manifestaciones.

El presidente De la Rúa declaró a las 22.50 del 19 de diciembre el estado de sitio. Desde el 14 de ese mes se venían produciendo en diversas Buenos Aires y Santa Fe, hechos que habían llamado la atención de la comunidad informativa en materia de seguridad interna. Hubo reiterados saqueos a supermercados y pequeños comercios dedicados a la venta

Las condenas dispuestas parecen concentrar en un par de personas la resignación de conformarse con ellas en calidad de chivos expiatorios

de alimentos, con peligro, además, por la vida de los afectados.

La idea de que algunos intendentes peronistas del conurbano habían dispuesto, en connivencia con policías provinciales y de algún funcionario con asiento en La Plata, la declaración de zonas liberadas para esas tropelías nunca desapareció de la inferencia de quienes siguieron de cerca los acontecimientos de la época. El presidente de la Nación estaba solo, aislado del partido, y ya había recibido, por vías confiables, la notificación de que las autoridades de la UCR, comandadas por Raúl Alfonsín, esperaban su dimisión.

De la Rúa apostó por no muchas horas a la continuidad de su gobierno y a lograr un entendimiento con fuerzas del peronismo ajenas al bastión bonaerense, el más hostil. El estado de sitio lo autorizaba a suspender las garantías constitucionales, de modo que no se entiende la liviandad de algunas consideraciones que llevaron a las condenas de Mathov y Santos. La Justicia consideró que limitar la expresión política del pueblo exclusivamente al voto era una concepción sumamente pobre de la democracia e insuficiente para caracterizar una sedición.

Olvido que la declaración de estado de sitio había sido una medida absolutamente excepcional, en consonancia con el cuadro que se percibía en la calle, en los sentimientos angustiados por la situación política del momento de una franja importante de la sociedad. Otros ánimos anidaban entre quienes en incidentes ocurridos en la Plaza de Mayo procuraron, según

imágenes difundidas por televisión, echaron abajo una puerta de ingreso a la Casa Rosada.

En la provincia hubo quienes subieron por los muros de la residencia presidencial de Olivos, despojada, por órdenes de La Plata, de la policía provincial que prestaba seguridad a su contorno. Solo por el milagro persuasivo de quienes desde dentro advirtieron que de otra manera habrían de intervenir efectivos de Granaderos, regimiento custodia de la vida y bienes del presidente de la Nación, los manifestantes desistieron de lo que hubiera sido una noche gravísima.

Los jueces han expresado su zozobra por lo incompleto de la reconstrucción de lo sucedido el 19 y 20 de diciembre en las calles de Buenos Aires. Hicieron bien en fundar esa evaluación, porque de los miles de páginas de la causa hay más inferencias que pruebas concretas e irrefutables sobre las órdenes que se supone que el fallecido exministro del Interior Ramón Mestre y su subordinado Mathov trasmitieron al jefe de policía, y este, a la cadena de mandos de la fuerza. Los jueces han dicho que hubo negligencia, desidia en el control político de las acciones atribuidas a la Policía Federal, y de esta hacia quienes estaban en el campo de operaciones.

Las condenas dispuestas contra Mathov, Santos y otros por homicidio y lesiones culposas parecen concentrar en un par de personas la resignación de conformarse con ellos en calidad de chivos expiatorios. Impresiona, en efecto, el vacío por el fracaso en haber identificado responsables en la vastedad territorial en que se produjeron otras 34 muertes, seguidas de un silencio que todavía desconcierta y apabullará a los historiadores.

Han dicho los jueces con buen criterio que frente a medidas de excepción -como el estado de sitioexiste mayor obligación estatal de reforzar las medidas tendientes a resguardar la vigencia de los derechos de las personas. Debieron haber dicho dos cosas más: una, que el estado de sitio suspende ciertas garantías individuales, en la medida en que su aplicación sea razonable respecto de los motivos que llevaron a implantarla; otra, que la prudencia reclamada de funcionarios públicos en situaciones de esa naturaleza también correspondía a ciudadanos que procuraron manifestarse "de forma pacífica" en los lugares más estratégicos de la ciudad en un momento por definición peligroso o, como también ocurrió, echando más nafta al cuadro institucional con el lanzamiento de bombas molotov.

Todo lo sucedido en aquellos días de furia resultó lamentable. No lo ha sido menos que dos funcionarios probos como Mathov y Santos fueran los que más pagaran por la explosión cruenta de una crisis excepcional cuando los argentinos se aprestaban a terminar el primer año del nuevo siglo.

## **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

¿Qué te hicieron?

El documental Hambre de futuro expone una herida profunda: la crisis educativa que afecta a los más vulnerables de nuestra patria. Niños que no solo sufren carencias básicas, sino el hambre de oportunidades, el hambre de aprender. Argentina, el país que alguna vez fue ejemplo de educación en el mundo, hoy parece haber olvidado su legado. Pero en medio de esta tragedia, brillan miles de docentes que, con pasión y vocación, luchan cada día para que el futuro no se desvanezca.

Argentina, ¿qué te hicieron? "Cuidado con lo que sueñas porque se hace realidad". Volvamos a soñar con una nación donde en cada rincón haya una oportunidad para aprender, crecery forjar un futuro mejor. El capital humano es nuestro mayor tesoro, y no podemos seguir permitiendo que se pierda. Juan Bautista de las Carreras

"Hagan lío"

DNI 40.956.685

Nadie imaginaba en el mundo contemporáneo que el sucesor de Pedro sería un obispo argentino. Ahora que lo tenemos, a no pocos argentinos no termina de convencernos. No está a la medida de sus ideas y aspiraciones. ¿Cómo es que todavía no nos haya visitado?, se preguntan muchos. Este papa es de talle único. Las exigencias del Evangelio llevan al Papa, a cualquier papa, a todos los papas, a bendecir, a objetar, a quedar bien o mal con muchos de un lado y de otro. Las últimas expresiones de Francisco ante los piqueteros del mundo, no solo los argentinos, con Grabois a la cabeza, le han valido numerosas críticas. Algunas de ellas provienen de ciudadanos que celebran el fin de los abusivos cortes de calle que proliferaron durante la desesperante incompetencia socialy económica y la corrupción que se generó particularmente durante el kirchnerismo. Algo que el breve gobierno de Macri no supo o no pudo aniquilar. Entonces, como antes y todavía hoy, no existe una Oficina Anticorrupción que sea independiente del mismo presidente a quien también debería controlar. Francisco no ignora que el Estado debe asignar fondos para adquirir instrumentos para mantener el orden público, como la pimienta o los gases lacrimógenos y aun las armas de fuego. La policia italiana que tiene a su cargo el eficiente cordón de seguridad que rodea el pequeño Estado del Vaticano también dispone de ellos. También sabe el Papa que lo que dice ante las víctimas del gas pimienta lo oyen también los policías que lo usan. El Papa también recibe a los policías

y los exhorta a cumplir con su tarea con honestidad y sacrificada eficiencia. Francisco sabe que cuando habla lo oyen a la vez los piqueteros y los policías del mundo. Se alternan por turnos los que preferirían de él un pensamiento único. Al Francisco hombre, sacerdote y obispo católico tal vez se lo escucha en la Argentina con más interés y frecuencia en contraste con el silencio que ha caracterizado a la Conferencia Episcopal, un nutrido cuerpo compuesto en buena medida por obispos elegidos durante su propio pontificado. Mientras tanto, Cáritas, la eficiente y generosa dependencia de la Iglesia, sigue ofreciendo sus servicios, del mismo modo que lo hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Vicente Espeche Gil DNI 4.410.102

#### Roca

Nuevamente, a partir ahora de las desafortunadas expresiones del papa Francisco, se han cargado las tintas sobre la memoria del presidente Julio A. Roca. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre su actuación en la guerra contra el indio y, en especial, en la campaña patagónica de 1879. Hay, sin embargo, una cuestión en la que su contribución a la construcción de la patria supera ampliamente todo lo demás. A mi juicio, eso fue la paz con Chile en 1902. Debió sobreponerse Roca a los infaltables belicistas de estas oportunidades y hacer prevalecer su experiencia sobre lo doloroso de la guerra, sus costos, la cuota de odios que ellas engendran y, tal vez más que nada, el valor que la paz tendría para el vigoroso proceso de desarrollo que por entonces experimentaba nuestro país. Bien sabemos que nadie es per-



"Bien, lo que nos faltaba, pelearnos con el mundo" Javier Acosta

"Excelente discurso" Sonia Manzinger

"Nunca es triste la verdad... japlausos, Presidente!" Stella Milet

"Nadie eligió ni debatió sobre las propuestas de la Agenda 2030/2045" Diego Nicolás Ramondi

OPINIÓN | 31 LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

fecto, pero en el imprescindible balance que la historia debe hacer de cada hombre. la paz con Chile lograda por el presidente Roca, paz además ampliamente favorable a nuestro país en lo territorial, puede considerarse su mayor mérito.

Martin Lagos DNI 4.516.711

Maduro y Cabello

Es patética la Justicia argentina: ordenó la captura internacional del actual presidente Nicolás Maduro Moro de Venezuela, pero la causa de los cuadernos sigue en agua de borrajas, Calcaterra (expagador de coimas) mutado en "kirchnerista" y la jefa espiritual de la Nación -condenada por corrupción en la causa Vialidad-, libre, brindándonos clases de economía y ética pública, y cobrando dos asignaciones mensuales vitalicias millonarias, prohibidas expresamente por el art. 5 de la ley 24.018. La Corte Suprema -cabeza del Poder Judicialsigue cajoneando, desde febrero de 2022, el recurso de queja de la diputada Graciela Ocaña, última posibilidad para que la sentencia del juez de "justicia legitima" Ezeguiel Pérez Nami-que favoreció totalmente a la infractora-quede en autoridad de cosa juzgada. "Cosas veredes, amigo Sancho, que non crederes". Luis René Herrero Exjuez de la CFSS lherrero@fibertel.com.ar

## Cierre de calles

Vivo en Belgrano, son las 19.30 y el ruido de las bocinas de los autos es ensordecedor, fruto de la desesperación de los automovilistas que luego de su jornada de trabajo, intentan volver a sus hogares. Es verdaderamente indignante el viejo y arcaico operativo policial consistente en cerrar centenares de cuadras distantes a 2 o 3 km de la cancha de River, para permitir que el público asista a la cancha caminando por las calles en lugar de hacerlo por las veredas harto anchas de las avenidas. No se puede priorizar la comodidad de los aficionados en desmedro de cientos de miles de personas que tienen derecho a circular para regresar a sus respectivos hogares. Esta injusta situación, que se repite cuando hay un recital en River, debe terminar de una vez por todas. Si el público quiere asistir a los eventos, es justo que ellos sufran alguna molestia si la hay, pero no condenar a las personas que vuelven de su trabajo. Juan M. de Anchorena DNI 4.280,675

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

LEY BASES

## Silencio administrativo: cuando el Estado calla, ¿qué otorga?

Alfredo Silverio Gusman

PARA LA NACION-

on frecuencia los expedientes no se resuelven a raíz de ✓ retrasos crónicos en las oficinas públicas, sea por un excesivo cúmulo de trabajo, deficiente organización o por cualquier otra razón o pretexto. Si bien los plazos que la ley impone a la administración pública son obligatorios, lo cierto es que los funcionarios suelen incumplirlos. Para no perjudicar tanto al solicitante, las normas crearon la figura del silencio administrativo, entonces una vez que han vencido los plazos para resolver, según lo disponga la ley, se podrá entender desestimado aquello que se pedía (silencio administrativo negativo) o aceptado lo que se solicitaba (silencio administrativo positivo - de aquí en más lo voy a llamar SAPO-).

Nuestro régimen se basa en el artículo 10 de la ley de procedimiento administrativo 19.549, que dice que, salvo que haya una ley especial que disponga otro efecto, el silencio administrativo tiene el alcance de una decisión denegatoria. La Ley Bases 27.742 introdujo una significativa reforma, pues admite el silencio positivo en los casos en que se requiera autorización administrativa para llevar a cabo actividades previstas en las leyes. Ergo, cuando venza el plazo aplicable y no se resuelva la autorización peticionada, se presumirá que fue otorgada, con ciertas excepciones en las que se mantiene el silencio como negativa (temas de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público). La norma fue reglamentada a inicios de agosto por el decreto 695, que dispone que el término máximo para resolver son 60 días, salvo en los casos de leyes que contienen plazos especiales.

En la Unión Europea, este paradigma tuvo un punto central a partir de la llamada Directiva de Servicios o "Bolkestein", 123/2006 del Parlamento Europeo, pues ante la unidad de los mercados se tornó conveniente que los países que la forman adopten mecanismos más fluidos para la gestión. Cuando se requiere autorización previa para realizar una actividad -en general siquiera es necesario obtenerla, sino que se considera aprobada automáticamente con la solicitud-, se asignó al silencio administrativo un carácter positivo, admitiéndose lo solicitado, salvo que razones de interés público, incluidos los derechos de terceros, justifiquen el silencio negativo. Además de los países que conforman esa unión, han incluido normas similares en nuestra región Perú, Ecuador, Brasil.

No estoy de acuerdo con quienes ven en el SAPO la solución a la lentitud de la Administración, o una herramienta para prevenir corruptelas, al menos en nuestro pais. En cambio, coincido con prestigiosos autores que dicen que el SAPO se asemeja a una ilusión, abre la puerta a la inercia o negligencia administrativa, permitiendo el oportunismo e implica serio peligro a la seguridad jurídica.

Me baso en las siguientes ra-

 La norma reconoce efecto positivo al silencio administrativo

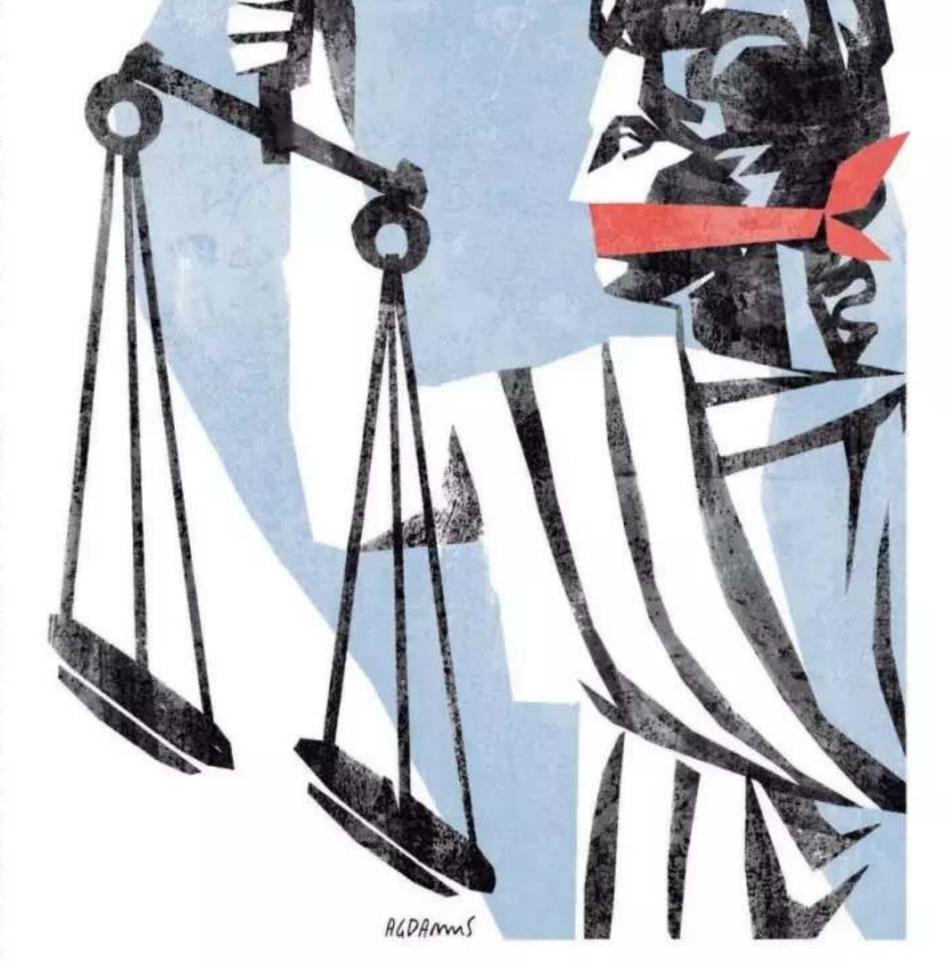

Los silencios, paradójicamente, aturden al ciudadano. que es, en definitiva, el que se va a tragar el SAPO

siempre que lo pedido se corresponda con la legalidad, lo que en la práctica equivale a un silencio estimatorio, sí, pero condicionado. Pero pretender que "quien calla otorga" sea la regla y, al mismo tiempo, permitir eludir dicha regla cuando la callada por respuesta se refiere a peticiones contra la ley genera inseguridad jurídica. No hay certeza de lo que fue autorizado y si el Estado acatará lo autorizado tácitamente o si el mismo funcionario va a extinguir los derechos adquiridos a través del SAPO.

requiere control previo sin que el mismo se lleve a cabo. Por lo tanto. si no se resuelve, en los hechos la resolver y el solicitante? hscalización administrativa termina siendo delegada en el mismo particular interesado solicitante. Desde lo formal, ¿cómo se acredita el derecho obtenido? La normativa dice que el solicitante puede exigir que se le otorgue la certificación correspondiente en 15 días. Pero si no nos resolvieron en 60 días, ¿en 15 días nos lo van a certificar? ¿Y quién lo va a hacer?

 ¿Qué pasa cuando se trata de procedimientos en los que hay más de uninteresadoendisputadelderecho (por ejemplo, licitaciones públicas)? Si uno lo obtiene por SAPO, ¿en qué situación quedan los restantes?

• ¿Dónde queda la garantía de la igualdad? El mismo derecho que a uno se le rechaza expresamente otro lo puede obtener por SAPO, en virtud, en el mejor de los casos, de la mayor o menor diligencia del empleado o funcionario que toque en suerte

• ¿De verdad se cree que el Estado, una vez configurado el SAPO, va a rendirse y respetar el derecho reclamado? En la mayoría de los casos, para poder concretar el derecho conseguido por SAPO igual habrá que hacer juicio.

• ¿Favorece la transparencia el hecho de que si la Administración guarda silencio se le reconoce al solicitante lo pedido? ¿Qué otro • Se autoriza una actividad que campo más propicio que el SAPO puede haber para una connivencia entre el funcionario que debe

 Ante la realidad de nuestras administraciones públicas, ¿apuntala la eficiencia el SAPO? Si ya de por sí cuesta que se reconozcan los derechos en sede administrativa. ¿qué pasaría si encima el funcionario sabe que si no resuelve en breve plazo queda como autorizado lo pretendido? Temo que la respuesta serán rechazos sis- Profesor de Derecho Administrativo temáticos expresos antes de que v de Derecho Constitucional

venza el plazo, incluso a través de "planchas" estandarizadas o con programas informáticos no necesariamente sofisticados que brinden las alertas del caso.

Seguramente con buenas intenciones pero también con alguna dosis de ingenuidad, se cree que el SAPO va a solucionar la ineficacia de nuestra administración pública. No se pondera la dificultad de trasladar técnicas que tal vez puedan resultar útiles en los países desarrollados en donde se originaron, hacia administraciones públicas con relativo apego a la institucionalidad, con insuficiente personal -si se considera a quienes realmente trabajan-, desbordados de labores, con retrasos crónicos, mal pagos, con inadecuada capacitación para las tareas que realizan y con débiles mecanismos para efectivizar la responsabilidad disciplinaria y patrimonial que les pueda caber.

Ante esas dudas, ¿dónde quedan la seguridad jurídica, el marco amigable para la llegada de las inversiones, la mayor transparencia? Claro que comparto esos propósitos, pero no veo que se favorezcan con esta parte de la reforma legislativa. Los silencios, paradójicamente, aturden al ciudadano, que es, en definitiva, el que se va a tragar el SAPO. •

www.miclub.lanacion.com.ar

## LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Médicos en las veredas

Dolores Caviglia

-LA NACION-

o es algo que pase seguido. pero de pronto ahí están. En pequeños grupos. A veces son tres, son dos, son cuatro. Como el otro día. Caminaba por una de las avenidas más concurridas de Palermo y los vi, ellos, los médicos, ambo celeste o verde agua, el cuello escote en ve. Estaban en la puerta de uno de los hospitales más concurridos de la zona y fumaban. Cada uno un cigarrillo. Yo me sentí tan aliviada.

Lo pensé inmediatamente. Avanzaba en dirección a mi casa con una línea de pensamiento completamente absurda en la cabeza -por-

que quién puede pensar tantas cosas al mismo tiempo y salir ilesa, cómo reprocharse a una misma las fallas del pasado sin terminar deshecha, cómo parar la voz que dice qué hiciste, mirá lo que te pasa ahora Dolores- y de pronto en la calle no había viento pero yo conseguí el aire que me faltaba con una bocanada que me bajó las pulsaciones y me despeinó sin moverme un pelo. No, no se puede con todo. El humo y el olor a tabaco que se desprendía apenas de las manos de los médicos me daba la razón.

A veces maldigo mi educación, tan ligada al orden de las cosas. En

mi cabeza mi vida debería ser una regla de tres simple (si esto, aquello; si esto, eso también). Acá yo y mis formas de la hija de una profesora de matemáticas. Mi educación y esa manía de responsabilizarme por todo cada vez. Sin escapatoria. Peroahi estaban estos tres, los profesionales de la salud, que aspiraban su cigarrillo a centímetros de la entrada de la guardia del hospital en un día soleado como el sol de ese día y montaban una tregua que no se veía. Pero que estaba. Ahí en la puerta, la frontera necesaria entre el dentro vel afuera, de un lado médicos y del otro, los tres. Mi bravo por ellos, que saben que fumar hace mal al cuerpo, que provoca cáncer, que las décadas del ochenta y del noventa hicieron mucho daño al mostrar el hábito y ligarlo al éxito (recuerdo en particular una publicidad de la marca Le Mans en que una mujer y un hombre se mueven bajo la lluvia en medio de un escenario bien natural, el pasto verde, las piedras grises, y se empapan la ropa, el pelo, y luego se besan y después fuman mientras una voz

en off decía algo así como qué rico se siente un cigarrillo y dejaba la idea de que fumar era ser lo más canchero del mundo) y sin embargo lo hacen igual, pese a las fotos tremendas que están impresas en los atados. Es mentira que se puede vivir siempre de la forma correcta. ¿Cuál es esa manera?

La lista es difícil de cumplir. Hay que estudiar, hay que hacer caso a los padres, hay que comer verduras, hay que agradecer, hay que estudiar también después, hay que

Hay que estudiar, hay que hacer caso, hay que comer verduras, hay que agradecer, hay que recibirse, hay que visitar a los más viejos, hay que seguir

elegir una carrera que importe, hay que recibirse, hay que visitar a los más viejos, hay que ganar dinero, hay que formar una pareja, hay que

comprar una casa, hay que disfrutar, hay que agrandar la familia, hay que seguir y a mí me faltan tantos ítems. Cinco seguro. Eso pensaba cuando los vi fumar el otro día al sol, en una escena que me resultó más rimbombante todavía porque a unos metros, del otro lado de la misma vereda, había dos curas, sus sotanas largas, oscuras, la tirita blanca en el cuello, que no fumaban pero les llegaban el humo y el olor. Eran parte de lo que pasaba y yo. que no tomé la comunión porque en las iglesias lloro, lo sentí como un aval. Qué dificil es sacarse las cosas de encima.

Quisiera verlos más seguido, para no olvidar. Para seguir de largo, cruzar apenas una mirada y decirles a mi manera gracias por eso, dejen de fumar, pero gracias. Si no pueden de pronto, que sea de a poco, hay parches, hay estrategias, lo saben, pero gracias. En contra de la lógica es una ayuda porque también esa es la lógica. No se puede con todo, yo no puedo con todo, nadie puede con todo, ustedes tampoco.

## Pan y Charly

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Constanza Bertolini



AP/NATACHA PISARENKO)

lel teclado pintado hace unos años en la terraza de su edificio, so-Dire la avenida Coronel Díaz, a la esquina de Nueva York bautizada con su nombre en Tribeca, justo a tiempo para conmemorar los 40 años de Clics modernos, Charly García despierta permanentemente motivos de inspiración y homenaje en los artistas urbanos. Otra prueba de ello es el trabajo de Alfredo Segatori, pionero de los aerosoles y autodidacta del street art, en Av. Bullrich y Av. del Libertador, debajo del puente donde Tania aprovecha para vender al reparo sus panes caseros, con ese colorido telón de fondo. En la pared, el "bigote bicolor" -que este mes lanzó su esperado nuevo disco La lógica del escorpión-dirige la batuta de la ciudad con el Obelisco en la mano. Fuera de cuadro, Maradona baila un tango con la blonda Raffaella Carrà y, de lejos, Carlos Gardel los contempla. •

**CATALEJO** 

Vida de perros

#### Pablo Sirvén

Clara Muzzio, vicejefa del gobierno porteño, viene expresando últimamente en los posteos de sus redes sociales gran preocupación por el envejecimiento de la población de la ciudad de Buenos Aires. "Ya hay más personas mayores de 60 que menoresde10", apunta, yafirma algo todavía más inquietante: "Mueren más personas de las que nacen". Sin embargo, algo crece. También Muzzio lo computa: si sumamos perros y gatos, "casi duplican a los niños".

Los políticos deberían preguntarse si no han tenido bastante que ver con el fenómeno: a los potenciales padres se les hace cada vez más cuesta arriba defender su nivel de vida como para, encima, ampliar la familia. Menos compromiso y menos gasto implica tener un perro, que es más leal y menos rebeldón que un crío.

Pero tampoco es cuestión de que, por la mustia natalidad humana, el gobierno capitalino se la agarre con los pobres canes, que nada hicieron al respecto. Lo cierto es que vedan el ingreso de estos animalitos a gran cantidad de plazas y parques. Como si no fuera suficiente castigo que vivan encerrados en departamentos, la Policía de la Ciudad destaca efectivos para ahuyentar de esos paseos a las mascotas y sus dueños. ¿No tienen nada mejor para hacer? •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**100** 



De la mano de Felipe Los números que reflejan la evolución de los Pumas en ataque y defensa bajo el mando de Contepomi > P.3

De la mano del Muñeco Varios jugadores de River recuperaron el nivel con el regreso de Gallardo P.2





Toda la información de Independiente Medellín vs. Lanús en lanacion.com





Colapinto trata de recuperar fuerzas luego de la exigente prueba en Singapur; la demanda de energía es un punto crucial para los pilotos

# La carrera invisible de la F. 1

El desgaste físico de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur abrió otro panorama en la máxima categoría: la preparación física de los pilotos es tan importante como la musculación y la hidratación

#### Alberto Cantore LA NACION

Exhausto, casi sin energia, con dolores en el estómago... En un video, en las redes sociales, la Fórmula 1 reflejó las dificultades que tuvieron varios pilotos, entre ellos Franco Colapinto, para descender del auto en el circuito callejero de Marina Bay, después de un gran premio de 62 vueltas y con una temperatura y humedad agobiante. La carrera más desgastante y salvaje del año

quedó atrás en el calendario: para destreza técnica y resistencia extreel joven piloto argentino y para el ma del físico y la mente para comresto de los integrantes de la grilla, pletar una tarea que no superará las que padecen cada vez que el Gran Circo visita el trazado de Singapur. El pilarense sometió a su cuerpo a un escenario nuevo y feroz, aunque desde hace un tiempo lleva adelante una preparación que se ajustaba a un plan que contemplaba un objetivo: capturar una de las 20 butacas más selectas del automovilismo mundial. Carreras de autos o uno de los deportes que requiere de mayor

dos horas, pero que en oportunidades deja secuelas a lo largo del día.

Uno de los pioneros en la preparación física fue Ayrton Senna, que en 1984 contrató al preparador físico Nuno Cobra. El tricampeón del mundo no superó el primer desafío que le impusieron: correr cuatro kilómetros en menos de 20 minutos. Durante los siguientes diez años, el entrenamiento resultó una ob-

sesión: 100 kilómetros semanales y varias horas diarias de gimnasio. Reis o las playas de alguna isla, el espacio para desandar 22 kilómetros en 90 minutos. Reproducía la frecuencia cardíaca y la temperatura externa de una carrera de F.1. Un adelantado: poco más de tres décadas atrás, Nigel Mansell y Nelson Piquet, dos campeones del mundo, finalizaron carreras al borde del desmayo por el cansancio. "Nunca vieron un gimnasio desde adentro

y algunos hasta fumaban. No estaban lo suficientemente en forma", El muelle Petrobras de Angra do recordaba Franz Tost, exdirector de Alpha Tauri. En los primeros años del nuevo mileno, los pilotos de Renaultviajaban a Kenia, donde Flavio Briatore tenía una residencia -Lion In The Sun-, para ensayar una pretemporada: mountain bike, trekking en las dunas, footing en arena compacta, piragüismo y musculación, la parte dura; waterpolo, voléibol y buceo, la relajación. Continúa en la página 2

## POLIDEPORTIVO » AUTOMOVILISMO Y FÚTBOL

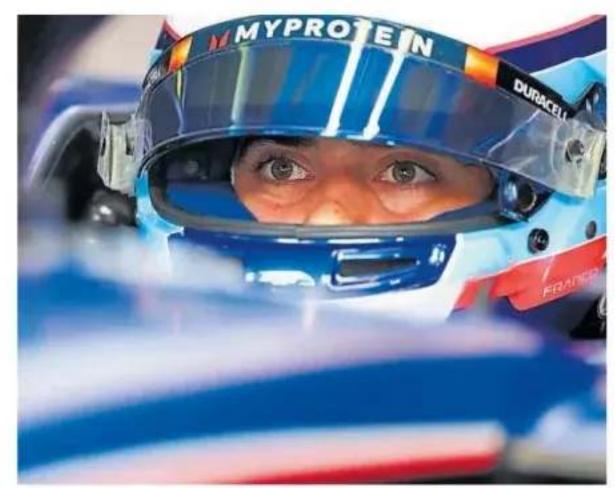

En el cockpit, Colapinto soporta 60° de temperatura

GETTY

## La temida Fuerza G y la presión a la que se exigen los pilotos

El cuello se ejercita con cargas de 80 kilos; el corazón late 170 veces por minuto en el GP

#### Viene de tapa

Resistencia, fuerza, flexibilidad. reacción, coordinación... ejercicios que los pilotos desarrollan según un plan. "Franco tiene un grupo de trabajo y la parte física está a cargo de una empresa que alista varios pilotos de primer nivel mundial. Tiene una rutina física y de alimentación y la información se envía a Williams en reportes semanales. Para elegirlo lo analizaron mucho y evaluaron que estaba preparado en ese aspecto, porque el entrenamiento físico es superlativo: hace cuello tres veces por semana, una hora de ejercicios por cada sesión. Este año dio un salto gigante en nutrición, tiene la rutina de todo lo que debe comer y tomar después de cada entrenamiento para recuperarse. Además, un fisioterapeuta que está en todos los detalles. Es un deportista de elite", comentó Lucas Benamo, el primer coach del pilarense, con ESPN.com.

"Puedo perder hasta cuatro kilos en una carrera de lh45m, y los circuitos de Singapur y de Malasia [no se corre desde 2017] son los peores por el calor y la humedad. El peso es muy importante: si estoy con un kilo de sobrepeso, puedo perder hasta dos segundos en una vuelta; si fuera muy musculoso de hombros mi peso sería más alto, pero hay que tener una buena estabilidad, un centro de gravedad bajo, y por esa razón no se puede tener un gran volumen muscular. La F.1es increiblemente física: la Fuerza G que recibimos es como ir sobre rieles a 290 km/h y, al girar, el cuerpo quiere ir en la dirección contraria", señaló hace un par de meses Lewis Hamilton (Mercedes), que en el Gran Premio de la Toscana 2020 registro 4,9G, 5,6G y 5,2G en las curvas 6, 7 y 8 del circuito de Mugello; ese año, Valtteri Bottas alcanzó los 5,2G en la curva Parabólica de Monza, pista en donde debutó Colapinto y en la que Nick de Vries reemplazó a Alexander Albon en Williams en 2022: el neerlandés necesitó asistencia para bajarse del auto. En la próxima cita, en Austin, los autos llegarán a la curva 12 a 325 km/hy en 104 metros la velocidad rebajará a 81km/h, con una Fuerza G de frenado de 5,5G. ¿Cómo se simula esa presión en el cuello? Con poleas con cargas que varían entre los 20 y ¡80 kilos!

Hamilton relativizaba las cuestiones físicas y manifestó que los autos no eran severos con el cuerpo. "Me subía y manejaba, sentía que los coches no eran exigentes y que por eso los jóvenes de 18 años los manejaban sin problema. Creía que para ser un deporte, un piloto debia terminar fisicamente destrozado", decía el séptuple campeón, que resaltaba una fase decisiva: "es importante un buen sistema cardiovascular, porque el ritmo cardíaco es de entre 160 y 170 latidos por minutos en carrera y en la qualy puede ascender a 190 latidos". En su preparación combinó boxeo y muay Thai con pilates; es el único piloto vegano de la F. 1.

El calor y el espacio reducido del cockpit -en carrera la temperatura puede alcanzar los 60°-, otros obstáculos. El aire que reciben los pilotos no es fresco y sí bastante húmedo. La hidratación es fundamental, aunque... "Casi nunca tomo agua durante la carrera, me olvido, y por eso a veces Bono [el ingeniero Peter Bonington] me recuerda que debo hacerlo. En Singapur tenía ganas de tomar, pero el mecanismo no funcionaba". confesó Hamilton sobre la reciente carrera en Marina Bay. Tampoco consumió líquido y Fernando Alonso (Aston Martin), que tuvo un calambre en el pie izquierdo mientras conversaba con los medios: "Odio beber en la carrera, no puedo conducir con el pitorro en la boca", dijo el asturiano.

Alonso es el piloto con mayor cantidad de grandes premios en la historia de la F. 1, con 396 carreras; Hamilton es el tercero y en Singapur cumplió su largada N° 350. Colapinto, en tres semanas, en Estados Unidos, tendrá su cuarta experiencia en el Gran Circo: tomará ese tiempo para recuperarse de Marina Bay y progresar con Williams. •



Kranevitter, que recuperó el nivel con Gallardo, sonríe PRENSA RIVER

# Soluciones: River redescubrió un plantel con la vuelta de Gallardo

Colidio, Gonzalez Pirez, Kranevitter, Simón, Fonseca y Nacho González, recuperados

#### Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

Compromiso. Esa fue la palabra que utilizó Marcelo Gallardo para definir lo que representó una semana "redonda" para River entre la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y la victoria en el superclásico con un equipo alternativo. Tres partidos que renovaron la ilusión del hincha y que le permitieron a un importante grupo defutbolistas sumar minutos, mostrarse y hasta lucirse para ganar confianza y terreno. En los últimos días, el 1-0 a Boca y el 1-0 a Colo Colo fueron plataformas de despegue para un plantel que necesitaba potenciar su competencia interna.

Los dos grandes ganadores de ambas victorias fueron Leandro González Pirez y Facundo Colidio, figuras el sábado en la Bombonera y el martes en el Monumental. El marcador central, de 32 años, integró la línea de tres defensores centrales frente a Boca y luego tuvo la obligación de reemplazar al sancionado Paulo Díaz contra Colo Colo y mostró lo mejor de su nivel: firme en la marca, seguro para salir jugando e inteligente para

retroceder y decidir según el contexto del partido. Sin ir más lejos, entre los dos juegos ganó 9 de los 13 duelos de pelota que tuvo. Por su parte, el delantero de 24 años jugó 77 minutos en el clásico a puro despliegue y desequilibrio (formó parte de la jugada del gol y le hicieron cuatro faltas) que lo depositaron en el equipo titular para la Copa: le ganó el lugar a Claudio Echeverri y anotó el tanto del 1-0.

Para Colidio, que frente a Atlético Tucumán (4-1) había cortado una extensa racha de 10 partidos sin marcar—su últimogol había sido el 18/5 ante Belgrano—, su actuación con festejo incluido representa un

#### El Millonario ya tiene rival: el Mineiro de Gabriel Milito

River tuvo anoche una certeza: en las semifinales de la Copa Libertadores se medirá con Atlético Mineiro, dirigido por Gabriel Milito, que superó a Fluminense por 2-0 en el desquite, luego de la caída por 1-0 en la ida. El primer encuentro se disputará en Brasil. enorme paso hacia adelante. Y se trató de su 13º gol en los 37 partidos (26 de titular) en el año para consolidarse como el segundo máximo anotador detrás de los 27 tantos en 37 juegos del colombiano Miguel Ángel Borja.

"Ser jugador de River implica muchas cosas y la más importante es el trabajo. Hay que trabajar y aprovechar las oportunidades. Contra Boca y hoy me tocó a mí, pero le podría haber tocado a un compañero. Teníamos que mostrar personalidad en estos partidos. Fueron muy importantes, difíciles y diferentes. Supimos jugarlos muy bien ambos, por eso se dieron los resultados", destacó Colidio.

Pero la lista tiene más apellidos. Y en todas las líneas. Porque en el medio campo el DT encontró confirmaciones positivas con el tándem Matías Kranevittery Santiago Simón como equilibrio del equipo. El experimentado de 31 años y el joven de 22 se adueñaron del eje del campo con despliegue, recuperación, marca y juego. Uno contiene más, el otro se suelta más. Pero ambos se impusieron con autoridad en una serie muy física. Kranevitter fue titular en siete de los 10 partidos desde que volvió Gallardoy fue el número cinco que eligió para la Copa; mientras que Simón, ya sin ubicarse de lateral derecho como durante el ciclo de Martín Demichelis, volvió al nivel que lo hizo brillar en 2021 y una vez más fue determinante: contra Talleres anotó en el 2-1 de la vuelta v frente a Colo Colo asistió a Colidio con un gran pase de zurda.

Dentro de esa pelea, y aunque aparezca como pieza de recambio, otro ganador es Nicolás Fonseca, que tuvo el desafío de ser el único volante central frente a Boca en un esquema 3-4-1-2 y jugó su mejor partido con la camiseta millonaria, reconfirmando su nivel en los más de 20 minutos que ingresó ante el conjunto chileno por la fatiga muscular de Kranevitter. Y para Manuel Lanzini fue una reivindicación absoluta ser figura ante Boca y convertir suprimer tanto en 34 juegos (16 detitular) desde que regresó al club en agosto de 2023.

Por último, y aunque su nombre ya no sorprenda por la espalda que tiene, para Ignacio Fernández los últimos cuatro encuentros han sido fundamentales: a pesar de haber sido suplente en siete de los 10 encuentros con Gallardo, sacó su chapa de jugador de duelos importantes y se ganó un lugar en el once titular para los dos juegos de la serie copera. "Gallardo tocó la parte anímica que es fundamental. Nos dio un golpe de energía no sólo a nosotros, sino a todos, a la gente, en el club. Tenerlo otra vez es algo muy lindo, hay que disfrutarlo y seguir en busca de más", destacó Nacho.

Y aunque el Muñeco no quiso puntualizar, dejó en claro que tanto la semana de trabajo en Pilar como esta racha de cuatro positivos encuentros con tres triunfos y un empate han sido fundamentales para recomponer niveles que le permitan crecer al equipo: "Más allá de entrar en nombres propios, llegamos y teníamos que hacer el diagnóstico de como estaban todos. Dónde estábamos parados, dónde estaban ellos y en qué situación futbolística, física y mentalmente. A algunos los conozco más que a otros, después vas viendo momentos y cómo evolucionan día a día. Sigo en la búsqueda permanente de que ellos tengan el mejor estado de forma", dijo el DT. El tren no se detiene.

LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES 3

## **POLIDEPORTIVO** » RUGBY Y POLO

## Números que dejan a la vista la evolución con Contepomi

Los Pumas mejoraron en ataque y en defensa y les ganaron a los tres rivales del Championship

#### Nicolás Casanova

PARA LA NACION

Con gestos de frustración, los Springboks se fueron del Estadio Madre de Ciudades sin poder coronarsey, por primera vez, los Pumas llegan con chances de pelear por el título a la última fecha del Rugby Championship. Deberán superar con punto bonus como visitante al campeón del mundo y, aunque la misión resulte sumamente compleja, ya hicieron los méritos suficientes para edificar su mejor producción en la historia del torneo, desde su incorporación en 2012.

En su primera temporada como head coach de los Pumas, Felipe Contepomile dio su impronta al seleccionado, más allá de que en muchos aspectos es una continuidad del ciclo de Michael Cheika. Con la complicidad del neozelandés Kendrick Lynn, que se sumó este año, el seleccionado argentino dio un salto enorme en el plano ofensivo. Con 19 tries (líderes en ese rubro en el torneo) superaron la máxima cantidad que habían apoyado en una misma edición del Rugby Championship, aun con un partido por jugar (la máxima habían sido los 18 que anotaron en 2018). Además, ya realizaron 31 quiebres limpios, la cifra más alta en seis años.

"Dentro de nuestra filosofía tratamos de imponer la estrategia de juego que creemos que nos beneficia contra equipos como Sudáfrica. No es fácil, por momentos lo pudimos hacer y en otros prevalecieron ellos", destacó Contepomi. Juego de movimiento, carreras prolijas y buenos ángulos, son algunas de las premisas de los Pumas para intentar romper la línea rival a partir de los backs. Como apertura, Tomás Albornoz le dio mayor volumen de juego y mejores lanzamientos, en muchas oportunidades escondiéndose detrás de la célula de forwards

La inteligencia y la polivalencia de Juan Cruz Mallía colabora para la fluidez del equipo y la fortaleza de Santiago Chocobares en el centro de la cancha mejora todo: los dos jugadores de Toulouse

son esenciales para el sistema de ataque. Cuando no estuvieron en el primer partido del año contra Francia, en Mendoza, sus ausencias se sintieron. Otra estadística ofensiva en la que evolucionaron fue en la de tackles superados, con

Ante la consulta por la principal virtud de este grupo, Contepomi destacó los hábitos afuera de la cancha: "Lo que más valoro de este equipo es la voracidad de imponer día a día, de querer estar siempre. Y salgan como salgan las cosas, al otro día recuperarse para estar mejor. Cuando entras en esa sintonía de prepararte todo el tiempo y tratar de mejorar día a día, en definitiva, mejoras".

Un dato que refleja el auspicioso arranque del ciclo de Contepomi es que en este 2024 ya lograron tres victorias contra seleccionados posicionados en el Top 4 del ranking del World Rugby; Francia, con un plantel alternativo, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Para contextualizar, según publicó el periodista británico Russ Petty, entre 2004 y 2023, los Pumas apenas ganaron cuatro de sus 76 partidos contra rivales que finalizaron el año en el top 4 del ranking.

Las tres victorias en el Rugby Championship no exaltan a Contepomi ni lo abruman. En Santiago del Estero mostró su mesura habitual antes de emprender el viaje a Nelspruit. "La dimensión que le doy a estas victorias es que pudimos, por momentos, imponer nuestro juego contra tres potencias. No sé bien como está la tabla ahora, pero creo que podemos ser campeones o terminar terceros. No le veo sentido focalizar en el resultado, sino en cómo podemos hacer para progresar. Queremos tratar que dejen de ser hazañas esos partidos, sino competir de igual a igual".

La despedida como locales en el 2024 fue en un marco ideal. Quedan cuatro encuentros como visitantes, tres de ellos ante los mejores seleccionados de la actualidad: Sudáfrica, Irlanda y Francia. Gran medida para buscar dar otro salto. •



Contepomi impuso variantes que funcionaron en los Pumas



El creador de Indios Chapaleufú, Alberto Heguy, con Lacau, Cruz, Ruiz Jorba y Antonio SANTIAGO FILIPUZZI

## Con la nueva camada Heguy, volvió el equipo más querido

Indios Chapaleufú reapareció en la Triple Corona; La Dolfina-Ellerstina será una semi

## Xavier Prieto Astigarraga

LA NACION

En el auto, cerca de los palenques, miraba Alberto Pedro Heguy. El hombre que 41 años atrás había creado ese equipo, esa camiseta, ahora contemplaba, feliz, a un par de nietos jugar en ese equipo, con esa camiseta. La cuarta generación de Heguy en lo más alto del polo argentino se había estrenado en 2023, pero ahora usaba el nombre y los colores míticos, los más queridos de su deporte: los de Indios Chapaleufú. La mezcla del exclubdeSan Miguely el pampeano reapareció en la Triple Corona, luego de siete años, y se estrenó en los cuartos de final del Abierto de Hurlingham, en el predio de Pilar de la AAP. Bravísimo era el debut.

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10: David Stirling, 10: Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Incidencias: en el 4º chukker fue amonestado Ruiz Jorba. Progresión: La Dolfina, 3-2, 7-3. 8-4, 12-5, 15-6, 17-6, 20-6 y 23-9. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso (h.), 5; Stirling, 2; Cambiaso (n.), 12 (9, de penal), y Nero, 4. De Indios Chapaleufú: A. Heguy, 2; Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 2 (ambos, de penal), y Lacau, 1. Jueces: Martín Pascual y José I. Araya. Arbitro: Hernán Tasso. Cancha: Nº 6 de AAP, Pilar.

Le tocaba La Dolfina, que tiene 40 goles. Los 31 de Indios Chapaleufú le hicieron fuerza en la primera mitady en el último chukker, pero la distancia final fue la esperable: el 23-9 hizo semifinalista al cuadro de Cañuelas. Más allá de la gran diferencia en el juego-La Dolfina fue lo conocido: anticipación + taqueo = dominio + fluidez-, lo central fue el regreso de ese nombre, ese camiseta, esa estrella.

Los defienden Cruz Heguy, de 20 años e hijo de Eduardo; su primo Antonio Heguy, de 21 e hijo de Alberto ("Pepe"), y sus amigos Victorino Ruiz Jorba, de 26, y Teodoro Lacau, de 22. Cruz, Torito Ruiz y Teo debutaron en 2023 en el Argentino Abierto, por El Overo, pero Lucas "Lukín" Monteverde pasó a Ellerstina en 2024, la opción ideal

Ellerstina: Guillermo Caset, 9: Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan M. Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Incidencias: fueron amonestados Del Carril, en el 5º chukker, y Monteverde, dos veces en el 6º. Progresión: Ellerstina, 2-0, 3-3, 8-3, 10-5, 13-7, 15-8, 18-11 y 19-12. Goleadores de Ellerstina: Caset, 14 (11 de penal); Monteverde, 1; Pieres, 2, y Du Plessis, 2. De La Ensenada: Britos, 4 (1 de penal); Zubía, 1, y Del Carril, 7 (6 de penal).

Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Arbitro: Martín Pascual. Cancha: Nº 2 de AAP, Pilar.

para cubrir el lugar era Antonio. Y la otra opción ideal era jugar por aquellos clubes, los de los Heguy.

¿Quién los diríge? Otro Heguy, un tío: Ignacio. "Soy el único que puede hablar, el único no involucrado 100% en esto", respondió con humor, aludiendo a Ruso y a Pepe, sus hermanos. "Cuando se meta lñigo voy a tener que retirarme, peroa éstos les digo lo que los padres no pueden decirles", agregó Nachi, refiriéndose a su hijo de 14 años.

De "mucha potencia, por físico y estatura" según su papá, Cruz es un back natural, pero como Lacau es también 4, él se corrió al medio para ser el 3. Y Antonio, "una mezcla de la viveza de Pepey la movilidad de Gonzalo", es más un 2, pero por conveniencia del conjunto se ubica de 1, el puesto de su papá. En su estreno absoluto en la Triple Corona, Antonio-lleva el nombre de su bisabuelo, patriarca polístico de los Heguy-se dio el gusto de marcar un par de goles contra el defensor del cetro de Hurlingham.

Indios Chapaleufú lo mantuvo más o menos a raya hasta el 5-10 del cuarto período. Después, La Dolfina fue La Dolfina y se escapó hasta un 22-6, pero los chicos mejoraron en el cierre y, con ese 9-23 final, terminaron con más de un tanto por chukker en promedio. Chapa tuvo cosas de sus versiones antecesoras: garra, juego abierto, aliento y... reclamos de penales de su gente. "Jugó con un buen sistema, abierto. Quizás no ideal contra La Dolfina, pero es mucho más divertido perder jugando bien y dejando todo, aunque sea por más goles, que embarullar el juego. Además, así te ganan de todas formas", comentó Eduardo Heguy.

Pudo jugar mejor Indios Chapaleufú, sí. Pero el inicio era difícil, ante una máquina. "Estuvo buenísimo jugar contra este equipo, al que miramos tantos años desde chicos. Se aprende un montón: ellos son los mejores del mundo. Y es buenísimo jugar con Antonio y por Indios Chapaleufu la Triple Corona. No pesa la camiseta: jugamos toda nuestra vida por este club. En torneos de otra importancia, sí. Pero es un orgullo jugar con esta camiseta", dijo Cruz Heguy.

En el último cuarto de final, Ellerstina, con nueva formación, sorprendió a La Ensenada con un 19-12, y el domingo jugará la segunda semifinal, con La Dolfina. •

## CONTRATAPA



## Rodri pidió jugar menos y habló de huelga: cinco días después, se rompió

Ezequiel Fernández Moores
PARA LA NACION

Cinco días después de advertir una huelga por el exceso de partidos y el riesgo de lesiones graves, Rodri Hernández, candidato a podio de Balón de Oro, sufrió la rotura de un ligamento. Sucedió en el empate 2-2 de Manchester City contra Arsenal, clásico caliente de la Premier League. Ese mismo domingo, en España, el arquero neerlandés de Barcelona, Marc Ter Stegen, se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha y, como Rodri, estará unos ocho meses sin jugar. En su última fecha, la Liga de España sufrió catorce lesiones en tres días. En Argentina, 2024 marcó un récord de 30 jugadores con roturas liga-

mentarias. Se juega más rápido. Se marca más.

Y hay fútbol todos los días. A toda hora.

Estrella atípica (no usa aritos, tatuajes ni redes sociales), Rodri está recibido en Administración y Dirección de Empresas, con abuelo médico y padre ingeniero, y describió su misión como centrocampista al diario inglés The Guardian: "Ayudar a que el juego madure". Contó también que aprendió a comunicarse con sus compañeros dentro del campo a través del "lenguaje corporal". En esa entrevista, en plena Eurocopa, Rodri, que disputó 63 partidos la temporada pasada, ya había advertido que se jugaba demasiado. Habló no solo de agotamiento físico, sino también de salud mental. "Alguien", afirmó, "tiene que hacer algo". Decidió hacerlo él. Citó la palabra "huelga".

Recibió apoyo inmediato de otras estrellas (Thibaut Courtois, Jules Koundé, Dani Carvajal, Allison, Rodrigo de Paul) y de técnicos (Pep Guardiola, Carlo Ancelotti). "Somos marionetas de la FIFA y de la UEFA", se había quejado poco antes el alemán Toni Kroos. FIFPro (sindicato madre de los futbolistas) difundió encuestas para mostrar que los calendarios inflados afectan no solo a los principales cracks, sino a muchos jugadores más. Y presentó ante la Comisión Europea una queja formal contra la FIFA de Gianni Infantino. Como toda respuesta, el dirigente suizo anunció que antes de fin de mes se conocerán las sedes del nuevo Mundial ampliado de Clubes (32 equipos) que se jugará en 2025 en Estados Unidos.

La pelota no puede parar. Además de copas continentales o mundiales (ahora de 48 selecciones), también hay Mundiales ampliados de Clubes, giras de pretemporada y finales vendidas al Golfo Arábigo. No hay más lugar en el autobús. Argentina-España ni siquiera encontraron fecha para "La Finalíssima" (otra copa más). Real Madrid podría superar los 70 partidos esta temporada. Y Manchester City los 80. Julián Álvarez está pagando precio a su récord de 75 partidos de la temporada pasada. Pero un informe reciente del Centro Internacional de Estudios Deportivos demostró que solo el 0,31 por ciento de los jugadores juega más de 60 partidos por temporada y menos del diez por ciento en más de 40.

el límite. Alarmó más que el nuevo formato inflado de Champions League y que la Liga de Naciones (la competencia entre selecciones de la UEFA). ¿Por qué un torneo sí y otro no?, se preguntan algunos. Hay una guerra por el dominio del calendario internacional del fútbol. Los actores centrales son FIFA, UEFA, clubes (y los jugadores en el medio de esa batalla). El Mundial de Clubes garantiza un mínimo de 40 millones de dólares a cada equipo. Es oro para los clubes del Tercer Mundo. Y valioso también para Real Madrid,

Bayern Munich y Juventus, solo algunos de los poderosos de Europa que apoyan el provecto de Infantino.

Siempre reinó la desesperación por ganar, pero todo es hoy más urgente. El tren de la victoria obliga muchas veces a los entrenadores a casi no rotar formaciones, pese a que cuentan con planteles más numerosos y a que pueden hacer cinco reemplazos por partido. A cambio de ser exprimidos, y bajo riesgo de lesión, muchos cracks ganan oro (a Rodri, por ejemplo, algunos le recordaron que gana 240.000 dólares semanales). Además de apuntar contra el Mundial de Clubes, ¿cuáles serían las otras competencias cuestionadas? ¿Las copas contra rivales del ascenso? ¿Amistosos de selecciones? ¿O se trataría de una huelga general que frenaría también la Premier, otras Ligas nacionales, la Champions y la Libertadores?

"¿Qué pasaría", se preguntó ayer el colega inglés Jonathan Liew, "si los jugadores utilizaran su poder colectivo" para incomodar a sus propios patrones y pedir en cambio una distribución menos desigual de la riqueza que genera la pelota, y ayudar así al fútbol femenino, de ascenso y de base? ¿No tendría más fuerza y credibilidad la palabra "huelga"?

Infantino ya ejerció su defensa: "La FIFA", dijo, "organiza un uno por ciento de los principales partidos de clubes en todo el mundo. Y entre el uno y el dos por ciento con las selecciones". Son partidos que, aun con abusos, ayudan a ganar dinero a más de doscientas Federaciones nacionales, la mayoría de ellas infinitamente más pobres que la Premier League. Partidos que, además, recuerdan a los hinchas de todo el mundo que sus mejores cracks juegan en Europa. Pero también tienen patria. •



El momento de la lesión de Rodri Hernández, de Manchester City, en el partido contra Arsenal, en la Premier League

## » FÚTBOL

## Racing, ganar y romper el hechizo que lleva 27 años

El primer equipo argentino en ganar una copa internacional, ahora arrastra 27 años sin jugar semifinales de una competencia organizada por la Conmebol. Racing levantó la Libertadores en 1967, treinta años más tarde Sporting Cristal lo privó de jugar la serie definitoria del certamen y esta hoy, ante Athletico Paranaense, la Academia deberá revertir el 0-1 del juego de ida para clasificarse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El regreso a la formación de Gabriel Rojas, una certeza; la duda es entre colombianos: Juanfer Quintero o Roger Martínez. •



#### Racing Club (3-4-3)

G. Arias; M. Di Césare, S. Sosa y S. Quiros; G. Martirena, J. Nardoni, A. Almendra y G. Rojas; J. Quintero o R. Martínez, M. Salas y A. Martínez. *Entrenador*: G. Costas.

## Athletico Paranaense

(4-5-1) Mycael: F

Mycael; Erick, Kaique Rocha, M. Gamarra y L. Esquivel; J. Cruz, Gabriel, T. Cuello, B. Zapelli y A. Canobbio; G. Mastriani **Entrenador:** L. González.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). Estadio: Racing.

## La guía de TV

## Fútbol

LA COPA LIBERTADORES

19 » Peñarol vs. Flamengo. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD).

21.30 » Racing vs. Athletico
Paranaense. Los cuartos de final,
partido de vuelta. Dsports
(610/1610 HD).
21.30 » Cruzeiro vs. Libertad

21.30 » Cruzeiro vs. Libertad. Los cuartos de final, partido de vuelta. Dsports+ (613/1613 HD).

LA EUROPA LEAGUE

15:40 » Tottenham vs. Qarabag. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD). 15:40 Roma vs. Athletic Bilbao.

ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 <u>HD).</u> 15:40 Lyon vs. Olympiacos.

Disney+.

13.50 » Las Palmas vs. Betis. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD).

16 Celta vs. Atlético de Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD).

LA COPA ITALIA

Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD).

# espectáculos

DE CINE El hombre que amaba los platos voladores y El jockey, dos films para no perderse PAGINA 3

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Luis Ortega. "Esta película es un punto de no retorno"

El director del film *El jockey*, que se estrena hoy en los cines, habla sobre el hecho creativo, la mediocridad de la industria, la amenaza de la IA para los directores y la elección del mundo del turf como excusa para proyectar sus horizontes existenciales

#### Marcelo Stiletano

LA NACION

"Esta película inaugura para mí una nueva etapa, que es como un punto de no retorno". Para hablar de El jockey, la película argentina de mayor proyección internacioen los cines de nuestro país, Luis Ortega abandona de entrada cualquier intención de referirse a te-

mas específicos del cine. No habrá en el comienzo de una larga conversación con LA NACION menciones al argumento, a los actores o a su propio trabajo como director, sino un ejercicio de introspección desde el cual se plantea unos cuantos interrogantes. En todo caso, pro- más grande de su amplio estudio nal de este año, que se estrena hoy fundos descubrimientos creati- ubicado a pocas cuadras de Parvos que confirmarán algunas respuestas, expresadas a través de

todavía secreta en su mayor parte para el gran público, junto a varias preguntas nuevas. Y aclaraciones frente a posibles equívocos, como el de creer que El jockey es una película sobre el turf.

Ortega responde desde el sillón que Centenario. Detrás, ocupando casi toda la pared, hay una inmenuna obra de notable coherencia, sa pintura con el rostro de Leonar-

do Favio en su juventud. Estamos en un piso alto, antiguo y muy bien cuidado, al que se accede por una estrecha escalera y en el que el visitante descubre, por ejemplo, dos enormes bibliotecas, una con libros y otra llena de películas de cine de autor en DVD. Los volúmenes que están sobre el escritorio resumen buena parte del perfil de las búsquedas intelectuales de Ortega. Continúa en la página 2



"Ya no quiero bajar el nivel del lenguaje para complacer a la gente y que va a terminar empobreciendo el resultado", dice



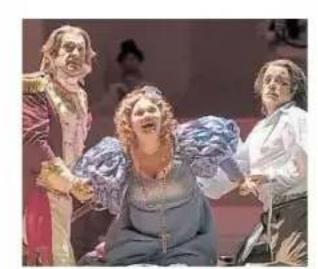

Opera en el Colón

TEATRO COLÓN

Una puesta ágil, con las tensiones de una obra exigente

#### \*\*\*\*

AURORA

DIRECCIÓN MUSICAL: Ulises Maino, DIRECción de escena: Betty Gambartes. escenografía y vestuario: Graciela Galán. REPARTO: Daniela Tabernig (Aurora), Fermin Prieto (Mariano), Hernán Iturralde (Don Ignacio), Alejandro Spies (Raimundo), Santiago Martínez (Bonifacio), Cristian Maldonado (Don Lucas), Virginia Guevara (Chiquita), Claudio Rotella (Lavin). coro estable del TEA-TRO COLÓN, DIRIGIDO POR MIGUEL MARTÍ-NEZ. ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO CO-LÓN. EN EL TEATRO COLÓN

ecía Daniel Barenboim -repetía, tal vez sin saberlo, una noción antigua- que en la música francesa respiraba la lengua francesa, del mismo modo que en la música alemana, la lengua alemana, con su apertura de vocales, en un caso, y la astringencia de las consonantes, en el otro.

Aurora, encargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la apertura del nuevo edificio del Teatro Colón en 1908, se estrenó en italiano con un libreto de Luigi Illica. La traducción al castellano fue hecha en 1942 y se escuchó por primera vez el 9 de julio de 1945. Los problemas de esta segunda versión no conciernen únicamente al sentido; hay además graves inadecuaciones métricas e innumerables rimas indolentes.

Héctor Panizza era argentino, pero se había formado musicalmente en Italia, y le debía más a Umberto Giordano que a Arturo Berutti. La música de Panizza, y particularmente Aurora, hablaba y sigue hablando en italiano, por mucho que se la cante en castellano. En la nota que escribió para el programa de mano, Betty Gambartes, directora de escena de esta nueva puesta de la ópera, señala que, antes de cualquier otra consideración, se dedicaron con Ulises Maino, el director musical, a remediar lo remediable: "Buscamos que fuera más ágil, introdujimos nuevos cortes, trabajamos la traducción al castellano...". El resultado es más oreado, menos ripioso. Claro que el texto por si solo no asegura nada. Continúa en la pág. 2

2 | ESPECTÁCULOS | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Luis Ortega. "Lo que tenemos en común es la vulnerabilidad"

El realizador de *El jockey* tiene una mirada sombría sobre el futuro del gran cine con aspiraciones artísticas; "las cosas que tienen corazón son un incordio para los negocios", dice

Viene de tapa

Allí están Řimbaud, Lou Reed, Freud y el escritor inglés Denton Welch, cuya breve y atormentada vida podría perfectamente inspirar a uno de los típicos personajes de las ficciones del director.

"El Hipódromo de Palermo, que es un lugar mágico, tuvo la generosidad de brindarnos una locación que es única en el mundo. No hay otro lugar igual. Y yo les aclaré que no era una película sobre el turf. Después de verla muchas veces me di cuenta de que en realidad habla más de lo que se siente ser un director de cine que un jockey. Y del contraste entre el mundo interior, de donde salen las películas, y la industria y el mundo de los negocios, que en definitiva deciden qué se va hacer y qué no", explica Ortega.

La charla transcurrió en el breve lapso que el director encontró para regresar a Buenos Aires después de presentar El jockey en los festivales de Venecia (donde formó parte de la competencia oficial) y Toronto, y antes de viajar a San Sebastián, donde recibió la noticia de que su película había sido elegida por la Academia del Cine de la Argentina para representar al país en la búsqueda del Oscar internacional y del Goya a la mejor película iberoamericana.

"Yo siempre estuve convencido de la película que iba a hacer, pero a los productores con los que había trabajado hasta ese momento no les pareció lo mismo. Antes, si me animaba a pasar por una sala donde se veían mis películas lo más probable es que estuviera vacía. Fueron películas hechas con dos pesos, casi sin equipo técnico. Hice un largo recorrido hasta que en un momento las cosas empezaron a funcionar mejor. Pude arreglar esta casa, por ejemplo. La imaginación es gratis, escribir tiene un costo mental y físico, pero para filmar tenés que salir a pedir el dinero y la industria está pendiente de otros asuntos. El desfase puede ser muy grande", explica.

#### -Pero estuviste en Venecia y en Toronto, festivales muy grandes y exigentes donde tu película fue seleccionada y muy bien recibida por la crítica.

-Me refiero a la instancia previa a la realización de una película, que es una apuesta a algo que nunca resulta un negocio garantizado. Las productoras repiten a los mismos actores todo el tiempo, el algoritmo, la estructura, el modo de narrar. Y cada vez hay una tendencia más grande entre los productores y las plataformas de eliminar del mapa al director, que pasó a ser un estorbo en el pegocio.

## bo en el negocio. -:Cómo es eso?

-¿Cómo es eso? –Dentro de poco a una película la va dirigir la inteligencia artificial. Estamos en un momento en el que las cosas no sé si son buenas o malas, esa es otra discusión. Pero las cosas que tienen corazón son un incordio para los negocios. Solo están pensando en un actor famoso, en un guión que cumpla la función de lobotomía del día para que un espectador que no piensa, no sufre y no siente pueda volver al trabajo al día siguiente y ser funcional. Yo pienso otra cosa: creo que cualquier expresión artística pone en cuestionamiento muchas cosas



"Cualquier expresión artística puede generar crisis profundas", expresa

RICARDO PRITUPLUK

y puede generar crisis profundas. Hacerque una persona decida, por ejemplo, que no quiere trabajar más de lo que está haciendo.

## -¿Es lo que te está pasando a vos con esta película?

 Una historia como la de El jockey puede generar incomodidades que perturban un poco el orden y eso genera problemas. De repente aparece una película como esta, que cuestiona quiénes somos en realidad, si es que somos alguien. Es un riesgo y un dolor de h..., porque el guion no es convencional, porque un productor no sabe cómo va a salir. La disociación que tiene el personaje principal de *El jockey* con su métier, digamos, es la representación de lo que significa estar vivo hoyytener que lidiar con gente que solo está detrás de un negocio redituable.

#### -Vos estás advirtiéndole de alguna manera al espectador que se va a encontrar con una historia que lo pondrá frente a un espejo, lo va a incomodar y le hará cuestionar unas cuantas cosas. Probablemente esta no sea una película para todos.

-Ese es un veredicto. Al mismo tiempo tengo mis dudas sobre quiénes son todos los espectadores. No sé si es un halago o un defecto formar parte de todo el mundo. Pero hablando del espejo, cuando nos despertamos a la mañanay nos miramos ahí no tenemos la menor idea de quiénes somos. Esa es la pregunta que se hace El jockey con su propio lenguaje. El relato está hilvanado por esa pregunta: ¿Dónde está uno? Sin duda el cuerpo no es suficiente como respuesta y ahí entra la parte espiritual.

#### -¿De qué manera?

-De ahí surge mi relación con el cine. Todos somos una cámara, nos guste o no. Lo que hacemos es percibir imágenes y sonido permanentemente. La anarquía de la percepción es tan grande y varía tanto entre las personas que en el fondo todos tenemos un gran potencial creativo. Pero por algún motivo la industria se encargó de colocarlo en una cajita y reducirlo a una expresión muy pobre. El cuentito, el conflicto, los tres actos, lo que tiene que pasar a los 20 minutos. Si mirás hoy una película de Fellini lo que ves es de una libertad descomunal, abrumadora como la vida. Y pasaron, no sé, 70 años, y el lenguaje se empobreció de una manera desmoralizante. Nadie se atrevería a hacer tres planos de La dolce vita, La Strada. Se lo decís a un productor y te tira el guion por la cabeza.

-¿Y a qué se debe esa involución? Dicen que en la época de las cavernas la gente se juntaba alrededor del fuego y uno tenía que contar un cuento. Si los otros se aburrían, le daban un palazo en la cabeza. De allí hasta hoy debería haber una evolución. Y por supuesto es clave que una película te atrape. Pero ¿a qué costo? ¿Hacer un truquito de guion evidente cada tres minutos? Sería mucho mejor entrar en un viaje que ponga tu propia vida en perspectiva, porque estamos todos muyaisladosydeberíamosunirnos a partir de nuestra fragilidad. Es la soledad v la vulnerabilidad lo que tenemos en común, no la fortaleza. No aceptamos ese factor humano que es común a todos. Y eso trae consecuencias.

#### -¿Cuáles?

-Que la inteligencia artificial esté ocupando el lugar que hoy tiene. Como te dije, va a terminar dirigiendo las películas y van a terminar actuando en ellas actores que no existen. Dentro de poco tiempo Netflix va a dirigir sus películas sin directores. En realidad ya lo está haciendo.

-Venís de contar historias de personas reales como Carlos Robledo Puch en El ángel y los integrantes del clan Puccio. Ahora entrás en un mundo idiosincráticamente porteño como el del hipódromo, pero sin un anclaje concreto en la realidad. Quienes esperan una continuidad con tus trabajos más recientes seguramente se van a extrañar.

 Hay un engaño alrededor de esa realidad. El ángel está inspirado en una persona que existe, pero nadie le conoce la voz o una frase real que haya salido de su boca. No hay una sola entrevista filmada con él. No es la vida de Julio Iglesias. Es una leyenda urbana. Lo que hice en El ángel fue una ficción absoluta. Como a los productores les resulta un negocio más seguro basarse en un caso real me agarré de eso para conversar con ellos, pero a mí nunca me interesó que fuera un caso real. De hecho, todo lo que pasa en esa película es inventado. Y en El jockey también, solo que con más libertad.

#### -¿Y cómo apareció la temática turfística?

-Un amigo muy querido me llevó al hipódromo y me dije: este tipo pudo haber sufrido un shock y se cayó del caballo. Al despertar del coma agarró un tapado de piel, una cartera y salió a la calle. Se le borró el disco rígido.

#### -No hay un mensaje político en tus películas, pero sí una proclama humana.

-En realidad no quiero decir nada en particular, pero sí creo en que nosotros, como personas, tenemos el derecho de dar un paso al costado y decir que no vamos a formar parte de un mundo que no ofrece ningún contenido espiritual que pueda ayudar a salvarnos. Todo eso tiene un costo económico y social, pero también un beneficio profundo, que es hacer contacto con lo que uno es en realidad. ●

## CRÍTICA CLÁSICA



Daniela Tabernig TEATRO COLÓN

## El Colón, un escenario ideal para las tensiones de *Aurora*

#### Viene de tapa

Lomás notable es aquí el alineamiento de la realización musical y la realización escénica, que participan del mismo principio de estilización. Aurora habla en italiano, y Maino trazó firmemente el generoso gesto melódico; firmemente, pero acariciando, se diría, cada línea, con una atención detallada a la orquestación refinada de Panizza, deudora de Puccini. La Estable, formidable una vez más, respondió en todas sus secciones.

La intimidad del tratamiento musical tuvo su correlato en el escénico. La intimidad no se refiere aquí a que Aurora sea una ópera de interiores. Gambartes parece haber buscado la tibieza de la niñez, los dibujos de soles de los actos escolares, y a la vez una revisión del barroco americano. La puesta, sin embargo, puede desplazarse de la estilización al símbolo -que viene a ser aquí la abstracción del estilo-, como pasa por ejemplo en el Acto II, en la residencia de Don Ignacio. En el patio español, vemos una fuente con un palo borracho en flor. Se cifra ahí el drama entero: la patria nueva que bebe de la tierra de España, pero que se eleva al cielo.

Es el drama de la dependencia mutua que se ha vuelto imposible la que define asimismo a los personajes principales. La Aurora de la soprano Daniela Tabernig y el Mariano del tenor Fermín Prieto consumaron esa condición dúplice: con los vuelcos entre enamoramiento y responsabilidad, entre la fidelidad al amor o el amor a la patria. Lo hicieron con un intachable despliegue actoral y sin fisuras vocales, ya desde principio en las arias de cada uno en el primer acto.

El timbre de Tabernig es redondo, contundente en lo grande y en lo mínimo, sin manierismos, y acá nos convence de que no hay otra manera de cantar Aurora que como lo hizo ella. Prieto no se quedó atrás, y desde y a tuvo su lucimiento en la intrincada "Alta en el cielo": intrincada por lo conocida, y como en casi todo lo que se conoce con una memoria sentimental, cualquier énfasis es desbordamiento. Prieto mantuvo a raya la expresividad, tal vez previendo que una vez concluida le pediría al público que la cantara, casi como bis. La mayoría de los asistentes cantó de pie.

Aurora es una ópera llena de estríasy así también la patria cuyo nacimiento quiso celebrar tiene muchas más estrías de las que podían preverse en su estreno. Esta versión no disimula ninguna. • Pablo Gianera LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



## 2 ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 26 AL 3 DE OCTUBRE



Un relato profundo y existencialista que va más allá del mundo del turf

AGENCIA RF

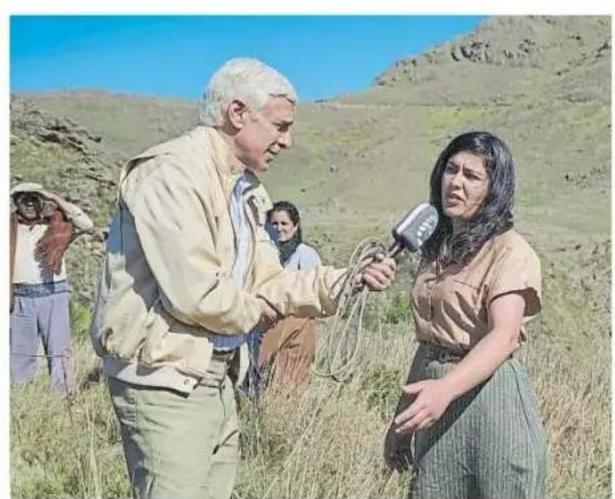

Leonardo Sbaraglia en su intepretación de José De Zer

# Un derroche de creatividad al servicio del arte

#### EL JOCKEY

\*\*\*\* (ARGENTINA, MÉXICO, ESPAÑA, DINAMARCA, ESTADOS UNIDOS/2024). DIRECCIÓN:
Luis Ortega. GUION: Luis Ortega, Rodolfo Palacios, Fabián Casas. FOTOGRAFÍA:
Timo Salminen. Música: Sune Rose
Wagner. EDICIÓN: Rosario Suárez, Yibrán Asuad. ELENCO: Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho, Daniel Fanego, Osmar
Núñez, Roberto Carnaghi, Mariana Di
Girólamo, Luis Ziembrowski, Jorge
Prado, Roly Serrano, Adriana Aguirre.
DURACIÓN: 96 minutos. CALIFICACIÓN:
apta para mayores de 16 años.

ace rato que uno viene escuchando que el cine está huérfano de ideas. ¿Qué sucede cuando aparece una película que es todo lo contrario, que es un derroche de imaginación, creatividad y riesgo, puestos al servicio de una búsqueda artística? Sucede una obra como El Jockey, el último y más personal trabajo de Luis Ortega, en el que logra fusionar inquietudes y estética de manera casi perfecta.

Morir y nacer de nuevo, como un reset del alma, de quiénes somos y de las mochilas que cargamos. Esa es la solución que le da Abril (Úrsula Corberó) a Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un jockey caído en desgracia y padre de su hija por nacer, para expiar sus pecados. El protagonista tomará esa sugerencia al pie de la letra, sumergiéndose junto al espectador, en un universo surrealista delineado por sus obsesiones y preocupaciones intrínsecas. Las sensaciones (porque ante todo es eso, una película de sensaciones) que genera El Jockey varían de espectador en espectador. Habrá quien salga del cine asegurando que es una comedia dramática, junto a quien jurará haberse dejado llevar por la calma de la historia sin esbozar una sonrisa. Y los dos tendrán razón.

Uno de los méritos de Luis Ortega, en su doble rol de director y guionista, es ofrecer una historia cuya identidad fluctúa, tanto o más que la de su propio protagonista. La autoexploración que hace Remo de sí mismo -sin mayor pretensión que la de encontrar otro "yo" al que asirse- sigue esa lógica de destrucción y construcción permanente donde no hay parámetros. Por eso puede pasar de ser un jockey autodestructivo a salir de un hospital con un tapado y una cartera, reformulando su ser, no solo a partir de su propia perspectiva, sino también de todos los que lo rodean. Ya no es Remo, es "la piba" o "Dolores". Y cuando parece que es un viaje desbocado hacia adelante, como una carrera más, aunque sin meta a la vista, el guion da un nuevo giro y vuelve a las bases, un viaje a la semilla en donde empezó (o vuelve a empezar) todo.

Una película tan a flor de piel como El Jockey no podría llegar a destino sin un concepto prolijo, preciso y metódico que permita ordenar el caos. Lo bizarro y lo dramático danzan junto a los actores al compás de un tema de Virus, Sandro o Palito Ortega. Y es entonces cuando el poder de la imagen se hace cargo de la narra-

ción, ofreciendo un espectáculo cautivante. Lo mismo se puede decir de la puesta en escena, de la fotografía, de cada aspecto técnico que funciona como lenguaje en sí mismo y no como mero acompañamiento, encastrándose en un todo inclasificable, pero lo suficientemente atractivo como para querer seguir viendo.

Si se trata de hacer una enumeración de los mejores actores argentinos contemporáneos, rara vez se piensa en Nahuel Pérez Biscayart para integrarlo, cuando en realidad merece estar en la cumbre de la nómina. Tiene que llegar una nueva película para subsanar, aunque sea por un rato, la injusticia.

becir que su papel en El Jockey es el mejor de su carrera sería tan injusto como arbitrario, pero sí es imprescindible destacar que la película no sería lo que es sin él. Su Remo no necesita de grandes diálogos (de hecho, debe ser uno de los protagonistas con menos parlamento en la historia del cine parlante) para conducir al espectador a las entrañas de su universo, y manejarlo a su antojo mediante gestos, miradas y conductas que transmiten mucho más que el mejor diálogo.

Jugar sin reglas ni límites aparentes es un arma de doble filo, más cuando el resultado será juzgado por muchos que no están acostumbrados a vivir sin reglas. Luis Ortega -tal vez por convencimiento, tal vez por pretensión-decidió hacer las cosas a su manera. Y esa convicción es la que transforma a El Jockey en una película imposible de pasar por alto. • Guillermo Courau

# Viaje profético de un personaje apasionante

#### EL HOMBRE QUE AMABA LOS PLATOS VOLADORES

\*\*\*\* (ARGENTINA/2024). DIRECCIÓN: Diego Lerman. GUION: Diego Lermany Adrián Biniez. FOTOGRAFÍAY CÁMARA: Wojciech Staroń. EDICIÓN: Federico Rotstein. ELENCO: Leonardo Sbaraglia, Sergio Prina, Osmar Núñez, Renata Lerman, María Merlino, Agustín Rittano, Norman Briski, Daniel Aráoz, Mónica Ayos. DURACIÓN: 107 minutos.

ómo abordar el personaje de José De Zer? Quizá para los más jóvenes sea un desconocido, un hallazgo de esta nueva película de Diego Lerman (Una especie de familia, El suplente), pero para los que va tienen unos años, De Zer fue una figura estelar de la televisión de finales de los 80, aquel que asomó en Nuevediario como el artífice de una saga noticiosa que tenía a los ovnis y el cerro Uritorco como epicentro. También había sido el periodista que cubrió el copamiento al cuartel de La Tablada, un cronista de espectáculos de la noche porteña, un artista en la búsqueda de interés allí donde no parecía haber más que abulia y monotonía.

¿Cómo abordar a ese personaje tan querido por sus compañeros, extravagante en sus apariciones públicas, con su pelo canoso y sus alaridos al camarógrafo apodado 'Changuito'? Como "El hombre que amaba a los platos voladores", nos dice Lermany nos invita a la aventu-

ra de su descubrimiento (Leonardo Sbaraglia) camina y camina por los largos pasillos de un teatro de revista a la espera de saludar a la estrella, la estridente Mónica (Mónica Ayos), con sus pelucas y atrezzos que van y vienen entre el escenario y el set de la televisión. José se mueve como pezenelagua, con su camperita clara ajustada a la cintura, su sonrisa de dientes blancos y una alegría de estarahí, en el medio de "la movida", que resulta contagiosa. De repente, un problema coronario lo deposita en la cama de un hospital y le ofrece una visión: sus horas de extravío en el desierto del Sinái durante la Guerra de los Seis Días regresan como una ráfaga a su memoria, quizá como una señal de lo que vendrá, como el preámbulo de un volantazo para su carrera como cronista en la televisión.

Un pequeño pueblo de Córdoba busca reinventar su protagonismo turístico gracias al rumor de que objetos voladores no identificados han sido avistados en la zona. ¿Una trampa de los inversores que buscan revaluar sus tierras o una leyenda creída por los lugareños? No importa, porque José va hacia allí con el Chango (Sergio Prina, notable) como copiloto, a revolucionar el pueblo de montaña y convertirlo en el germen del furor de las fake news contemporáneas.

Pero El hombre que amaba a los platos voladores no es un registro testimonial de aquella historia sino la exploración del viaje de José hacia ese destino inventado, hacia un encuentro profético. 

Paula Vázquez Prieto

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval

## mín. 13° | máx. 19°

Agradable Soleado, con vientos leves del sector sureste

### Mañana

mín, 14" | máx. 20"





## Luna

Sale 3.30

Se pone 13.10

Nueva 2/10 Creciente 10/10

O Llena 17/10 Menguante 24/10

SANTORAL San Vicente de Paúl, presbítero | UN DÍA COMO HOY En 2017, Arabia Saudita se convierte en el último país del mundo en anunciar que levantará la prohibición de conducir a las mujeres.

#### Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

### Humor petiso Por Diego Parés

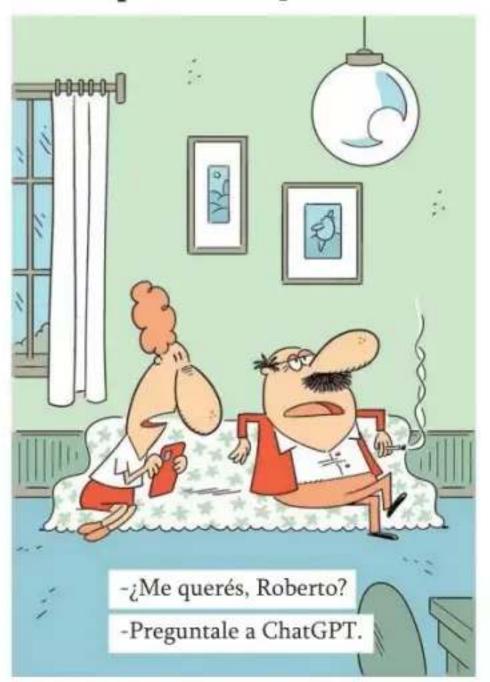

Hablo sola Por Alejandra Lunik

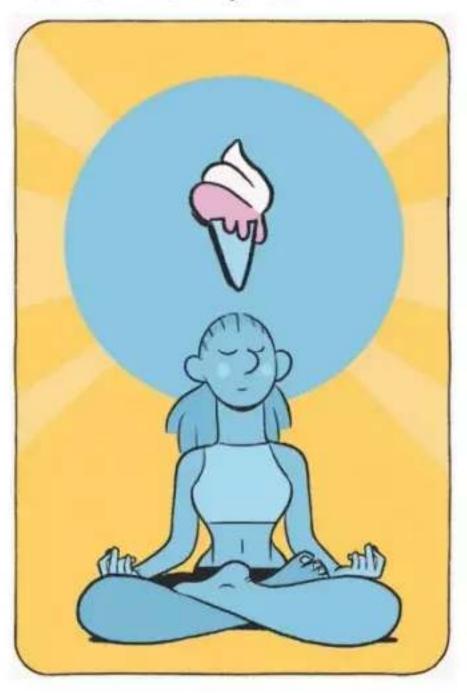

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





# Ignacio Rodríguez Quintana. "Preocupa a los correos la competencia informal"

Entrevista con el asesor de la Asociación de Empresas de Correo / PÁG.6

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | comercioexterior@lanacion.com.ar

# Puertos secos

# Iniciativas que potencian el desarrollo regional y disminuyen los costos logísticos

Los nodos intermodales están lejos del mar y de los ríos, de allí su denominación; falta integración con el ferrocarril e inversión en cámaras de frío; existen proyectos frenados asociados al Corredor Bioceánico / PÁGS. 4y5



EL EXPERTO América Latina es una región de paz, diversidad y recursos naturales / 3
CAMIONES Una nueva apuesta por la sustentabilidad / 7

**INVERSIÓN** A la competitividad europea le falta innovación / 8

2 | COMERCIO EXTERIOR | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### TRACKING

#### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. PROHIBICIÓN

El Departamento de Comercio de Estados Unidos propuso prohibir el software y hardware chino y ruso en los vehículos conectados que circulen por el país, es decir, en la práctica se veta de las rutas estadounidenses a los vehículos procedentes de China y Rusia.

La administración Biden teme que Pekín y Moscú puedan recopilar datos sobre conductores estadounidense o hackear de manera remota vehículos.



#### 2. LÁCTEOS

La Comisión Europea presentó un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la investigación china sobre productos lácteos de la UE, iniciada después de que la Unión Europea impusiera aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos. Es la primera vez que la Unión Europea emprende una acción al inicio de una investigación, en lugar de esperar a que desemboque en medidas contra el bloque



#### 3. EN BAJA

Los exportadores de la zona euro seguirán teniendo dificultades en los próximos años, ya que el elevado costo de la energia y el escaso crecimiento de la productividad laboral jugarán en contra de su competitividad, según un estudio del Banco Central Europeo. Los exportadores no han dejado de perder cuota de mercado mundial, y sus dificultades se han agudizado en los últimos años



#### 4. AZÚCAR

La expectativa de que Brasil, principal productor de azúcar, entre en uno de los periodos entre cosechas más largos de las últimas décadas, debido a una sequía histórica y a los incendios generalizados de tierras de cultivo, ha roto la estrategia de meses de los operadores de vender en corto en el mercado del azúcar de Nueva York

## **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



**SUSTENTABLE.** El Gobierno español adoptó una nueva hoja de ruta energética que pretende aumentar la proporción de energía renovable de su producción de electricidad hasta el 81% en 2030, e incrementar significativamente sus objetivos en materia de hidrógeno verde. En este nuevo plan energético se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% respecto a los níveles de 1990

81%
Es el porcentaje de la producción española que será sustentable en 2030

SHUTTERSTO

Serán los gigavatios que producirá el hidrógeno de exportación en 2030

### INFORME

Los números de la CERA

# Hay menos empresas exportadoras en la Argentina

Entre 2014 y 2023 el país perdió el 15% de las compañías que venden al exterior

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), dio a conocer el último informe del Observatorio PyMEx titulado "Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2014–2023. Una caída que debemos revertir". Allí se analiza el desempeño exportador de la Argentina durante los últimos diez años, con mayor énfasis en 2023, y abordando en particular el comportamiento de las PyMEx de manufacturas.

Según indica CERA, algunos puntos destacados son:

El año 2023 fue especialmente complejo por la sequía histórica que afectó al país, los desequilibrios macroeconómicos persistentes, y las severas restricciones sobre la actividad exportadora. Este conjunto de factores generó la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años (-24% y US\$ 22 mil millones menos que en 2022). La Argentina pasó de tener 10.383 empresas exportadoras totales en 2014 a 9457 en 2022 y 8798 en 2023, el valor más bajo desde 1994 y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en 2006.

La cantidad de empresas exportadoras de manufacturas pasó de 9176 en 2014 a 8213 en 2022 y 7172 en 2023, también el valor más bajo desde al menos 1994 y lejos del máximo de 2006. De las 7172 empresas manufactureras registradas en 2023, 654 fueron Grandes, 3.707 pymex y 2811 micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y 2022. La cantidad de pymex manufactureras pasó de 4813 en 2014 a 4131 en 2022 y 3707 en 2023.

La caída de las empresas exportadoras de manufacturas superó la caída de las empresas exportadoras totales, tanto en el año 2023 como en el período 2014-2023. En el 2023, la Argentina perdió un 7% de sus exportadores totales y un 13% de sus exportadores manufactureros. Entre 2014 y 2023, medido punta contra punta, la Argentina perdió el 15% de sus exportadores totales y el 22% de sus exportadores manufactureros.

Las firmas grandes son las más longevas, llevando entre 20 y 25 años en el negocio exportador; las pymex son algo más «jóvenes» -entre 15 y 20 años- y los microexportadores son los que tienen menor «edad exportadora» -entre 10 y 15 años-. •

### **EL EXPERTO**

# América Latina es una región de paz, diversidad y recursos naturales

En un mundo convulsionado, el sur del continente se vislumbra como una oportunidad para hacer negocios en un ambiente lejos de armas nucleares y con conexiones bioceánicas



#### Félix Peña

Especialista en comercio internacional de la Fundación ICBC

a calidad del diagnóstico que se tenga en cualquier país sobre la realidad internacional es hoy, más que nunca, un requerimiento esencial para poder navegar el mundo, cada vez más incierto y complejo, que lo rodea.

Al respecto cabe constatar que, tanto en el plano global como en el de las distintas regiones, es posible observar hoy en las relaciones internacionales cambios continuos que incluso tornan más necesario

que antes, una lectura actualizada e inteligente, sobre los efectos que ellos pueden tener en la perspectiva de cualquier país y de sus respectivas regiones geográficas, incluyendo por cierto, la América del Sur.

Los cambios que se observan en la actualidad, pueden incluso tener efectos profundos en las relaciones externas de cada uno de los países sudamericanos. Un diagnóstico continuo y cierto es entonces algo necesario para cualquier país y región. Es ello una razón más para sumar esfuerzos de diagnósticos con nuestros vecinos, a fin de contar con una lectura compartida y actualizada de la realidad global y regional, que sea inteligente y sobre todo, que esté vinculada con las acciones que se necesitan y que se quieran y puedan emprender, en la perspectiva de los respectivos intereses nacionales.

La necesidad de una lectura compartida y actualizada deriva del hecho que los sudamericanos, son países que tienen ventajas que eventualmente pueden ser comunes a varios y eventualmente, a todos. Ello torna más necesario un continuo esfuerzo de lectura compartida de las ventajas competitivas que permitan negociar y desarrollar acciones conjuntas y cooperativas, incluyendo la identificación de los factores y condiciones con los cuales, eventualmente, puedan compartirse las que ya existen o que pudieran desarrollarse en el futuro.

El hecho de no tener armamentos nucleares propios y de haber rechaLos sudamericanos son países que tienen ventajas que eventualmente pueden ser comunes a varios y eventualmente a todos

zado explícitamente impulsar su desarrollo, es una de las ventajas competitivas que actualmente tiene la región sudamericana. Es una resultante de las relaciones entre la Argentina y el Brasil—los dos países sudamericanos que en principio estaban en condiciones de desarrollarlas- a partir del acuerdo tripartito sobre los recursos hídricos concluido en 1979 entre los dos países y el Paraguay.

Otras ventajas son las que se pueden seguir alcanzando, por ejemplo en relación a la protección del medio ambiente, en especial las políticas referidas a los efectos del cambio climático; a la calidad y diversidad de los recursos naturales existentes en la región, y a la pertenencia al Atlántico Sur y al Pacífico Sur, incluyendo las respectivas conexiones bioceánicas.

Quizás ha llegado el momento para plantear y desarrollar una real reflexión conjunta orientada a las acciones de países sudamericanos. Las cuestiones mencionadas -entre otras- podrían incluirse en una agenda de trabajo conjunto de las instituciones regionales existentes ode las que se creen en adelante. Ello nodebería excluir la posibilidad que los acuerdos que se diseñen incluyan la participación de otros países pertenecientes a la más amplia región de América Latina. •



### NOTA DE TAPA

# Puertos secos

# Iniciativas que potencian el desarrollo regional y disminuyen los costos logisticos

Los nodos intermodales están lejos del mar y de los ríos, de allí su denominación; falta integración con el ferrocarril e inversión en cámaras de frío; existen proyectos frenados asociados al Corredor Bioceánico

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION



or su extensión y altos costos logísticos, la expansión de los puertos secos en la Argentina constituye un aporte significativo al desarrollo regional y a la creación de polos pro exportación porque, en general, a su alrededor además de empresas se suman despachantes de aduana, transportistas, compañías de seguros. Ya hayunos 15 funcionando, si se abre el concepto y se incluyen también los depósitos fiscales, que quedan un escalón más abajo en materia de prestaciones. Hay varios proyectados, en especial en el norte, en provincias mineras. El desafío es sumar más con áreas de fríoy también complementar con ferrocarril.

Tanto los depósitos fiscales y puertos secos comenzaron a ponerse en marcha en la Argentina en los '90, cuando con Domingo Cavallo se cambió la normativa: son habilitados por la Aduana. En el mundo empezaron a multiplicarse cuando el crecimiento del comercio internacional implicó que los puertos empezaran a tener restricciones, entonces surgieron estas plataformas que, en general, cuentan con transporte intermodal terrestre conectado a uno o varios puertos marítimos.

¿Qué hace un puerto seco? Presta servicios de Aduana, gestión de documentos, tiene capacidad de almacenamiento de contenedores e infraestructura para distribución de mercancía. Son una zona aduanera primaria.

la Cámara de Exportadores de la

República Argentina, resalta las ventajas que implican al permitir trasladar parte de la operación de un puerto a una zona "lejana del agua". Ratifica que llevar la zona primaria aduanera más cerca de las empresas es importante, pero el "gran problema" es que no hay sistema intermodal. "El ferrocarril baja el costo del transporte hasta el 25% y eso es clave. Otra alternativa es usar bitrenes, pero tampoco los hay. Hay muchos kilómetros en el mapa, pero la mayor parte está cortado. No está el desarrollo que se requiere para aprovechar a fondo los puertos secos. Lo que integra es el ferrocarril".

El experto en comercio internacional Gustavo Scarpetta explica que si bien a nivel mundial existen para importación y exportación, en la Argentina están enfocados en exportaciones: "Ayudan a consolidary desconsolidar la mercadería; bajan fuerte los costos al estar más cerca de las empresas y permiten los trámites aduaneros y los controles. Los contenedores que salen de allí van directo a los buques de carga". En el caso de los depósitos fiscales, lo que sale de ahí es sometido a nuevos controles, por ejemplo, en frontera.

Para el especialista, son una herramienta que -además de facilitar las operaciones-tienen posibilidades de generar un "círculo virtuoso", pueden crear una suerte de clúster de empresas alrededor ya que están las directamente interesadas, las que prestan los servicios que requieren y "se suman otras, Fernando Landa, presidente de cuando ven que la experiencia es positiva". Da el ejemplo concreto

Un puerto seco presta servicios de Aduana, de gestión de documentos y almacena contenedores, entre otras funciones

del de San Francisco, en el sudeste de Córdoba, que empezó a operar en agosto del 2022, "arrancó con tres exportadores y hoy son 40"

Ese nodo logístico y multimodal es una iniciativa público-privada que vincula a Trenes Argentinos Carga (TAC) con el grupo GCC Business Platform, integrado por la Compañía Argentina de Alfalfas y Forrajes SA (Cadaf) y la Compañía Argentina de Logística Intermodal Ferroviaria (Calif). Su radio de acción es de unos 150 kilómetros y logró uno de los objetivos propuestos que era escalar las operaciones.

Elsa Marinucci, directora de TransModal Worldwide Logistics y especialista en logística internacional, señala que estas plataformas son una "muy buena opción" para descongestionar terminales portuarias, ya que los contenedores se desplazan hasta allí. Apunta que un problema en la Argentina es el "no óptimo" funcionamiento del ferrocarril para el transporte de manufacturas; en general se usa para cargas a granel.

"Loideales el sistema intermodal, ese es el esquema que agiliza la logística y reduce más todavía los costos -añade-. En las distancias más largas los trenes son más competitivos se combinan el transporte ferroviario, el marítimo y el transporte por carretera con el puerto de origen o de salida. A nivel local, ese esquema está presente solo en unos pocos de los existentes.

México, por ejemplo, cuenta con 15 terminales en funcionamiento que distribuyen la producción hacia los cerca de 100 puertos marítimos

que tiene; en España hay 17 operativos, el más grande es el pegado al aeropuerto de Barajas, en Madrid.

En la Argentina el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Noa-Centro -diseñado para dinamizar la economía en la región y llegar a Chile y Brasil- prevé dos puertos secos, uno en el departamento Chamical de La Rioja y el otro en Recreo, Catamarca. A pesar de los convenios firmados desde 2019, no se avanzó. Prevé construir una línea férrea nueva para el Belgrano Cargas a través de la cordillera de Los Andes que unirá Tinogasta (Catamarca) con Potrerillo (Chile) para llegar al puerto de aguas profundas de Atacama y salir a Asia. Desde el Gobierno de Catamarca indicaron que siguen esperando la concreción de las obras. "Ya mejoramos la ruta y el espacio, el resto de las inversiones eran de Nación".

#### Inversión

El despachante de aduana Luis Marengo coincide en que el beneficio de los puertos secos es "alto" al provocar una reducción importante de costos yaque "no se pagan fletes falsos". Los contenedores, por lógica, llegan y salen cargados. Sí advierte que en el que los camiones". En otros países país por el volumen de su comercio internacional suelen faltar contenedores; las navieras los destinan a los puertos de más movimiento. Respecto de la concentración de la logística en camiones, aporta que si esas unidades "quedan sin carga, es lo mismo, el camión debe rodar para no incrementar costos". Aun así, las playas de espera en estas plataformas son más económicas que las



SHUTTERSTOCK

de los puertos marítimos y fluviales. "Tener la aduana más próxima a las fábricas implica ahorro económico y detiempo-suma Delia Flores, despachantede Aduana-. En un país como la Argentina se requiere más inversión en infraestructura aduanera y logística, debe buscarse que converjan ferrocarril, aeropuerto y rutas. Estos puertos son clave para descentralizar que es lo que se necesita".

Hay consenso entre todos los consultados por LA NACION respecto de que se requieren más inversiones en infraestructura. Por ejemplo, se necesitan más puertos secos con cadena de frío, claves para la salida de productos frescos al mundo. "Es difícil decidir inversiones cuando están muy ligadas a la macro -dice Scarpetta-. El comercio exterior está impactado por factores como impuestos y tipo de cambio y desarrollar una plataforma requiere destinar montos importantes, hacerlo con incertidumbre las demora".

La última inversión en un puerto seco anunciada es en Córdoba, una iniciativa del gobierno provincial a través de la Agencia ProCórdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) que beneficiará a unas 500 pequeñas y medianas empresas. El acuerdo contempla el desarrollo de un proyecto piloto de eficientización del flujo operativo en la Terminal Portuaria Interior Cacec emplazada en el parque industrial de la entidad.

Pablode Chiara, titular de ProCórdoba, indica que la iniciativa "posiciona" a la provincia en "un lugar diferente y que le va a dar enormes oportunidades y ahorros logísticos"

#### El negocio en la Argentina

#### CUÁNTOS

Hay unos 15 funcionando, si se abre el concepto y se incluyen también los depósitos fiscales, que quedan un escalón más abajo en materia de prestaciones

#### LO QUE VIENE

Hay varios espacios proyectados, en especial en el norte del país, en provincias mineras. El desafío es sumar más con áreas de frío y también complementar con el ferrocarril

a las Pymes. El titular de la Cacec, Miguel Zonnaras, ratifica que permitirá exportar desde la terminal y "no tener que hacer el envío del contenedor vacío a Buenos Aires, con el consiguiente ahorro de costos. El sistema que se está diseñando para que cualquier usuario exportador pueda emplearlo". Un jugador clave en la utilización será la industria automotriz.

Los beneficios esperados son la reducción de un 25% de los costos asociados a la logística interna de las operaciones de comercio exterior y una baja del 50% de la huella de carbono a partir de la disminución de los recorridos innecesarios.

Enfuncionamiento, entre otros, hay en Mendoza el de Godoy Cruz, 12 hectáreas insertas en el Corredor Bioceánico Central, El 17% de la carga que se mueve entre el Atlántico y el Pacífico es vía terrestre y Mendoza concentra alrededor del 66%. En Villa Mercedes, San Luis, hay otro conectado con rutas que llevan a Córdoba, La Pampa y a la Patagonia; a ese se suma uno más en la capital puntana. Desde 1994 opera el Saforcada en el partido de Junin, en Buenos Aires.

#### En el norte, minería

En el norte del país hay varios proyectos de puertos secos que eficienticen el movimiento de las exportaciones mineras; en la Patagonia el interés, por supuesto, está en la industria del oil & gas, para las operaciones que incluyan equipos. Scarpetta precisa que, en general, hay un sector que es el impulsor principal de las actividades

y que después se van acercando otros, ese es el efecto que tienen.

Entre los principales proyectos existentes se cuentan los de Recreo (Catamarca) que fue presentado como un centro logístico internacional polimodal, junto con el de Chamical (La Rioja) son parte de la iniciativa del Corredor Ferroviario Bioceánico Noa-Centro. En Catamarca, además, hay una propuesta para Tinogasta, para la construcción del complejo binacional de Las Grutas que se sumaría al mismo corredor.

En Salta está el proyecto General Güemes que comprende la construcción de una terminal multimodal y el mejoramiento de vías del ramal C del ferrocarril Belgrano entre Metán y Güemes; beneficiaría a productores locales y de Jujuy. Para Chaco hay una propuesta en Pampa del Cielo, en la que hay involucrados privados (productores y acopiadores).

En General Rodríguez, Buenos Aires, hace cuatro años el municipio anunció la instalación de un puerto seco para impulsar la industria de la región sobre la Ruta 24; es una iniciativa públicoprivada. A fines del año pasado, el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata celebró un convenio entre ese puerto y el grupo Oapce Multitrans para desarrollar una plataforma.

Hay un proyecto para General Conesa, Río Negro, que data del 2021, cuando la Afip firmó un convenio con la municipalidad; los principales beneficiarios serán los pequeños y medianos productores de cebolla.

### Qué son y para qué sirven estas terminales

#### Definición

Según The Logistics World, los puertos secos son terminales intermodales de mercancías situadas en el interior del país o región económica que conecta, a través de la red ferroviaria, con un puerto marítimo de origen o de destino, de ahí su nombre. La principal diferencia entre un puerto seco y una plataforma logística es que en el primero se puede realizar el despacho de aduanas, agilizando así el tránsito de la mercadería.

#### Algunas funciones

Ayudan a consolidar y desconsolidar la mercadería; bajan fuerte los costos al estar más cerca de las empresas y permiten los trámites aduaneros y los controles. Los contenedores que salen de allí van directo a los buques de carga

#### Depósitos fiscales

Lo que sale de ellos, a diferencia de los puertos secos, es sometido a nuevos controles, por ejemplo, en frontera

# transporte & logistica

Esta sección es una producción de LANACION Y EXPOTRADE | www.lanacion.com.ar/comercio-exterior

# Ignacio Rodríguez Quintana

# "Preocupa a los correos la competencia informal"

Las empresas postales pasaron de distribuir cartas a convertirse en especialistas en la logística de la última milla

Texto Eduardo Pérez | REDACCIÓN EXPOTRADE

a evolución tecnológica y la modificación de las costumbres de consumo parecían haber relegado al correo a un lugar en los museos, pero esos mismos cambios transformaron a las empresas especialistas en la distribución de sobres y paquetes en protagonistas de la creciente demanda de servicios sobre la última milla.

Para cumplir con los requerimientos derivados del avance del



comercio electrónico y la exigencia de un servicio de calidad y veloz por parte del cliente final, las compañías postales se respaldaron en su capilaridad y experiencia históricas.

"La pandemia hizo que se consolidara mucho la actividad postal. Fuedeclarada servicio esencial y, en ese momento, creció en volumen y se incrementó más la confianza de la gente en el proceso de entrega, porque el usuario espera mucha más precisión y velocidad", explicó Ignacio Rodríguez Quintana, asesor en Asuntos de Correo de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina (AECA).

#### ¿Cómo evolucionó el trabajo en los correos en los últimos años?

Pourante la pandemia, la actividad postal creció en volúmenes e hizo que aumentara la confianza de la gente en el proceso de entrega, lo que llevó a que el usuario de los servicios de correos espere no sólo rapidez, sino también altos niveles de calidad que obligaron a evolucionar e incorporar tecnología a hacer desarrollos.

#### P-¿Hubo mucha incorporación de procesos externos?

B-En las empresas se dio mucho desarrollo de tecnologías propias, porque no siempre sirven las que vienen enlatadas. Debido a que cambió mucho la labor, por el mayor volumen, hubo que incorporar soluciones de robotización, en las que se venía trabajando, pero que tomaron una dinámica mucho más acelerada, dada la urgencia del momento.

 Más allá de las cuestiones tecnológicas, ¿cuáles son

## los problemas más acuciantes que tiene el sector postal?

R – Algunos inconvenientes son compartidos con otras actividades, como la inflación o el crédito. Otra preocupación es la competencia informal. Este es un sector con regulaciones que tienen que ver con cómo se honra esa confianza que deposita una persona cuando entrega un paquete o papeles comerciales. Eso tiene una regulación legal que los correos cumplen estrictamente, pero en los últimos tiempos han aparecido competidores que no juegan bajo las mismas reglas.

## P - ¿Cómo afectan los costos la operación de los correos?

ese tema con la generación de índices propios en este contexto inflacionario, que expone temas como los costos ocultos, asociados con la duplicidad fiscal o la incorporación de sistemas para mejorar las ratios de entrega, vinculados con hacer más eficientes las operaciones y evitar la multiplicidad de intentos de entregas por errores. Hay cuestiones que se pueden cubrir en los índices que elabora la Cámara y otras que se van a escapar, pero que son de interés para la actividad. •





LA NACION | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

#### PUNTOS CARDINALES



#### CHOFERES

La Asociación del Transporte de Valladolid (Asetra) quiere facilitar a las empresas de transporte de mercancías de esta provincia y de la comunidad autónoma la llegada de conductores profesionales de otros países



#### **SIN INFRAESTRUCTURA**

Al menos un tercio de las empresas que inician gestiones para instalarse en México en el marco de la llamada "relocalización" desisten de hacerlo por falta de infraestructura básica v buscan otros destinos

## Camiones. Una nueva apuesta por la sustentabilidad

La plataforma de vehículos "Súper", de Scania, se destaca por un mayor ahorro de combustible

#### Alejo González Prandi REDACCIÓN EXPOTRADE

Todas las fichas están puestas en "liderar un cambio hacia un sistema de transporte más sustentable". Con esa premisa, durante un encuentro en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, Scania Argentina presentó Súper, su nueva generación de camiones en el país, que fue considerada por la marca como "el tren motriz más eficiente de su historia".

El dato significativo es que la nueva estrella de la marca permite un ahorro del 8% de combustible, respecto de la generación anterior. Otras características del este powertrain renovado son el nuevo motor de l3 litros, la caja de cambios Scania G25 y G33 y el eje trasero de simple reducción.

Súper "es el fruto de una inver-

sión de más de 2000 millones de euros", dijo Oscar Jaern, CEO de Scania Argentina.

Por su parte, Alejandro consideró que 2024 transcurrió en "un país de muchas incógnitas". Al respecto, dijo: "Cuando planificamos la producción y ventas – unos seis meses antes de que arranque este año-, todo lo que es la preparación de nuestro plan de negocios anual, tuvimos que tomar decisiones, planificar volúmenes y ventas para la red de servicios, en un contexto de incertidumbre. Hicimos un plan de negocios bastante conservador y hoy estamos cumpliendo los objetivos".

Súper abre camino a "una mayor rentabilidad y beneficio para el medioambiente, ya que el 8% de ahorro en combustible es un 8% menos de toneladas de dióxido de carbono que se libera a la atmós-

fera", explicó Pazos. "Hoy, el diésel en la torta de costos operativos de una empresa de transporte ronda el 40%. Con Súper se produce un ahorro directo para el transportista y un beneficio al medioambiente", aseguró el directivo. También mencionó que los periodos demantenimiento, dependiendo de la aplicación, pueden extenderse hasta un 30%. Es decir, la marca abandona el concepto de hacer los mantenimientos de las unidades por una cantidad fija de kilómetros para pasar a una modalidad flexible.

Según destacó Leandro Hernández, director de Servicios de la compañía, con la nueva línea de camiones los costos podrán reducirse hasta un 20%. En opinión de Mariano Estrada, director Comercial de Vehículos de la marca, "el objetivo esencial es minimizar el tiempo en el taller y maximizar la utilización del vehículo de nuestros clientes".

Con hasta 550 CV y un torque de hasta 2800 Nm, Súper presenta un motor Scania de seis cilindros en línea. Además, el nivel de eficiencia térmica del motor alcanza un 50%. El chasis se presenta como "más versátil", con mejor distribución del peso y la posibilidad de crear más espacio libre en la estructura. Esta característica optimiza el potencial de carga útil y las opciones de carrocería.

La línea de camiones está disponible en configuraciones 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2 y 8x4. De esta manera, se adapta a diferentes operaciones de transporte. Se ubica, inclusive, entre las opciones de la gama XT, diseñada para tareas extrapesadas en condiciones exigentes. La seguridad está dada por ADAS 2.0 y el confort de marcha se debe a las cajas de cambios G25 y G33, que disponen de una distribución renovada del flujo de aceite. De esta manera, según la automotriz, "se garantiza una menor fricción y reduce las pérdidas internas en un 50%". Estos componentes de transmisión son fabricados en la planta de Scania, ubicada en Tucumán.

El freno de liberación de compresión (CRB, por sus siglas en inglés), incluido en la versión estándar, dispone de un mejor desempeño de frenado del propulsor y es acompañado por servicios inteligentes. Scania Argentina recibió a más de 1200 clientes de distintos puntos de la Argentina y de países de la región, como Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Honduras y Costa Rica. •



### PANORAMA INTERNACIONAL



Una planta en Alemania que produce vehículos eléctricos

## Inversión

# A la competitividad europea le falta innovación

La productividad de la UE frente a EE.UU. y China se resiente por el déficit de empresas tecnológicas y un costo energético superior

Texto Dani Cordero EL PAÍS

ario Draghi ha elevado el concepto teórico de la productividad a un valor esencial del proyecto de la Unión Europea. "Si Europa no puede ser más productiva, nos veremos obligados a elegir [...]. No podremos financiar nuestro modelo social. Necesitaremos reducir algunas, si no todas, nuestras ambiciones. Es un desafío existencial", señala en el prólogo su informe El futuro de la competitividad europea. La situación de partida es compleja, porque los Veintisiete van por detrás de sus competidoresEstados Unidos y China y la desaceleración del crecimiento de la productividad ha permitido en el caso norteamericano que la renta disponible per cápita haya crecido

El informe de Draghi destaca que el diferencial de esa productividad entre Europa y Estados Unidos se explica básicamente por el liderazgo norteamericano del sector tecnológico, ante la debilidad que muestra en ese campo Europa. Oriol Aspachs, director de CaixaBank Research, rechaza que esa dispar evolución entre ambas regiones sea general, sino que se explica por algunos territorios. "La diferencia se encuentra en que en las zonas más productivas de EE.UU. - California, Nueva Yorky Massachusetts-la productividad ha crecido un 2%, mientras en las regiones punteras de Europa, en Alemania, ese aumento es del 0,7%". El resto, dice, crecen al mismo ritmo, pero en esos cuatro estados norteamericanos tienen las empresas punteras de los

que apenas cuatro compañías del Viejo Continente entran en la clasificación de las 50 mayores tecnológicas.

Y esas compañías son jóvenes, no como en Europa, donde el sector con mayor inversión en innovación es el automovilístico. Lo mismo que pasaba hace 20 años en Estados Unidos (con un importante peso de los sectores farmacéutico y químico), pero una situación que ahora ha cambiado para dejar paso a las Apple y Google. Un símbolo de los tiempos europeos que corren: Volkswagen se plantea cerrar dos fábricas por primera vez en Alemania tras haber garantizado el empleo desde finales del siglo pasado. No solo faltan tecnológicas, sino que ahora, la industria alemana del motor languidece ante las jóvenes comla vanguardia del coche eléctrico. Pero pese a todo, Europa continúa haciendo bandera de su industria tradicional.

En ese saco se encuentra la automoción, pero también la farmacéutica y la química, que cargan con otro pesado lastre: el precio de la energía. La electricidad en Europa cuesta entre dos y tres veces más que en Estados Unidos y en el caso del gas natural el múltiplo se sitúa en cuatro o cinco veces. La dependencia se ha agravado desde que Rusia, histórico proveedor de gas, ha pasado a ser un enemigo por la última invasión de Ucrania. Las importaciones procedentes de países con precios energéticos más competitivos han crecido hasta un 15% desde 2021. Y ese eldobleque la europea desde 2000. sectores punteros. La cuestión es pañías chinas, que se han situado a la industria actual, sino del inte-búsqueda de capital. • © El País, SL

rés de impulsar actividades digitales de alto valor añadido, cuyo consumo energético es alto. Los centros de datos consumen hoy un 2,7% de la demanda europea, pero se espera que a final de la década copen ya el 28%.

"Yo creo que uno de los problemas centrales es el de la innovación, pero quizás incluso más el de la fragmentación de normativas", indica Rafael Myro. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid coincide con el informe de la Comisión Europea en que es necesariovestirinstrumentos comunes y evitar los compartimentos estancos dentro de Europa e incluso fuera. Aboga con pragmatismo por dejar atrás las políticas proteccionistas tras haber fracasado: "Tenemos que dejar entrar a algunas industrias chinas líderes para poder aprender de ellos. Es lo que sucedió el siglo pasado con las compañías japonesas que se instalaron en Europa, o lo que hizo China al admitir las inversiones europeas".

La competitividad china todavía despunta. La economista jefe para Asia Pacífico de Natixis e investigadora de Bruegel, Alicia García Herrero, advierte sin embargo que la productividad en el país se está desacelerando, pero que resiste porque sigue el éxodo del campo a la ciudad, donde reside el 63% la población (en Europa es el 80%). Y señala que uno de los puntos fuertes de esa alta competitividad reside en una "sobreinversión" que se asemeja a la de los fondos oportunistas, cuyo modelo de negocio contempla llegar a perder dinero en algunas inversiones y compensar por mucho esas pérdidas en otros: "Tienen tanto ahorro disponible que invierten mucho, pero eso no quiere decir que siempre acierten, porque su tasa de retorno está en torno al 1,5%, que es idéntica a la europea. Pero Europa no invierte".

En su opinión, "el problema de Europa es que no es un Estadonación" y le faltan instrumentos para comportarse como lo hacen Estados Unidos o China, como serían por ejemplo esas emisiones de deuda europea para promover la inversión que reclama Mario Draghi.

Para revertir "ese crecimiento bajo de la productividad en Europa que además se está desacelerando", Aspachs llama a realizar cambios sustanciales en materia de innovación, de atracción de talento, de flexibilidad normativa y de capacidad financiera, haciendo especial hincapié en los dos últimos puntos.

Además del fraccionamiento de normativas entre países de la Unión Europea, concluir un proceso legislativo iniciado por la Comisión Europea requiere de 19 meses y es visto como una barrera tanto para innovar como para invertir. Y la falta de inversores capitalistas ha provocado que uno de cada tres unicornios -empresas que en poco tiempo superan un valor de US\$1000 millones-nacidos en Europa se hacosto no solo juega en contra de yantenido que relocalizar lejos a la



Oportunidades

de negocios





